

### Marchan en contra de la iniciativa

▲ Miles de trabajadores del sector judicial, incluidos magistrados y jueces, así como estudiantes y miembros de la *marea rosa*, se movilizaron ayer en Paseo de la Reforma

desde 2 puntos: Ángel de la Independencia y Hemiciclo a Juárez. También salieron a las calles simpatizantes de la propuesta. Foto Pablo Ramos

### El dictamen, al pleno mañana

# Reforma al PJ pasa primera aduana en el Senado

- Tras ocho horas de debate, fue aprobado en comisiones sin cambios; elección popular, tema central de diferendos
- Infructuoso intento de la oposición de posponer el proceso; buscaba que planteamientos de la SCJN fueran incluidos

### Solicita modificar la minuta que se discute

### En propuesta alterna, llama Piña a "no destruir" el Poder Judicial

• Acompañada de tres ministros, la titular de la Corte presenta 2 documentos en inesperado mensaje

L. HERNÁNDEZ, N. JIMÉNEZ, I. SALDAÑA, G. SALDIERNA Y A. BECERRIL / P 3 A 6  $\,$ 

### Ganancias de la banca privada ascienden a más de \$171 mil millones

- Rompen racha negativa; suben 3.5% de enero a julio respecto del mismo periodo de 2023
- Siete instituciones concentran 80%: CNBV

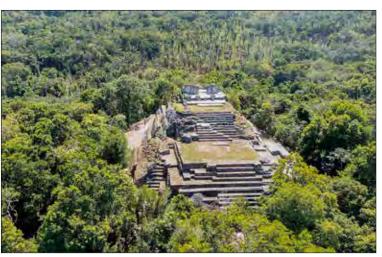

### En Ichkabal, QR, de las últimas giras conjuntas

■ El presidente Andrés
Manuel López Obrador y su
sucesora, Claudia Sheinbaum,
supervisaron avances en la
zona arqueológica de Ichkabal,
en QR. El INAH confía en llegar
a un acuerdo con ejidatarios
de Bacalar –que demandan
indemnización por sus tierraspara abrir el sitio al turismo.
Foto Presidencia A. URRUTIA,
ENVIADO / CULTURA



### **OLaJornada**

Directora General Carmen Lira Saade **Director Fundador** Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión

Luis Hernández Navarro Arte y Diseño Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena

Publicidad Javier Loza Hernández

### **JEFATURAS**

Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

Año 40, número 14423, 9 de septiembre de 2024. La Jornada es una publicación diaria editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. Teléfonos 55 9183 0300 y 55 9183 0400. Página electrónica del periódico: http://www.jornada com.mx y dirección electrónica: comentarios@jornada.com.mx. Editor Responsable María del Carmen Lira Saade, Directora General. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-1984-000000000571-101; ISSN 0188-2392, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título número 2387 y Certificado de Licitud de Contenido número 1616, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresión: Imprenta de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5355 6702 y 55 5355 7794, Fax: 55 5355 8573 Distribución: en el interior de la República y el extranjero por Distribuidora y Comercializadora de Medios, S.A. de C.V. CENTRAL DE SUSCRIPCIONES, con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5541 7701 y 55 5541 7002. Distribuido en la Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., con domicilio en calle Guerrero número 50, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México, Teléfonos; 55 5591 1400 y terminó de imprimir el 9 de septiembre de 2024, con un tiraje promedio de 146,429 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. ni del editor responsable de la publicación.

Oueda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A.

### Venezuela: ¿paso a la normalización?

a salida del ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia con rumbo al exilio en España podría marcar el inicio de la distensión y la normalización del crispado escenario político que quedó en Venezuela a raíz del intento de la derecha local, apoyada por Washington y por diversos gobiernos europeos y latinoamericanos, de convertir los comicios del pasado 28 de julio en el colapso del régimen bolivariano y de la presidencia de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que un vacío de información por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue aprovechado por los opositores para difundir desde un sitio web privado falsa información sobre los resultados comiciales para dar la impresión de que González Urrutia había ganado la Presidencia y para denunciar un supuesto "fraude electoral" a favor de

Ese operativo de desinformación contribuyó a azuzar una serie de violentas protestas que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y

más de dos millares de detenidos, y sirvió de pretexto a varios gobiernos extranjeros y a organizaciones internacionales como la de Estados Americanos (OEA) para desconocer la institucionalidad venezolana.

El político ahora asilado en España fue acusado de suplantar las funciones del CNE y de instigar a la rebelión, entre otros delitos, y al ser requerido por la justicia buscó sucesivamente refugio en las embajadas holandesa y española en Caracas y ayer, tras obtener un salvoconducto de las autoridades venezolanas, viajó a Madrid a bordo de un avión militar enviado por España para transportarlo.

Aunque resulta deplorable el persistente injerencismo del gobierno que encabeza Pedro Sánchez, quien sin pudor ni necesidad describió a González Urrutia como "héroe", lo cierto es que el frente internacional del intervencionismo en Venezuela -en el que Washington, Londres y Madrid han desempeñado un papel protagónico- no logró crear las condiciones para reconocerlo como presidente – como sí pudieron hacerlo con Juan

Guaidó en la aventura precedente, en enero de 2019-ni construir en torno a su figura una suerte de gobierno paralelo o en el exilio.

Por lo demás, no hay ningún asidero legal para atribuirle alguna representatividad a la principal dirigente del antichavismo, María Corina Machado, quien también está llamada a comparecer ante un tribunal por diversas imputaciones y, hasta donde se sabe, permanece en calidad de prófuga en territorio

Guste o no a los opositores y a sus patrocinadores extranjeros, pues, Maduro está en pleno control del país caribeño y su gobierno se ve fortalecido por la ausencia del país de su rival en los comicios de julio pasado, el cual no tendrá más margen de acción que unirse a las conspiraciones de la cada vez más abundante comunidad de disidentes venezolanos en Madrid.

Y aunque el proceso electoral no haya concluido formalmente, parece difícil que siga siendo usado por los antichavistas para desestabilizar al gobierno bolivariano.

### EL CORREO ILUSTRADO

### Reforma judicial, legado del gobierno de López Obrador

En conciencia de la descomposición política, ética y moral de los órganos responsables de administrar e impartir justicia en México, la mayoría calificada de diputados de Morena en la 66 Legislatura del Congreso de la Unión ha aprobado la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del año en

Con el respaldo de la inmensa mayoría de los mexicanos, mostrado en la elección pasada, el gobierno es consciente de que es la única manera de arrancar de raíz al árbol que produce el fruto más horrible, amargo y venenoso de la vida social: la corrupción.

El objetivo es combatir el último bastión de la delincuencia organizada y de cuello blanco: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La concreción del *plan C*, piedra angular del combate al cáncer social que más ha dañado a México en el último siglo, por fin permitirá a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llevar justicia a todos los rincones de la sociedad, sobre todo al pueblo raso, que no cuenta con recursos para hacer valer sus derechos individuales, sociales y humanos.

Sin duda, el gobierno del presidente López Obrador cierra con broche de oro el último tramo de su gestión, además de sentar las bases de la revolución de las conciencias, construir obra pública sin par y alcanzar bienestar social con estabilidad política y económica. La reforma constitucional confirma su magna obra histórica: rescatar la patria a las puertas del infierno

Daniel Moctezuma Jiménez

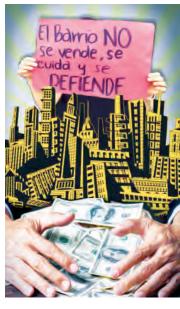

### Gentrificación, mal que aqueja a la Ciudad de México, asegura

Nací en la colonia Cuauhtémoc y crecí en la San Rafael; estudié en la Juárez, en Coyoacán y en Ciudad Universitaria.

Hoy el voraz depredador, despiadado y corruptor negocio inmobiliario modifica los usos del suelo, encarece la vivienda, agota los servicios urbanos, provoca escasez de agua y hace la ciudad más sucia, más insegura, más contaminada y más caótica.

Pero también encarece los alimentos y el transporte; obliga a la construcción de más viaductos y vías rápidas; desgasta la infraestructura de las colonias, alumbrado y transporte.

Lo más grave es que nos hace a los chilangos ciudadanos de segunda en nuestra propia ciudad. Actualmente es más difícil visitar a mis familiares y amigos en los lugares donde nací, crecí, estudié y me divertí. Cada vez es más complicado vivir mi ciudad, que se ha transformado, pero sigue siendo bella.

Pd. Debe crearse una secretaría

de la vivienda y de la planificación urbana en el gobierno federal y en todos los estados. Raúl Rodríguez Martínez

### Golpes de Estado tienen

con EU, afirma

una estrecha relación

La historia muestra cómo se han gestado, tanto en el pasado como en el presente, los golpes de Estado en varios países de América Latina y el Caribe; cabe decir, que son los mismos golpistas: la oposición de derecha, corporaciones de las oligarquías nacionales y extranjeras, los militares y el principal orquestador de estos sucesos es el gobierno de Estados Unidos -el imperialismo yanqui-, que defiende sus intereses e impide transformaciones sociales de

gobiernos progresistas. Los países que más han sido intervenidos por estos golpes de Estado son: Bolivia, Venezuela, El Salvador, Chile, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, Haití, etcétera. Poco después de la dictadura porfirista, México pasó por estas amenazas: el presidente de Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suarez fueron detenidos y asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta Márquez, quien subió a la Presidencia de la República de 1913 a 1914, hecho conocido como la Decena Trágica. La embajada estadunidense tuvo qué ver en este trágico acontecimiento.

En el presente se sabe que muchos militares golpistas, de varios países latinoamericanos, fueron graduados en la Escuela de las Américas y del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad; instituciones estadunidenses que deben ser cerradas por representar una amenaza para la región. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños debe analizar estos hechos para evitar que sucedan. Luis Langarica A.

### Afore despojan de los ahorros a trabajadores

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso, con claridad, que las Afore son un robo en despoblado y que durante su sexenio ha corregido parte del problema mediante la disminución de la tasa de intereses que las instituciones cobran por comisiones. Este robo, el Consejo Nacional de Adultos (CONA) lo ha venido denunciando desde hace más de ocho años y es por eso que está plenamente de acuerdo con el Presidente.

Solamente quisiéramos agregar que formalmente se disminuyó la tasa de interés por comisiones de 1.11 por ciento a 0.0052 por ciento, la realidad es que las Afore cuando el trabajador se pensiona les han cobrado por servicios más de 13 por ciento, dejando la responsabilidad del pago de la pensión al Estado, mientras los bancos se enriquecen día con día.

El cobro de la comisiones no es la única forma de saqueo del ahorro de los trabajadores, ya que está el despojo a través de las minusvalías que es la pérdida del valor, no del capital, y los bancos las descuentan a los empleados. Ahí están las inversiones en empresas quebradas como Oro Negro, el Aeropuerto de Texcoco, ICA y tantas más.

En el CONA hemos decidido tomarle la palabra a López Obrador y no dejar de reclamar nuestros derechos a recibir una pensión con base en los salarios mínimos. Francisco Muñoz Apreza

### **ANUESTROS LECTORES**

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1.000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) **OPOSITORES DEFIENDEN "A UNA CASTA DORADA": MORENISTAS** 

## Comisiones del Senado aprueban la reforma del Poder Judicial

Con 25 votos a favor y 12 en contra, se prevé discutirla mañana en el pleno

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

La minuta de la reforma judicial pasó la primera aduana en el Senado de la República, donde anoche se aprobó en comisiones en lo general y lo particular, y se turnó a la mesa directiva de esa Cámara para presentarse mañana ante el pleno, en primera lectura.

Fue una discusión de más de ocho horas en la que Morena y sus aliados impusieron su mayoría para aprobar, sin cambios, la minuta que les remitió la Cámara de Diputados, luego de una confrontación de posturas entre los guindas y los opositores, sobre todo por la elección por

medio del voto popular de jueces, magistrados y ministros.

El debate en lo general se prolongó casi siete horas y concluyó con 25 votos a favor del dictamen y 12 en contra, estos últimos de PAN, PRI y MC, los cuales sostuvieron que la reforma va encaminada a someter a la Suprema Corte y a todo el Poder Judicial, mientras los morenistas respondieron que los opositores defienden los privilegios y corruptelas de "una casta dorada", que es su aliada.

Los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que presiden Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, sesionaron en el edificio sede de Reforma e Insurgentes, mientras afuera estaban los manifestantes que desde el pasado jueves se encuentran en plantón.

Al presentar el dictamen, Hernández resaltó que se modifican diversos artículos de la Constitución "que son de profunda trascendencia" para democratizar el Poder Judicial, sobre todo con la elección de los juzgadores.

Se trata de una "reingeniería estructural que rompe las lógicas que han prohijado la construcción de un sistema de cotos de poder y vicios corruptores dentro del Poder Judicial que durante décadas lo han carcomido".

Asimismo, expuso que la reforma permite sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal de disciplina judicial, el cual revisará a profundidad la actuación y proceder de los juzgadores, sobre todo si el sentido de sus resoluciones afecta los derechos de los ciudadanos.

### Propuesta de Piña, ignorada

La oposición en todo momento descalificó la reforma y sus legisladores intentaron, sin éxito, que la discusión se pospusiera para tomar en cuenta la propuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

La priísta Carolina Viggiano indicó que sólo hay "odio y venganza" detrás de la propuesta y los panistas salieron en bloque en defensa de los jueces, magistrados y ministros. Ricardo Anaya aseguró que Morena "tendrá el control total y casi absoluto de la preselección de candidatos" a juzgadores, además de que habrá miles de aspirantes y el tribunal de disciplina judicial podrá remover a jueces y magistrados, enviarlos a la cárcel e inhabilitarlos hasta por 20 años.

El dirigente *blanquiazul*, Marko Cortés, intervino en varias ocasiones y sostuvo que la reforma no acota el financiamiento ilegal, por lo que es "el sueño dorado del crimen organizado", que no sólo podrá tener alcaldes a sus órdenes, sino también a integrantes del Poder Judicial.

En respuesta, el morenista Óscar Cantón Zetina recalcó que su grupo mayoritario tiene absoluta convicción de que esta reforma judicial tiene el aval del pueblo porque así lo decidió el pasado 2 de junio, "harto de tanta injusticia y corrupción en el Poder Judicial".

66

La discusión duró más de ocho horas y se rechazaron 70 reservas Varios de sus compañeros rechazaron afirmaciones de la oposición de que se acaba con la carrera judicial. Judith Díaz recalcó que sólo 15 por ciento de los jueces actuales han llegado por esa vía, "los demás, a través del influyentismo y el compadrazgo".

Asimismo, el senador del Verde

Asimismo, el senador del Verde Ecologista Waldo Fernández comentó que "la mitad de todos los integrantes de ese poder tienen ahí a dos de sus allegados. Ese es el nepotismo".

Viggiano sostuvo que Morena "no tiene cara para hablar de nepotismo, cuando familias completas están enquistadas en el gobierno, al referirse de manera específica a los Monreal. El senador Saúl Monreal le contestó que "la oposición defiende a una casta de privilegiados. Está claro que ustedes no quieren la elección de jueces, magistrados y ministros, sino acuerdos en lo oscurito", y mostró el convenio para el gobierno de coalición con el PRI en Coahuila divulgado por Marko Cortés en el que hasta se reparten las notarías.

Después tuvo lugar la discusión de 70 reservas al articulado presentadas por los legisladores, la mayoría en contra de la elección de ministros, jueces y magistrados. Todas fueron rechazadas por Morena y aliados. La minuta fue aprobada en lo particular con 25 votos a favor y 12 en contra, entre aplausos y vivas de los senadores de la Cuarta Transformación.

### Serán 9 ministros de la Corte; se elegirán en junio de 2025 por 8, 11 y 14 años

GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL

El dictamen de la reforma al Poder Judicial aprobado anoche en comisiones del Senado establece disminuir de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que sean electos por voto popular el primer domingo de junio de 2025 para periodos de ocho, 11 y 14 años.

Ese mismo día se elegirá a la mitad de los jueces y magistrados, alrededor de 800, y para 2027, el 50 por ciento restante. Asimismo, se acordó mantener a los cinco integrantes que quedan en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta después de la segunda elección, con el propósito de que califiquen ambos comicios.

Estos juzgadores ya no podrán participar en el proceso electoral en el que se definirá quiénes serán los próximos integrantes de esa sala.

En cuanto a los requisitos para participar en la selección de jueces, magistrados y ministros, el documento establece que quienes ya ocupan esos cargos podrán concursar sin ningún requisito de evaluación. Sin embargo, para los aspirantes primerizos se establecerán comités en cada uno de los poderes, tanto en el Ejecutivo como en la SCJN y en el Congreso, los cuales verificarán que cumplan con la experiencia, trayectoria, probidad y buen nombre requeridos.

Los juzgadores serán sometidos a dos pruebas, una antes de participar, de la que estarán exentos los actuales, y otra, un año después de ejercer el cargo, que los podría retirar si tienen un mal desempeño.

El dictamen establece que los actuales ministros podrán retirarse con sus pensiones millonarias, siempre y cuando renuncien antes de que tomen posesión sus sucesores.

También se señala que el Consejo de la Judicatura Federal será sustituido por un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial que tendrá cinco integrantes cada uno.

Con eso se busca construir un sistema en el que se revise a profundidad el proceder de los operadores de justicia. Igualmente se establecen plazos para que resuelvan los casos.

El dictamen crea la figura del "juez sin rostro" para casos relacionados con la delincuencia organizada con el fin de resguardar su seguridad.

**URGE** MAGÚ



**DEMOLER EL PJF "NO ES LA VÍA"** 

## Ministra Norma Piña presenta propuesta a la reforma judicial

IVÁN EVAIR SALDAÑA

En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández presentó ayer dos documentos con propuestas que buscan incidir en la minuta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados y cuya discusión empezó ayer en comisiones del Senado de la República.

La demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende", sostuvo Piña al llamar a los legisladores y autoridades del sistema de justicia a abrir puentes de diálogo con el PJF y considerar las propuestas al debatir la reforma.

En los documentos, elaborados con voces de integrantes del Poder Judicial, ciudadanos, organizaciones, académicos e integrantes de la iniciativa privada, se plantea hacer reformas integrales al sistema de seguridad y procuración de justicia en México.

Por ejemplo, en el documento que deriva de los foros La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, se presentan 60 puntos,

entre los que se asume un cambio inminente del modelo para elegir a los jueces y magistrados, pero siempre que su aplicación sea gradual y escalonada "aprovechando el talento existente"; también se proponen concursos de oposición abiertos para que personas que no son de carrera judicial puedan acceder a ser juzgadoras federales, pero mantener la carrera.

### Presupuesto fijo

Entre las modificaciones constitucionales plantean considerar e incluir cambios en la totalidad de actores involucrados en el sistema de justicia, fiscalías, defensorías y abogacías federales y locales, que haya una asignación fija y no negociable del presupuesto anual para el PJF y de los locales.

También que se establezca en la Carta Magna la obligatoriedad de que haya un número mínimo de personas juzgadoras tanto en el ámbito federal como en el local por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, se critica el modelo de "jueces sin rostro", pues señalan que "supone un aumento en la opacidad y una mayor proclividad a la corrupción, al no estar en posibilidades de solicitar su recusación por conflicto de intereses, conocer si han incurrido en tráfico de influencia o en nepotismo".

En el segundo documento, producto de los 14 encuentros nacionales para una agenda de seguridad y justicia, hay propuestas como la creación de la ley nacional de carrera judicial que sirva para unificar las reglas y procedimientos.

Piña presentó ambas propuestas en un inesperado mensaje de tres minutos transmitido por las plataformas oficiales del PJF, y como un "llamado respetuoso, pero firme a los legisladores para cambiar las cosas. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces".

Piña estuvo acompañada por tres de sus 10 compañeros ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, y por los consejeros Lilia Mónica López, José Alfonso Montalvo y Sergio Javier Molina.

## Confía Sheinbaum en que los cambios pasen sin problema; leve protesta en QR

Hubo gritos de inconformidad al finalizar el acto conjunto con AMLO

ALONSO URRUTIA

**ENVIADO** ICHKABAL, QR

En vísperas del arranque de las discusiones sobre la reforma judicial en el Senado de la República, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, confió en que esta iniciativa constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador se apruebe en esa instancia.

Durante una breve entrevista en el último día de su gira conjunta por Quintana Roo, Sheinbaum se refirió al comienzo del procedimiento en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, al expresar su confianza en que cuentan con los votos para su aprobación.

Sheinbaum acompañó al Presidente López Obrador en el último día de gira, donde supervisaron las obras y acciones en torno a la zona arqueológica de Ichkabal. Aun cuando el acto oficial se desarrolló sin incidentes, respetando a los oradores, al término una decena de asistentes protestaron en contra de la reforma al Poder Judicial.

Cuando ambos se despedían de la gente, un grupo comenzó a corear consignas contra la iniciativa: "¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!", y mostraron pancartas en las que se leían consignas contra las modificaciones que se pretenden aprobar. Otros gritaban contra lo que consideraron como la partidizacion de la justicia.

En respuesta, otro pequeño grupo comenzó a corear consignas a favor de la reforma: "¡Va a caer, va a caer, el Poder Judicial va a caer!"

¿Sobre las protestas? ¿Falta información? -se preguntó a Sheinbaum Pardo.

-Habrá que ver qué es lo que

### En el Senado, dimes y diretes antes de comenzar la discusión

**GEORGINA SALDIERNA** Y ANDREA BECERRIL

El voto que le falta a Morena en el Senado para lograr la mayoría calificada y aprobar la reforma judicial fue de nuevo el tema de discusión en esta Cámara. Legisladores del partido guinda aseguraron que ya lo tienen, mientras los opositores, obsesionados con el tema, respondieron que de sus filas no saldrá ese sufragio.

Marko Cortés afirmó ante manifestantes que permanecen afuera del Senado y con los que dialogó al llegar al recinto, y más tarde ante medios de comunicación, que 'ninguno de los 22 senadores del PAN votará a favor".

Habló incluso a nombre de toda la oposición: "hay 43 senadores que han dicho que votarán en contra y por supuesto que estarán presentes en la sesión". El dirigente del *blan*quiazul incluyó entre ellos a Miguel Ångel Yunes, de quien se ha dicho que podría sufragar con Morena.

Quien también sostuvo que Yu-

nes votará en contra fue Ricardo Anaya, al considerar que quienes dudan del veracruzano es porque no lo conocen. "Yo lo conozco, sé que es un hombre de palabra".

El ex candidato presidencial exigió al oficialismo dejar de presionar a los legisladores del PAN, del PRI y de MC para que sufraguen a favor de la reforma, y denunció que al menos a tres de sus compañeros les están haciendo propuestas corruptoras o se les acosa desde las fiscalías estatales.

El senador de Morena Óscar Cantón Zetina le respondió: "Ni que fueran chiquitos, y si se dejan presionar, entonces cada uno asume su responsabilidad, porque eso no es lo mismo que los *moches* que dieron en la reforma eléctrica v que verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional".

Por su lado, la presidencia del Senado estimó que con 85 legisladores que ya tienen Morena y sus aliados, existe la mayoría calificada, pero para evitar cualquier discusión, lo ideal es alcanzar como mínimo 86.

Anaya consideró que hay un intento de fraude constitucional al pretender tener mayoría calificada con 85 votos.

Para modificar la Constitución se requieren dos terceras partes de ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados. "Es falso que se tenga la mayoría con 85. Esa línea no la intenten cruzar, eso no lo vamos a permitir. Si ganan con votos los vamos a respetar. La mayoría calificada es de 86 y en eso no nos vamos a mover", advirtió.

Por otra parte, la presidencia del Senado anunció que se procederá legalmente en contra de la panista María de Jesús Díaz, quien amenazó con linchar a aquel legislador de oposición que vote a favor de la reforma. "Vamos a pedir su desafuero", pues es gravísimo que se llame a asesinar mediante el linchamiento".

Anaya evitó hacer comentarios sobre su correligionaria, mientras la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, la justificó con el señalamiento de que "así habla, pero como legisladora no se le puede reconvenir por sus opiniones".

### **APERTURA** • HERNÁNDEZ



#### **FABIOLA MARTÍNEZ** Y LILIAN HERNÁNDEZ

Frente a la reforma constitucional que implica la elección popular de juzgadores, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, hizo un llamado urgente a los poderes Legislativo y Judicial para elaborar –apenas se concrete el cambio- un convenio de colaboración e intercambio de información "que permita llevar en armonía el proceso electivo".

En entrevista con La Jornada, la consejera planteó una docena de preguntas básicas que deberán responderse, de preferencia, en una lev secundaria de la reforma, y si esto no ocurre, el árbitro avanzaría a punta de acuerdos, como ocurrió en 2014 ante los huecos que dejó el Legislativo para transitar del Instituto Federal Electoral al INE.

De concretarse esta reforma del Poder Judicial, subrayó Taddei, la actuación debe ser inmediata y sin miedo. "Son de las cosas que tenemos que reflexionar, pero el INE no tiene mucho tiempo".

Desde su perspectiva, es necesario generar una cultura para la elección de jueces, magistrados y ministros, en la misma dinámica que empezó hace 30 años, a partir de la cual los ciudadanos se han familiarizado con la casilla, las urnas, boletas, etcétera. "La gran maravilla va a ser la comunicación ¿cómo transmites todo esto?"

Apenas el 23 de agosto el INE dio por concluido el proceso comicial federal 2023-2024, con la asignación de legisladores de representación proporcional; ahora debe abrir varias pistas para elaborar primero

## Llama Taddei a la colaboración entre el Legislativo y el PJF

Lo que se avecina es un mandato constitucional que el INE debe ejecutar

su proyecto presupuestal del año entrante y diseñar el acompañamiento con miras a los comicios en dos estados; al mismo tiempo, dijo que se deben revisar reglamentos y aspectos de la organización electoral, pues el sector tiene 10 años sin ninguna reforma.

#### Trabajar sin ley reglamentaria

Apenas hace unas semanas los 11 consejeros salieron de la ciudad para hablar dos días en privado; desde entonces, pusieron en la mesa el reto que significa la reforma judicial y los trabajos necesarios que habrán de hacerse a la par de resolver asuntos internos.

El pasado 30 de julio, la consejera presidenta pidió a los involucrados en la reforma, desde un foro realizado en la Cámara de Diputados, aclarar las características de la elección de juzgadores; poco después de un mes, reiteró la solicitud bajo la alerta de que en el INE "tendremos que armar toda esta elección del Poder Judicial", si es necesario a través de acuerdos.

'Hoy pareciera que ésa va a ser la primera ruta que se siga porque no estoy escuchando la existencia de una ley reglamentaria que nos habilite en todos y cada uno de los pasos que habremos de seguir."

De ahí las preguntas: "¿vamos a instalar 170 mil casillas? ¿Va a haber representantes? ¿Habrá campañas, prerrogativas, cómputos en las casillas? ¿Vas a instalar centros de votación o casillas por sección? ¿Hasta 750 votantes por casilla? ¿Cómo va a ser la boleta? ¿Cómo se hará para que la boleta sea clara, diáfana? ¿Dónde se contarán los votos? Todo eso obliga a prepararnos.

"Yo creo que va a haber un espacio, una vez que estas deliberaciones del Legislativo sucedan



Para esa elección sin precedente es necesario igual presupuesto que el pasado proceso

para sentarnos con quienes están guiando esto y ver el alcance de la reforma y entonces entrar en acción, porque hasta donde recuerdo haber leído, una vez después de haber sido publicada, el INE se deberá instalar en proceso electivo."

Agregó que ahora la responsabilidad es enorme "porque debemos dar resultados y encontrar la fórmula para elegir a los integrantes del Poder Judicial, más allá que si las personas que trabajamos en el INE estamos de acuerdo o no con la reforma. Es un mandato constitucional el que se avecina y que le instruye al INE ejecutar e implementar una reforma de este

Si bien encargar esta tarea al INE "es un halago", debe dársele al árbitro el presupuesto necesario, 'quizás más" que (lo invertido) en el proceso federal recién concluido. Pero sobre todo, dar información certera para hacer realidad esta elección sin precedente y, como se dijo, firmar un convenio de colaboración con el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia para dejar en claro "los bemoles técnicos y operativos".

–¿Harían ustedes una elección de juzgadores sin ley secundaria?

-Sí, porque te está habilitando para que tomes todos los acuerdos que consideres pertinentes para hacer el ejercicio. Aquí sería, a través de acuerdos del Consejo General que se convierten en reglamentación interna, específicamente para el proceso electivo del Poder Judicial (...) Pero eso es en el tema de los cómos; habría que esperar que nos llegue la reforma, en caso de que se dé.

"No hay una respuesta aún. Son de las cosas que tenemos que reflexionar, pero el INE no tiene mucho tiempo."

-¿Le da miedo este reto?

-Por supuesto que no, no hay que tener miedo.

-¿Están poniendo al INE a dar palos de ciego?

-Hay ciertas líneas de acción que se derivan de la propia reforma, es decir, deberías cuidar esto o aquello, y el resto tú lo vas construyendo. Supongo que habrá un acercamiento muy rápido con el Poder Legislativo para ver todos los efectos, fundamentalmente los presupuestales, y lo demás lo iremos construyendo, si (los legisladores) no lo hacen. Tenemos como punto de partida lo que ya sabemos hacer y lo hacemos muy bien.

## Entre los opositores reina el fatalismo si se avala la propuesta; Piña, a juicio: Morena

IVÁN EVAIR SALDAÑA. LILIAN HERNÁNDEZ Y DE LA REDACCIÓN

Con el comienzo de la discusión de los cambios al Poder Judicial de la Federación (PJF) en comisiones del Senado de la República, la dirigencia nacional del PAN sostuvo que "la reforma del régimen morenista provocará mayor tensión diplomática con Estados Unidos y Canadá, menor inversión y mayor desempleo". A su vez, diputados federales de Morena, PRI y PAN chocaron en sus posturas en medio del respaldo de la bancada guinda y el rechazo de

Por medio de un comunicado, la dirigencia nacional del blanquiazul aseveró que la reforma, en caso de avanzar, generará "una disminución en la calificación crediticia del país, mayor devaluación del peso, sanciones internacionales y la disminución de la confianza".

Marko Cortés, su dirigente, afir-

La tarde de ayer empezó a discutirse la propuesta en comisiones unidas del Senado. Foto Luis Castillo

mó que la iniciativa "sólo busca venganza, pretende que el titular del Ejecutivo se apropie del Poder Judicial afectando el equilibrio de

En tanto, en la Cámara de Diputados la morenista Dolores Padierna dijo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, "merece juicio político" y está incurriendo en diversos delitos al azuzar a los altos mandos y a trabajadores del PJF ofreciéndoles que podrán cobrar sin trabajar a cambio de obstruir al Poder Legislativo en su intención de aprobar la reforma.

"Hacemos un llamado a la ministra Norma Piña a la racionalidad, al respeto a la legalidad, a apegarse a la Constitución Política de los Esta-



dos Unidos Mexicanos. De lo contrario, será merecedora de juicio político, ella y cualquier alto mando que esté impidiendo las labores del Poder Legislativo", advirtió.

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, llamó a los senadores de oposición "a no ser traidores a la patria" y lanzó un llamado a tomar las calles en protesta, mientras para el panista Héctor Saúl Téllez la propuesta "es un enorme enga-

ño a la ciudadanía" porque ellos no elegirán a sus jueces, ya que los candidatos saldrán de propuestas hechas por los poderes Ejecutivo y Legislativo "con un evidente sesgo partidista".

La reforma judicial es necesaria y prioritaria, aseveró por su parte la Iglesia católica, al señalar que es un tema urgente de atender, pero sin prisas "y siempre con escucha y diálogo".

En su semanario Desde la fe, indicó que la propuesta que discute actualmente el Senado no responde a "una revisión integral del sistema judicial ni garantiza una mejor impartición de justicia".

En el editorial de la publicación, pidió a los senadores recién electos que "ante esta gran oportunidad histórica no elijan la fama ni impongan radicalmente el poder que se les otorgó en las urnas".



**LILIAN HERNÁNDEZ** Y NÉSTOR JIMÉNEZ

Antes del mediodía de ayer, mientras los legisladores arribaban al edifico del Senado para debatir en comisiones la reforma al Poder Judicial, afuera, miles de trabajadores del sector judicial, incluidos magistrados y jueces, así como estudiantes, representantes de organizaciones y hasta empresarios, se manifestaron en rechazo a la

Marcharon desde dos puntos. Un grupo salió desde el Hemiciclo a Juárez y el otro desde el Ángel de la Independencia. Pese a que argumentaron que tenían la misma consigna, cada contingente tuvo su propio mitin, al mismo tiempo, pero por separado.

En un pequeño escenario, ubicado en la calle de París esquina con Paseo de la Reforma, estuvieron algunos trabajadores de juzgados y organizaciones de la sociedad civil; 100 metros más adelante, rumbo a Insurgentes, en un templete más grande y con un equipo de audio más potente, tomaron el micrófono estudiantes, principalmente de la UNAM y el ministro en retiro José Ramón Cossío.

Hasta ahí también caminaron los ex consejeros presidentes del INE y del IFE Lorenzo Córdova y José Woldenberg, respectivamente. Mezclado entre los asistentes estuvo el empresario Claudio X. González, impulsor de la llamada

Aspectos de la marcha sobre la avenida Paseo de la Reforma. Foto Pablo Ramos

marea rosa, que a las 10 de la mañana también marchó desde el Ángel, junto con jóvenes universitarios que se incorporaron en las filas.

Ante esta fusión, ambos grupos caminaron juntos hacia el Senado para mostrar su rechazo a la reforma judicial y pedir a los legisladores de la oposición que no permitan su aprobación y se conviertan en héroes de la patria.

Al mismo tiempo, pero desde el Hemiciclo a Juárez, integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), así como trabajadores de este sector, emprendieron su manifestación hacia el recinto legislativo ubicado en Paseo de la

Así, por ambos flancos marcharon en repudio a lo que consideran la pérdida de contrapesos y autonomía de jueces, magistrados y ministros.

Más de 4 mil personas corearon "El juez imparcial es de carrera judicial", "Señor, señora, no sea indiferente, México requiere justicia independiente" y "Un juez votado, corrupto asegurado".

Los participantes también gritaron "señor senador, detén al dictador" y "Por ser imparcial nos quieren afectar", para demandarles a las bancadas de oposición que no

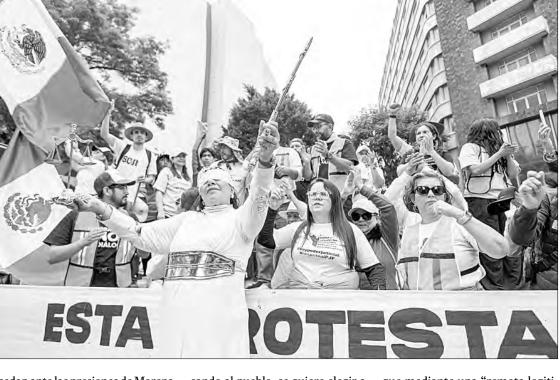

cedan ante las presiones de Morena y sus aliados en ese órgano legislativo y "cumplan la promesa" que hicieron cuando tomaron protesta, de defender la Constitución y no dar ni un voto a favor de una reforma "terrorífica" y "capricho presidencial".

### "Apoyo a esos 43 héroes"

Entre banderas de México y del Poder Judicial que se vendieron en 50 pesos, matracas, tambores y silbatos, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, pidió que no defrauden al país. "Vamos a darle nuestro apoyo a esos 43 héroes que van a pasar por

El simbolismo de ese número volvió a resonar en Paseo de la Reforma, pero esta vez el conteo no fue para los normalistas de Ayotzinapa que cumplirán 10 años de desaparecidos, sino para los senadores que conforman la oposición.

Después, el ministro en retiro José Ramón Cossío enfatizó que "una vez más, y tristemente invocando al pueblo, se quiere elegir a los jueces con procesos inoperantes bajo el sesgo del poder que los va a proponer"

Si bien admitió que entre ministros, magistrados y jueces hay influencias e intereses políticos, subrayó que esta reforma busca

que mediante una "remota legitimación" se controle a los jueces de hoy y del mañana.

Tras su intervención, los asistentes entonaron el Himno Nacional, concluyendo la actividad con un va la justicia!" y "¡Viva México!"

### Ministro González Alcántara visita plantón de trabajadores

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá visitó anoche el plantón instalado por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) frente al Senado de la República.

Sonriente, saludó a varios de los manifestantes que se oponen a la reforma constitucional al PJF que al mismo tiempo se discutía

en comisiones en el órgano legislativo. Así, se convirtió en el tercer integrante del máximo tribunal que acude a las protestas, luego de que el viernes, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, asistió al campamento instalado frente a la Cámara de Diputados, mientras el sábado Jorge Mario Pardo Rebolledo lo hizo en el que está en el Senado.

De la Redacción

# Reiteran llamado a los legisladores de oposición para "no rajarse"

**DE LOS CORRESPONSALES** 

Cientos de personas, entre tra-bajadores del Poder Judicial (PJ), abogados, magistrados, estudiantes, militantes del PRI y el PAN, así como integrantes de la *marea rosa* y México Unido marcharon ayer en las principales ciudades de Chihuahua, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Tamaulipas y San Luis Potosí en rechazo a la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, en Tabasco, la agrupación Red de Jóvenes realizó una asamblea en favor de la iniciativa que se discute en el Senado, con la participación de cientos de sus integrantes, provenientes de los 17 municipios con el argumento de que "es lo mejor para el país".

En Chihuahua, la marcha convo-

cada por empleados y jueces del PJ en la capital del estado congregó a unas 2 mil personas, quienes caminaron 3 kilómetros de la glorieta del monumento a Francisco Villa a la Plaza de Armas y concluyeron la movilización con un mitin frente al Congreso local.

'¡Senador, Senador, detén al dictador!", "¡Exámenes sí, tómbo-la no!" y "¡Defendemos la justicia cueste lo que cueste!" fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes.

En la fronteriza Ciudad Juárez, alrededor de 100 ciudadanos y trabajadores de confianza del PJ protestaron en la explanada de la Mega Bandera y en el Puente Internacional Córdova-Américas. No participó personal sindicalizado.

En Aguascalientes, al menos 200 empleados, estudiantes de la carrera de derecho de universidades públicas y privadas, así como miembros de la sociedad civil se manifestaron en la Plaza de la Patria en rechazo a la propuesta impulsada por el partido Morena y sus aliados.

Colectivos, acompañados de políticos locales priístas y panistas se plantaron afuera de los edificios de los poderes Judicial y Legislativo en la capital de Colima. Los inconformes recalcaron la necesidad de mantener al sistema judicial "libre y autónomo de injerencias" del Ejecutivo federal.

En San Luis Potosí, más de 300 opositores a la reforma judicial se apostaron en el edificio del Congreso, donde hicieron un llamado a los senadores para que no les vayan a fallar a los mexicanos, que se sostengan en su rechazo, "no se rajen".

En contraparte, en Villahermosa tuvo lugar una asamblea de la Red de Jóvenes por Tabasco en favor de



la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los asistentes argumentaron que "en este gobierno se ha empezado a consolidar la justicia social y el bienestar de México, en el que más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema, los estudiantes reciben más becas y la vida pública ha avanzado".

▲ Manifestantes expresaron su rechazo a la reforma judicial en la Plaza de Armas, en el centro de Guadalajara, Jalisco. Foto Arturo Campos Cedillo

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, también se llevaron a cabo protestas contra la iniciativa.



**CASO ROSENDO RADILLA PACHECO** 

## Acusan a más de 20 médicos del Pelotón de Sanidad por delitos de lesa humanidad

#### **GUSTAVO CASTILLO GARCÍA**

Durante la *guerra sucia* de los años 70 y 80, "en los hechos, los médicos militares proveyeron atención a personas detenidas que habían sido sometidas a brutales torturas", particularmente en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería ubicado en Pie de la Cuesta, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y esos cuidados se realizaban para que, una vez que ya no estaba en riesgo la vida de los detenidos ilegalmente, volvieran a ser torturados y luego desaparecidos.

Los militares consideraban prisioneros de guerra a los opositores al gobierno y a los campesinos que formaban parte de la guerrilla de Lucio Cabañas, y cometían violaciones a sus derechos humanos sin respetar lo establecido en los Convenios de Ginebra firmados por México desde 1929, señala la sentencia dictada por la jueza Karla Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito, con sede en Irapuato, Guanajuato, respecto de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco en agosto de 1974.

La impartidora de justicia señaló que de las constancias "se desprende que los médicos militares, además de ser probables responsables del encubrimiento de los ilícitos cometidos en contra de los prisioneros brutalmente torturados a cuya atención se abocaron en las instalaciones de los Batallones, tenían deberes reforzados en cuanto al cuidado y bienestar de los prisioneros".

En la sentencia emitida el pasado 22 de agosto, señala que el Manual de Operaciones en Campaña de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 1969 es categórico al afirmar que "el Servicio de Sanidad es el único que está obligado a tratar con igual celo y esmero al personal propio y al enemigo, cuando éste quede a su cuidado por encontrarse enfermo o herido".

Otros deberes, refiere la juzgadora con base en el documento de la Sedena, "consisten en dirigir y realizar lo necesario para asegurar la salud entre los prisioneros de guerra y entre el personal civil en el área de operaciones (...); asimismo, prepara, clasifica y conserva registros de enfermos y heridos tanto propios como del enemigo, cuando éstos caigan bajo su control".

### **Encubrimiento**

El criterio establecido por la jueza Macías Lovera establece que durante la guerra sucia, "de conformidad con la normativa militar vigente en la época de interés, los responsables del Servicio de Sanidad tenían deberes de cuidado reforzados en relación con los prisioneros, que incluyen tratarlos, asegurar su salud y documentar (preparar, clasificar y conservar registros). Esto realza la posible responsabilidad de los comandantes de los Pelotones de Sanidad no sólo en el encubrimiento, sino en la comisión por omisión del delito de terrorismo, dada su posición reforzada de garantes".

Las consideraciones de la impartidora de justicia sostienen que "el comandante del Pelotón de Sanidad, el de cualquier Batallón cuyas instalaciones hayan sido utilizadas sistemáticamente como centro de tortura puede ser responsabilizado a partir del encubrimiento en que incurren al omitir denunciar, porque a estas personas les corresponde coordinar la atención médica a los prisioneros".

En la sentencia, se incluyeron testimonios que constan en la averiguación previa SIEDF/ CGI/454/2007, por ejemplo, la declaración del testigo Santiago Hernández Ríos, realizada en 2003, según la cual, el compareciente declaró que el 20 de agosto de 1974 fue "bajado del autobús en compañía de su esposa, a quien por cierto la dejan en libertad e inmediatamente los militares, vestidos de civil que  $les apodaban {\it El Pato} \, y {\it El Armadillo},$ empezaron a golpear al de la voz y a la media hora llegó el capitán Javier Barquín Alonso quien también lo golpeó (...) Ese mismo día, por la tarde lo trasladan en un vehículo a Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde es golpeado. Al día siguiente; es decir, el 21 de agosto de 1974, el de la voz es trasladado a la base aérea de Pie de la Cuesta (...) con los ojos vendados y atado de pies y manos (...) en ese lugar también lo golpearon y torturaron metiéndole la cabeza a un tambo lleno de agua y dándole toques eléctricos, la tarde de ese mismo día (...) es regresado nuevamente al cuartel de Atoyac de Álvarez, donde es nuevamente golpeado en dicho lugar hasta por cuatro días más; es decir, hasta el 25 de agosto de 1974, permaneciendo en todo momento en los baños del cuartel, y este último día, al percatarse los militares que el de la voz escupía sangre, que le salía sangre por los oídos y que obraba sangre, lo dejaron de golpear llevándolo a la unidad de sanidad de ese cuartel, donde lo desataron de pies y manos y le quitaron la venda de los ojos y le aplicaron suero, dándole atención médica, estando una noche en dicho lugar y al día siguiente lo llevaron con el militar Javier Barquín Alonso, a los baños de nueva cuenta, donde lo golpeaban (...) le daban golpes con el puño cerrado en el pecho y con un cinturón le pegaban en las mejillas, posteriormente lo metieron en un tambo con agua y cuando ya no aguantaba la respiración lo sacaban y le daban toques eléctricos en las partes nobles (sic) también le aplicaban agua de Taxco (así llamaban los militares a

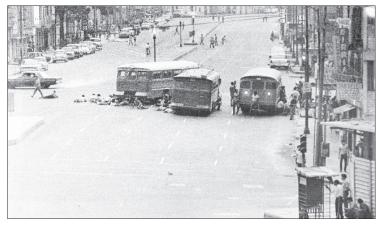

un preparado de agua mineral con salsa búfalo que era metido por la nariz a los detenidos)".

El relato del testigo "pone de manifiesto el papel central del Pelotón de Sanidad, en este caso del 27 Batallón de Infantería, en la mecánica de la desaparición forzada, pues la brutalidad de los tormentos a los que se sometía a las personas previsiblemente podría conducirlas al borde de la muerte".

En la sentencia, además de señalarse más de 20 médicos y mandos del Pelotón de Sanidad, que deben ser llevados a juicio por delitos considerados de lesa humanidad, también

Protesta de estudiantes el 10 de junio de 1971 en la avenida San Cosme disuelta por el grupo paramilitar Halcones. Foto del archivo de Paco Ignacio Taibo II

se documentó que los cautiverios en Guerrero no sólo tuvieron lugar en el cuartel del 27 Batallón de Infantería, sino en otros espacios, como el cuartel del 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo y el del 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande, así como escuelas comunitarias l, que fueron utilizados como centros clandestinos de detención y tortura.

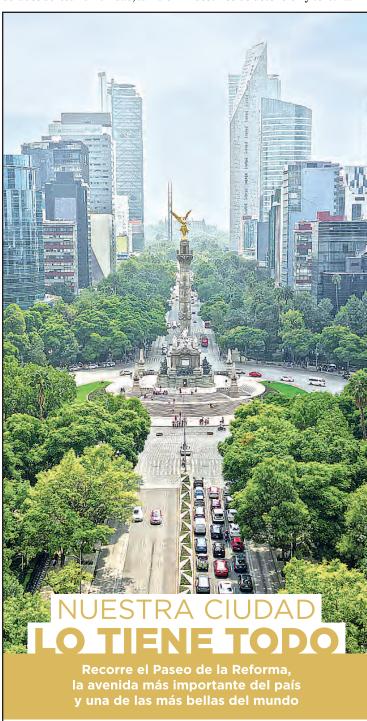

GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

## "Acuartela" el PRI a su bancada para que no falten a la discusión de la reforma judicial

**GEORGINA SALDIERNA** Y ANDREA BECERRII

El PRI responsabilizó al gobierno federal de "cualquier infortunio" que pudieran sufrir los senadores de su partido, quienes denunciaron que han recibido "mensajes de personas cercanas al crimen organizado" para presionarlos a aprobar la reforma al Poder Judicial.

A la vez, la dirigencia de este partido acuarteló desde anoche en la CDMX, a todos los miembros de la bancada junto con sus suplentes por cualquier eventualidad y para garantizar que ninguno falte a la sesión del pleno del Senado en la que se discutirá la iniciativa.

Por medio de un video que grabó iunto con la bancada de su partido. Alejandro Moreno Cárdenas expresó: "Ahora estamos llegando al extremo de que legisladores de varios partidos de oposición están recibiendo mensajes de personas cercanas al crimen organizado para avalar y apoyar su reforma al Poder Judicial que presenta Morena y sus aliados".

Ante lo que, dijo, son "situaciones extremas ante tanta amenaza y persecución", producto de las "presiones desde fiscalías y ofertas económicas millonarias y corruptas", reconoció que eso ha generado miedo en varios

legisladores, pero afirmó que "el PRI resistirá y no nos van a doblar".

El ex gobernador de Coahuila Miguel Riquelme, recién salido del hospital donde fue sometido a un cateterismo y quien fue señalado de ser uno de los senadores del tricolor que podían tener acuerdo con Morena para que avance la reforma, fue uno de los que apareció en el video.

Los 15 senadores firmaron su licencia para que, en caso de ser necesario, se llame a sus suplentes. Tanto legisladores como sus suplentes permanecerán juntos durante la sesión y pernoctarán en el mismo sitio, recalcó el dirigente priísta.

Con información de La Redacción

### **APOYO A LA INICIATIVA PRESIDENCIAL**

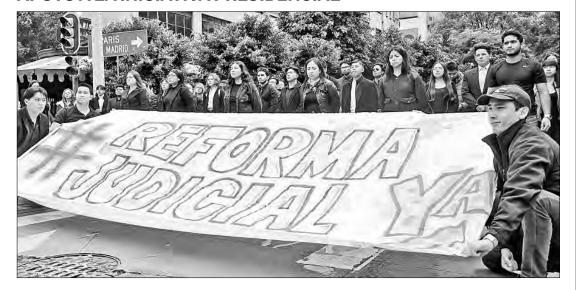

▲ Jóvenes universitarios realizaron un performance a las afueras del Senado de la República, donde hablaron de "los escandalosos salarios de los ministros y magistrados, pero, sobre todo, de los casos de corrupción que son la cotidianidad de ese podrido poder". Imagen tomada de redes sociales

## El Poder Judicial y los procesos de 1968

FRANCISCO COLMENARES

espués de innumerables gestiones judiciales del Comité 68 por las Libertades Democráticas, representado por Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, en contra de funcionarios públicos, encabezados por el ex presidente de la República Luis Echeverría y otros por hechos constitutivos del delito de genocidio de 1968, en sesión del 5 de diciembre de 2007, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no ejecutar su facultad de atracción del expediente 132/2007 de esa denuncia, por considerar "que el asunto carecía de trascendencia".

La complicidad del Poder Judicial frente a los flagrantes atropellos y violaciones a los derechos constitucionales, desde que comenzó el movimiento estudiantil de 1968, permitió que las acciones de los cuerpos represivos alcanzaran niveles aterradores el atardecer y la noche del 2 de octubre con la masacre en la Plaza de Tlatelolco. Esa impunidad, frente a un movimiento estudiantil pacífico, comenzó desde el 26 de julio con la brutal represión a los estudiantes politécnicos y la detención de miembros del Partido y de la Juventud Comunista, sin mediar órdenes de aprehensión, y, después, con los cateos domiciliarios sin orden judicial, el ataque con bazuka e irrupción al edificio de la Preparatoria 1 violando la autonomía universitaria, con la ocupación militar de las instalaciones de la UNAM en Ciudad Universitaria y del Casco de Santo Tomás y de Zacatenco del IPN, con los ataques armados intermitentes realizados por militares del Estado Mayor Presidencial a estudiantes que resguardaban las instalaciones educativas y, finalmente, con el crimen de Estado en Tlatelolco, donde se aprehendió a más de mil estudiantes y asisten tes en ese mitin, entre ellos a muchos dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH), y fueron cremados cuerpos de estudiantes asesinados para ocultar la magnitud del hecho.

Un año después de aquel genocidio, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, en su informe de gobierno de 1969, declaró asumir "integramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por la decisiones del gobierno" en relación con los sucesos de 1968. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, sin duda fue res-

ponsable de la masacre en Tlatelolco, pero no fue el único. El Ministerio Público nunca procedió a interrogar y acusar por actos ilegales y de abuso de autoridad durante el movimiento estudiantil de 1968 a integrantes de los cuerpos policíacos o del Ejército ni a sus jefes. Fue tapadera de las arbitrariedades y violencia, reconociendo como "legales", en repetidas ocasiones, declaraciones nuestras obtenidas bajo tortura y en clandestinas "casas de seguridad" o en las instalaciones del Campo Militar 1.

Hoy, después de 56 años, los actores y responsables de aquella violencia contra el movimiento estudiantil de 1968 no han sido juzgados ni han cumplido con los castigos establecidos en el derecho penal. El Poder Judicial continúa siendo guardián y tapadera de aquellas atrocidades autorizadas desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo, como lo reconoció con cinismo el presidente de la República un año después ante la Cámara de Diputados, en medio del aplauso sonoro de sus representantes y de todos los invitados y legisladores del PRI y del PAN. Esa impunidad que protegió y solapó el Poder Judicial abrió la puerta, otra vez, a otra masacre, la del 10 de junio de 1971, en la que según Alfonso Martínez Dominguez, al estar en reunión en Los Pinos con el presidente Luis Echeverría, éste daba instrucciones cuando se refería a muertos para que los "cremaran", lo que años después generó la peor regresión en la historia de México con la violencia contra jóvenes guerrilleros en el siniestro periodo conocido como guerra sucia y al llegar al poder un grupo de malhechores que se dedicó a subastar y privatizar las empresas públicas y el ejido, a disminuir el salario real de los trabajadores y a abrir las puertas del narcotráfico a niveles sin precedente, en colusión con poderosos grupos de poder de Estados Unidos.

En memoria de aquella juventud heroica del 68 y para contribuir a erradicar la impunidad y corrupción del poder y del gran capital, como lo mandató la reciente votación electoral que le dio el triunfo inobjetable a Claudia Sheinbaum para presidenta de la República, apoyemos la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar de raíz al Poder Judicial, desde el Ministerio Público hasta los magistrados de la Suprema Corte y el sistema penitenciario que tanto atenta la libertad y dignidad de los más pobres.

¡Ni perdón, ni olvido!

## Convoca el partido guinda a Congreso Nacional para renovar su dirigencia

### NÉSTOR JIMÉNEZ

El Consejo Nacional de Morena emitió ayer la convocatoria formal para su séptimo Congreso Nacional Extraordinario, que se realizará el 22 de septiembre y en el que se renovará la presidencia del partido y la secretaría general, así como aquellas de la dirigencia morenista que están vacantes.

Además, se planea actualizar sus estatutos y prorrogar la vigencia de los integrantes del Congreso y del Consejo Nacional, encabezado por Alfonso Durazo, hasta el 1º de octubre de 2027, en lugar de concluir en 2025, con el objetivo de homologar su pedido con el de la próxima dirigencia nacional partidaria.

Tras la sesión del domingo de su Consejo Nacional, sus integrantes aprobaron citar al Congreso Nacional que se realizará en dos semanas en el World Trade Center de la Ciudad de México a las 9 de la mañana.

El Instituto Nacional de Formación Política (INFP) del partido elaborará la propuesta de reforma a los documentos básicos de Morena, para lo cual dispondrá de poco más de una semana y para lo cual organizará mesas temáticas y recabará las opiniones de la militancia.

Para las relativas a la actualización de principios, el plazo cerrará el 13 de septiembre y al día siguiente se llevará a cabo la mesa de trabajo. En el caso de las relativas al Programa de Lucha, serán recibidas hasta el 16 de septiembre, y para las relacionadas con los ajustes estatutarios, el plazo será el 17 de septiembre.

El Consejo Nacional y el INFP integrarán las propuestas finales en conjunto los días 19 y 20, las cuales "deberán contemplar la ampliación del Consejo Nacional a un máximo de 395 integrantes", se especifica en el documento.

Se prevé que esta sesión del Congreso Nacional Extraordinario de Morena finalice con la toma de protesta de la nueva dirigencia, con lo que concluirá el periodo de Mario Delgado al frente del partido, quien será el siguiente secretario de Educación Pública a partir del 1º de octubre.

### Expulsa Morena a Norma Otilia Hernández por reunirse "con presunto líder criminal"

NÉSTOR JIMÉNEZ

En la parte final de su administración, la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, fue expulsada de Morena tras una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, la cual determinó que afectó la imagen del instituto político.

La medida se desprende de una denuncia sobre la reunión que sostuvo Hernández con integrantes del grupo delincuencial *Los Ardillos*.

Sus acciones, indica la resolución, "transgreden las normas de los documentos básicos de Morena (además de inumplir) responsabilidades morales y partidistas, ya que la conducta denunciada atenta contra los principios y lineamientos del partido, contra la paz social y bienestar de la población que gobierna bajo las siglas de nuestro movimiento; todo lo anterior al reunirse con un presunto líder criminal".

La persona denunciante, cuyo nombre sólo aparece como "dato protegido", aportó como pruebas una serie de notas periodísticas en las que se refiere a la reunión de la alcaldesa con el presunto líder del grupo delincuencial. Dichos encuentros trascendieron por medio de videos difundidos en redes sociales el año pasado, los cuales fueron admitidos como pruebas por la instancia de justicia del partido.

Los videos resultan suficientes para demostrar "que se llevó a cabo una reunión con un líder criminal", explicó la Comisión de Justicia de Morena, que determinó la "cancelación del registro en el padrón nacional de protagonistas del cambio verdadero"; es decir, la pérdida definitiva de los derechos partidarios.

Tras las elecciones del 2 de junio, Morena perdió la capital guerrerense, donde Alejandro Arcos Catalán, impulsado por la coalición entre el PRI, PAN y PRD, será el próximo presidente municipal.



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ





**CRECIENTE INSEGURIDAD** 

## Sin certificar, altos mandos policiales en Guanajuato

#### **GUSTAVO CASTILLO GARCÍA**

Guanajuato, uno de los estados con mayor índice delictivo en el país, tiene 14 servidores públicos estatales clasificados como altos mandos en seguridad pública -incluyendo al fiscal general de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre-, y de ellos nueve están evaluados, pero sólo uno se encuentra aprobado y con certificado de confianza vigente, por lo que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los otros ocho incumplen lo establecido, lo cual es "indispensable para su permanencia" en el

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) refieren que durante julio de este año, Guanajuato fue la entidad con mayor número de homicidios dolosos, con 256 casos reportados; en cuanto a delitos por cada 100 mil habitantes; en el mismo mes esa entidad se ubicó en el séptimo lugar con 202 reportes, y en cuanto la incidencia delictiva total, se ubicó en tercer lugar, 13 mil 111 ilícitos.

### No vigente

Información obtenida por La Jornada refiere que los registros del sistema nacional en materia de certificación policial, con corte al 30 de agosto de este año, señalan que el fiscal estatal, Carlos Zamarripa Aguirre tiene un certificado de haber sido aprobado, pero que éste ya no se encuentra vigente.

El fiscal regional A, Joel Romo Lozano, también presenta un certificado en el que resultó aprobado, pero ya no está vigente.

Los fiscales By C, Israel Aguado Silva y Jorge Gómez Morado, no han sido evaluados.

El fiscal regional D, Aaron Edmundo Castro Sánchez, tiene un certificado de aprobado, pero ya no está vigente, y en el mismo caso se encuentran Ricardo Vilchis Contreras, director general de Investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal, y el fiscal Especializado en Delitos de Alto Impacto, José de Jesús Quezada Torres.

No ha sido evaluado Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en Combate a la Corrupción.

Por lo que hace a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, los registros refieren que el titular de esa institución, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y el subsecretario

de Seguridad, Martín Octavio Luque Lucio, cuentan con un certificado que no está vigente, aunque en su anterior evaluación resultaron aprobados.

El director general del Sistema Estatal Penitenciario, Juan José González González, no ha sido evaluado: mientras el subsecretario de Prevención, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, no tiene certificado

En cuanto a Miguel Ángel Torres Durán, director general de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, Miguel Ángel Torres Durán, no ha sido evaluado.

Mientras, Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se encuentra con un certificado que refiere haber sido aprobada en los exámenes de control de confianza y su certificado está vigente.

De acuerdo con el artículo 40, fracción 15, y los artículos 67 y 68 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quienes no estén evaluados o que no se encuentre vigente su evaluación, incumplen con uno de los requisitos para su permanencia en el cargo.

A ese respecto, el artículo 40 fracción XV de la mencionada ley, refiere que los funcionarios deben 'someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva".

En tanto, el artículo 67 señala que el certificado, "para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el registro nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años".

### Seis meses de anticipación

Mientras el artículo 68 establece que "los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente. con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes. La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las instituciones de procuración

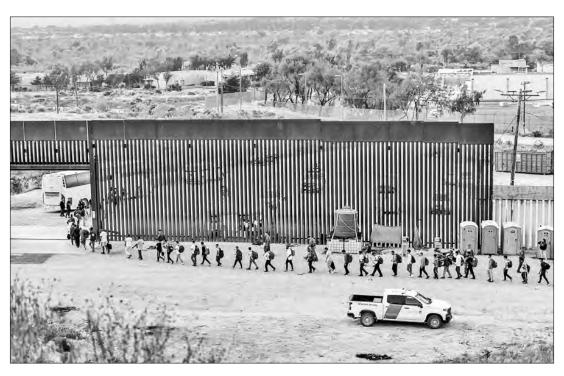

### Desde 2018 cada vez más mexicanos intentaron entrar a EU: sexto Informe

#### LILIAN HERNÁNDEZ OSORIO

En el primer semestre de 2024, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 514 mil 314 migrantes mexicanos que intentaron internarse en ese país, cifra que supera a los 405 mil 844 arrestados en 12 meses hace una década. Además, significa que en el presente año, cada día 2 mil 857 connacionales fueron detenidos y 119 cada hora.

Cifras oficiales del sexto Informe de gobierno revelan que desde 2018 el número de migrantes mexicanos que buscan ingresar al vecino país del norte fue en aumento constante cada año y con ello se elevó la cantidad de detenidos y deportados.

Hace seis años 307 mil 535 mexicanos fueron aprehendidos por las autoridades migratorias estadunidenses, y en 2019, al cumplirse un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, detuvieron a 312 mil 130 connacionales, lo cual muestra un ligero aumento.

Para 2020, año en que se registró la pandemia y disminuyó la movilidad de migrantes hacia Estados Unidos, el número de mexicanos arrestados descendió ligeramente a 308 mil 621 detenidos, menos de 4 mil personas, por lo que fue mínimo el descenso.

Con base en las estadísticas de la Secretaría de Gobernación que fueron incluidas en los anexos estadísticos, el crecimiento de connacionales arrestados entre 2014 y 2023 fue de 80.8 por ciento, pasando de 405 mil 844 a 733 mil 811, lo cual muestra que ni la ayuda de los programas sociales ha frenado el fenómeno migratorio

En 2022, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 820 mil 410 migrantes mexicanos que intentaron internarse en ese país, la cantidad más alta en lo que va del actual sexenio y de los últimos 10 años, siendo 2021 el segundo año con más mexicanos aprehendidos, con 672 mil 856 connacionales.

Tonatiuh Guillén, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que este incremento después de 2020 se debe a un efecto pospandemia y al desplazamiento forzado de familias enteras.

Antes, explicó que el grupo de adultos que viajaban solos predominaba entre los migrantes mexicanos; hoy han sido superados por el grupo de familias que viajan en

▲ Aspecto del muro fronterizo en Tijuana, Baja California, en junio pasado. Foto Omar Martínez/La Jornada BC

conjunto, porque deben salir todos de sus localidades, debido a situaciones de violencia.

El desplazamiento forzado, dijo, ha orillado a las familias a huir con la intención de cruzar a Estados Unidos, lo cual a su vez ha elevado las detenciones. La creciente migración es consecuencia de las "dificultades internas" en materia de seguridad y también del deterioro de la economía, afirmó quien fue comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) en los primeros años de esta administración.

El desglose anual de aprehensiones de mexicanos por autoridades de Estados Unidos señala que entre 2014 y 2024, la cifra más baja fue en 2017 con 264 mil 716; en 2018 fueron 307 mil 535; la cual subió un poco en 2019 a 312 mil

 $Sin\,embargo, entre\,2021\,y\,2024$ el crecimiento ha sido mayor, pues hace tres años las autoridades de ese país arrestaron a 672 mil 856 mexicanos, subiendo a 820 mil 410 en 2022; 733 mil 811 en 2023 y cerca del medio millón entre enero y

### Destruyen 25 carros blindados de cárteles

### **DE LA REDACCIÓN**

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó en Tamaulipas 25 vehículos con blindaje artesanal, que presuntamente pertenecían al cártel del Noreste y al cártel del Golfo.

En un comunicado, la autoridad informó aver que mediante su Fiscalía Federal en Tamaulipas, dio cumplimiento al Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de los objetos que son instrumentos de delito.

El desmantelamiento se efectuó en la Fiscalía Federal en Reynosa, relacionada con 18 expedientes. "Fueron destruidos 25 vehículos con blindaje artesanal, los cuales se aseguraron en enfrentamientos en Tamaulipas y son denominados 'monstruos', presuntamente utilizados por personas pertenecientes a grupos delictivos", señaló.

Los vehículos fueron destruidos ante la presencia del Ministerio Público Federal (MPF), el cual coordinó la acción de identificación y realizó las diligencias correspondientes.

Personal de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control de la FGR verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

Además, se destacó la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Estatal, las cuales aseguraron y pusieron a disposición los vehículos.



Utiliza casco y calzado cerrado Nunca más de 2 personas ni menores de 12 años

## **CUMPLE TODAS LAS MEDIDA**











## 4S Y VIAJA CON SEGURIDAD









**SECRETARÍA** 

**DE LAS MUJERES** 





#### **ALONSO URRUTIA**

**ENVIADO** ICHKABAL, QR

A tres semanas de terminar su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó una gira más de inauguración de obras asociadas al proyecto del Tren Maya y de supervisión de los avances de esta obra icónica de su gestión, y reconoció que no se completará en este sexenio.

Ya va a empezar el tren a funcionar normalmente antes de que finalice el año. Ya no voy a estar, va a estar la presidenta, pero sí va a estar aquí el general (Gustavo) Vallejo (responsable del proyecto en su conjunto), que ya se comprometió a que vamos a tener el tren completo y ellos siempre cumplen", declaró el mandatario su recorrido por Quintana Roo este fin de semana.

Corresponderá a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, inaugurar la ruta completa de uno de los principales proyectos del gobierno obradorista. El mandatario recordó que éste implicó una inversión total de 500 mil millones de pesos, con cargo al presupuesto: son mil 554 kilómetros cuya construcción generó 600 mil empleos en estos años.

Destacó que el costo del Tren Maya es equiparable a la evasión fiscal de los grandes empresarios en el pasado. Esto es, "ahora todos se están portando bien, casi todos, y ya contribuyen. Un aplauso para los grandes contribuyentes".

### "Ahora sí voy a agarrar la hamaca"

Recordó que este mes se retirará de la vida pública. "Me voy a contradecir, porque antes, cuando luchábamos, decíamos, porque ya llevamos años, decíamos: compañero, escucha, en la hamaca no se lucha', y ahora sí voy a agarrar la hamaca; ya cerramos un ciclo, pero hay relevo generacional y una mujer es la que va a ser presidenta de México". En su oportunidad, la presidenta

electa, Claudia Sheinbaum, sostuvo que uno de los principios centrales del proyecto de la transformación es la justicia social, que se resume en: "por el bien de todos, primero los pobres". Se comprometió a mantener el énfasis en la política social al incorporar los programas del bienestar a la Constitución y convertirlos en derechos sociales.

De gira en la antigua ciudad maya de Ichkabal, Sheinbaum dijo que "este hermoso sitio arqueológico de los antiguos mayas es el mejor lugar para nombrar la palabra 'justicia', porque es justicia social, porque es justicia con nuestra historia, con nuestros antepasados, con nuestra cultura. Esta grandeza que vemos el dia de hoy nos hace sentir hasta pequeños en relación con lo que fue y es la gran cultura maya".

### Visita recreativa

Anoche, el presidente difundió en sus redes sociales un video con aspectos que combinan su recorrido privado –que fue la mayor parte de su estancia – con sus actos públicos, donde se aprecian los avances en las estaciones del Tren Maya que están por inaugurarse: Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar.

# Inaugurará Claudia Sheinbaum el Tren Maya, anuncia AMLO

Es decir, justamente la etapa más conflictiva en todos los sentidos: donde mayores recursos se interpusieron por parte de lo que él llama seudo ecologistas y adversarios, porque técnicamente fue la zona más compleja al ser un trayecto elevado por protección ambiental.

"Esto no es fruto de un líder o de un grupo de dirigentes, esto lo hemos hecho entre todos y desde abajo", señaló López Obrador en el video con parte de su discurso.

"Llegó la hora del sureste", subrayó. El video muestra aspectos de sus

visitas al parque EL Jaguar, destinado a la preservación ambiental y los museos que inauguró este fin

#### Museos de una civilización

Incluye imágenes del Museo de la Costa Oriental, dedicado a la gran civilización Maya, considerado el de mayores dimensiones entre los recintos que se inauguraron o remodelaron a lo largo de los mil 554 kilómetros que abarca la ruta del Tren Maya.

De igual forma, el Museo Felipe Carrillo Puerto, que recoge la historia y la lucha del pueblo maya contra la esclavitud y la explotación de que fueron víctimas durante los años posteriores a la colonia.

El mandatario estuvo acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum; del general secretario sensio Sandoval; del grupo de militares que estuvieron a cargo del proyecto más importante del gobierno obradorista, y de Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien estuvo a cargo de la recuperación del patrimonio cultural y de la investigación para incorporar las aportaciones de los hallazgos realizados a lo largo de la construcción de esta vía ferroviaria.



### Con el nombre de Droguerías del Dr. Simi abre 5 farmacias en Bogotá

Farmacias Similares llega a Colombia bajo el nombre de Droguerías del Dr. Simi, para reafirmar su compromiso con la salud y el bienestar de las personas, en especial, de las más vulnerables.

Esta apertura marca un hito, no sólo por su exitoso modelo de negocio de productos de gran calidad a precios accesibles, sino también por el impacto social positivo que la marca ha tenido a lo largo de 27 años en México, 18 años en Chile y, ahora, en

Farmacias Similares asume el compromiso de crear fuentes de empleo y trabajar con proveedores locales, además garantiza, en una primera etapa, que los productos a ofrecerse sean colombianos, a fin de mantener su filosofía de precios accesibles para



Droguerías del Dr. Simi llega a Colombia con una misión: acercar la salud a todos, como parte de un movimiento que no sólo ofrece medicamentos genéricos de calidad, a precios justos, sino \*bienestar\*, a través de su modelo de atención social y cuidado del medioambiente.

"Llegamos para ser una alternativa real y justa en el acceso a la salud", declaró Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares



Farmacias Similares cuenta con más de 10 mil sucursales en México, Chile y ahora Colombia.

Falta menos de 1 mes para conocer al ganador del Premio Nobel de la Paz 2024.

### **NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS**

### Crónica de un orador contemporáneo

**ORTIZ TEJEDA** 

UTÉNTICAMENTE JADEAN-DO, RESOLLANDO, resoplando subí la calle de Victoriano Cepeda en la que yo vivía, hasta llegar a la terraza desde la que se contemplaba la, en ese entonces, pequeña pero hermosa ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila. En torno de ese mirador natural, se extiende el antiquísimo, fundacional, Barrio del Ojo de Agua.

AL FINAL DE la calle se iniciaba un montículo que llevaba a una terraza que era como un autocinema (si hubiera habido algún auto capaz de subir esa loma). Más a mi derecha vi la bellísima capilla, no imponente sino pequeña, sencilla, humilde y acogedora. Según el genial humorista Jardiel Poncela, ésta sería la casa que Dios habría escogido para pernoctar durante su tournée a este planeta. (Ver el jocoso relato de este autor español, que describe las peripecias de la divina visita que al Señor se le ocurriera realizar a nuestro planeta). Una decena de asistentes que resguardaban el acto me inquirieron ¿usted es el joven que va a "discursiar"? Asentí con la cabeza, porque el aire no me daba para decir, sí. Los guardaespaldas, que por esta ocasión lo eran tanto de la cabeza, como de otras partes más al sur de mi continente posterior, me acomodaron en una banca que tenía un letrerito: "oradores". En ese momento la música acalló a la música, es decir, que las cornetas y tambores de la banda de guerra de la sexta zona militar tocaron una vibrante diana en honor del candidato que en esos momentos hacía su entrada. Ante esta sonora agresión, los requintos, los contrabajos, los violines enmudecieron (o séase, como diría José Alfredo: "los mariachis callaron"), sabiendo que ya les llegaría el momento en que a los primeros acordes recuperarían la atención y predilección del respetable, al recordarles a "Ella", "La cama de piedra", "Viajera que vas", "Quinto patio" y muchas más de aquellos ayeres, que todos los asistentes sabían y solían corear. El infantil duelo musical fue interrumpido por la aguda voz del maestro de ceremonias llamado Raymundo de la Cruz López, abogado que jamás se había parado en un juzgado, pero quien a cambio era poeta, orador y el más popular de los casamenteros de la localidad y sus alrededores. Cuando viajaba a uno de estos lugares, exigía transporte particular y alimentos para él y su acompañante o acompañanta. Su tarifa era variable: con discurso o sin él. Obviamente el más costoso era el segundo. A la presentación del presidium, y obviamente del candidato, le dedicó más tiempo que el usado por todos los representantes de las fuerzas revolucionarias del municipio. Por fin cuando mi desconcierto era mayúsculo y mi amor propio estaba por los suelos, una rabia infinita que me llevó a ponerme en pie y comenzar a retirarme, pero a escondidillas, replegado a la pared. De pronto un guardián de los del principio, pensando que buscaba cómo llegar a la tribuna, me arrastró y me puso frente a los micrófonos y a una multitud, que harta de tanta palabrería, buscaba pretexto al relajo y la chacota (el profeta Daniel, se ha de haber sentido más tranquilo en la fosa de los leones a la que fue arrojado, que yo en estos momentos y circunstancias). Ante la imposibilidad de volar, desaparecer o fingir un síncope vasovagal o sea pérdida de conciencia, inicié mi perorata con una rotunda afirmación: "Dice Ortega y Gasset que el orador contemporáneo, ni dice lo que piensa, ni piensa lo que dice y rara vez hace lo que piensa o dice." No había terminado mi entrada cuando desde el fondo del graderío una potente voz retumbó en el espacio de la reunión: "Despreocúpate, cuñáo este 'orteguita' siempre ha sido bien cábula. Ni caso le hagas." Aguanté el golpe y seguí adelante: "Al caminar las calles de este, nuestro pueblo, voy recorriendo la historia de la patria. La nomenclatura de las calles, es un homenaje de ciudad a los grandes hombres que a la patria han construido. Hasta allí iba yo bien, pero que se me ocurre decir: por eso, "como un solo hombre, todos debemos emitir nuestro voto". Y que se para una señora y reclama: "perdóneme que le corrija pero si todos van como un solo hombre, pues vamos a perder aunque "séamos" muchos.

### AUNQUE NO CREAN continuará.

ortiz\_tejeda@hotmail.com @ortiztejeda



Vista posterior del palacio de gobierno, frente a la plaza Tlaxcalteca, en Saltillo,

Coahuila. Imagen del 11 de octubre de 2007. Foto José Carlo González

### Repararán 28 calles de Chalco afectadas por las lluvias

JAVIER SALINAS CESÁREO CORRESPONSAL CHALCO, MÉX.

Ayer continuó la limpieza y sanitización en las colonias Culturas de México y Jacalones, donde personal de las diversas dependencias rehabilitarán 28 calles afectadas por la inundación.

El gobierno del estado de México informó que mantendrá la fuerza de tarea con la participación de mil 286 elementos, 141 vehículos, 124 equipos, maquinaria especializada y tres plan-

tas potabilizadoras. También brinda atención la Caravana de Salud por el Bienestar de Chalco integrada por 18 unidades médicas del Instituto de Salud mexiquense y el Sistema para el DIF.

El coordinador de Protección Civil estatal, Adrián Hernández, informó que la contingencia ya fue controlada en 90 por ciento pues ya no hay casas bajo el agua y están en etapa de limpieza.

Indicó que se construyen dos colectores de alivio "emergentes" para desalojar el agua pluvial y residual que aún está concentrada y la que se acumule durante la actual temporada de lluvias.

Se espera que los colectores estén concluidos en tres semanas y funcionarán mientras se termina de edificar el nuevo Colector Solidaridad.

Uno se ubicará en la calle Chalchiuhtlicue, casi esquina con avenida Solidaridad y el otro al lado de esa vialidad, que la divide con la colonia Jacalones, en las inmediaciones de la calle 2 de marzo.

### Muere un hombre al caer de la tirolesa de la cascada de Micos

SAN LUIS POTOSÍ. Un hombre perdió la vida al caer de la tirolesa que pasa por encima de la cascada de Micos, en Ciudad Valles, región de la Huasteca, por lo que el lugar fue clausurado por autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La dependencia determinó que los encargados del lugar no acataron las medidas preventivas y ya habían sido notificados de una posible falla en los cables de seguridad.

Mauricio Ordaz Flores, director de la CEPC, informó que los trabajos de recuperación del cuerpo se realizaron en conjunto con bomberos, Cruz Roja, Protección Civil de Ciudad Valles y la Guardia Civil del estado e indicó que recibieron el reporte del accidente a las 14:45 horas de ayer.

Vicente Juárez, corresponsal

### **DESDE EL OTRO**

### Kamala Harris y Sísifo

**ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ** 

AÑANA LA VICEPRE-SIDENTA Kamala Harris tendrá uno de los retos más importantes de su carrera política. Debatirá en la cadena ABC con el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, el ex presidente Donald Trump. Pero, contrario a lo que se supone, su reto no será con él sino con Joe Biden, como lo escribiera Carlos Lozada en The New York Times. Como fiscal experimentada no deberá caer en las embestidas de su contrincante, al someter a un interrogatorio del que no le será fácil escapar. En pocas palabras, el nudo principal que deberá desatar será distanciarse de una política que ella ha aplaudido y que ha dado buenos resultados, conocida como Bidenomics.

EL HECHO ES que la oposición a Biden ha propagado la especie de que Bidenomics es un fracaso para la economía de EU. Los republicanos no reconocen que los principales ejes de esa política han sido exitosos: reducción de la inflación entre 2022 y 2024 de 9 a 3 por ciento; incentivos a los aumentos en el salario en buena parte del país; beneficios fiscales y en seguridad social, ampliación del programa de salud y reducción en el costo de las medicinas; el plan de infraestructura más cuantioso en 50 años que beneficia a la población y a la productividad del sector privado; disminución sensible del desempleo de más de 10 por ciento en 2020 a menos de 4 por ciento.

**EL OTRO PROBLEMA** para ella será precisar el papel que ha jugado en la administración Biden en la política migratoria. Al presidente le ha costado lidiar con los efectos de un fenómeno que afecta a buena parte de EU. Siguiendo la tónica de sus antecesores demócratas, ha insistido que si no se diseña una política integral, justa y de acuerdo con los principios humanos que se derivan de la Constitución, será imposible resolver esa problemática. Îndependientemente que las causas deben estudiarse y atacarse a nivel global, Harris apuntó a una de las soluciones cuando se reunió con los dirigentes de países centroamericanos para hallar una solución conjunta basada en la cooperación económica. En su debate con Trump le debe recordar que él prohibió a los senadores republicanos firmar un acuerdo bipartidista que apuntaba a la solución del problema.

KÁMALA HARRIS ENFREN-TARÁ un problema "sisifiano". Deberá desandar parte de su camino con Biden, sin negar que fue en parte responsable de esa andanza, que, es necesario insistir, fue exitosa. Su misión será explicar y convencer por qué fue lo correcto y por qué la tarea debe concluir.



#### **LAURA POY SOLANO**

Más de 300 planteles de educación básica en la Ciudad de México disfrutarán este ciclo 2024-2025 del programa Librobús en tu Escuela: Jornadas pedagógicas de fomento a la lectura, con el que profesores,

directivos y autoridades educativas buscan impulsar el gusto por leer en miles de estudiantes de prescolar, primaria y secundaria.

En una colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE), miles de libros llegarán a manos de niños y adolescentes, quienes podrán acceder a títulos infantiles y juveniles de la colección Vientos del Pueblo a precios accesibles, así como a obras de "extraordinaria calidad que estarán en las escuelas para el disfrute de nuestros alumnos", señaló Pedro Hernández Morales, profesor y director de la escuela primaria Centauro del Norte.

Principal promotor de la lectura en escuelas y comunidades escolares de la capital del país, el dirigente del magisterio democrático de la sección 9, destacó que el Librobús "abre un mundo a la imaginación de niñas, niños y adolescentes".

GOBJERNO DE

MEXICO

**EL FCE COLABORA CON MILES DE LIBROS** 

## Con "alfombra roja", comienza el programa Librobús en tu Escuela

Señaló que también hay un "enorme impacto en las familias, porque muchas veces el libro de texto gratuito es el único en casa, pero con este esfuerzo colectivo de



Leer es otra forma de viajar y alimenta la curiosidad, destaca profesor maestros promotores de la lectura, directivos, del FCE y la Secretaría de Educación Pública, más ejemplares están llegando a los hogares".

Cada Librobús, recordó, es un camión expandible de 6.5 toneladas que se transforma en una librería con un acervo hasta de 4 mil ejemplares, con capacidad para 10 personas, creemos que los alumnos van haciendo su alcancía y cuando llega el Librobús a su escuela son ellos quienes suben para elegir los libros que más les gusten".

En la primaria Profa. Rosa Navarro, en la alcaldía Iztacalco, se inició formalmente el recorrido del Librobús en tu Escuela para el ciclo escolar 2024-2025, indicó el maestro Hernández Morales, donde se realizó una "alfombra

roja" de personajes, así como diversas actividades culturales, que incluyeron la lectura en voz alta y la recomendación de textos por parte de los mismos alumnos.

Cuando llega el Librobús a una escuela, afirmó, "vemos mucho entusiasmo de maestros, padres de familia y, por supuesto, alumnos.

Actualmente, destacó, tenemos más de 100 profesores que se capacitaron en el FCE para la creación de clubes de lectura, que recibirán un acervo semilla por parte del fondo, de al menos 50 títulos".

Hernández Morales, promotor de lectura y encuentros literarios infantiles nacionales, e internacionales, destacó que leer "no sólo es parte de la formación de todo ser humano, puede ser una parte esencial de tu

vida, un gozo; cuando se lee por el disfrute, descubres que la lectura es otra forma de viajar, de conocer culturas diferentes, de alimentar tu curiosidad y conocimientos".



Otorgan a más de 100 nuevos clubes de lectura al menos 50 títulos semilla



**EDUCACIÓN** 

f 🗷 💿 🕟 ipn.m>

Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Sarvicio de la Patria"





Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México a 3 de septiembre de 2024.

Somos maestros estatales y federales que conformamos el Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE), para resistir la imposición de una Reforma Educativa orquestada insidiosamente a través de los medios de comunicación como educativa, pero que tenía la intención de cambiar las condiciones laborales de los maestros mexicanos. El trasfondo político era la pugna del presidente Peña Nieto con la lideresa del Magisterio Federal Elba Esther Gordillo. Su caída inició con la aprobación de a Reforma Educativa y con su posterior detención en 2013.

Desde nuestras distintas organizaciones y ahora como MMCRE combatimos las prácticas priistas y panistas, que hoy convergen en alianzas electorales, ambos partidos caracterizados por ser represores, corporativos, neoliberales, hoy políticamente mimetizados. Creemos que las condiciones históricas se tienen que construir a través de largos procesos de lucha, apostamos a la creación de organizaciones de masas que tienen como propósito el trabajo comunitario, retomar las demandas sentidas de la población y diseñar mecanismos de organización popular para el logro de las necesidades materiales y espirituales de vida de las mujeres y los hombres de este país. Incidimos en las políticas públicas en los hechos, logrando infraestructura urbana para nuestras comunidades y el establecimiento de escuelas que tienen un origen popular en el sentido de que pertenecen al pueblo

Caminamos con los zapatistas y los padres de los 43 de Ayotzinapa por mencionar solo dos acontecimientos que marcaron la vida de este país en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI. Acompañamos las luchas por la alternancia política desde 1988 con la candidatura del Ingeniero Cárdenas y logramos en el Oriente del Estado de México sentar las bases desde un trabajo social (no partidario) para la alternancia en los góbiernos municipales en 1996, incluso antes que en la Ciudad de México. Cuando en 2018 triunfó AMLO, pensamos que las promesas de campaña con respecto a la Reforma Educativa se iban a hacer realidad. creímos que efectivamente no iba a quedar ni una coma de lo que el mismo candidato presidencial nombró como "la mal llamada reforma educativa". A casi el fin de su sexenio no solo quedó la coma también procesos de promoción y de ingreso para quienes están interesados en la vocación docente, condiciones laborales adversas con respecto a las que teníamos antes de esta reforma educativa. Con el nuevo gobierno federal al parecer seguirá esta perspectiva **gatopardista** pues el nuevo secretario de educación es nada más y nada menos que Mario Delgado, el mismo que firmó el Pacto por México por parte del PRD, lo que permitió la

Con Delfina Gómez Álvarez se terminó con una larga historia de gobiernos priistas en el Estado de México, cuna del grupo Atlaco-mulco creado por Isidro Fabela y que llegó a su punto de cinismo con Hank González cuando acuño la frase de que "un político" pobre es un pobre político". Los herederos de ese pensamiento gobernaron los doce últimos años el Estado de México, Enrique Peña Nieto primero y Alfredo del Mazo Maza después pusieron los clavos del ataúd para el PRI en este Estado. El primero por la escandalosa corrupción que se llevó como práctica cotidiana cuando fue presidente de la República y el segundo por lo gris de su gobierno. Pensamos que con la maestra Delfina encontraríamos entendimiento en la práctica que ejercemos como escuelas populares, no solo porque hemos logrado construir, con esfuerzo de los padres y alumnos, edificios dignos, también porque hemos brindado educación a quienes quedan fuera en cualquier nivel educativo, incluso con iniciativas populares en educación superior; pero sobre todo porque desde hace muchos años hemos construido procesos formativos de vínculo comunitario ejerciendo el pensamiento crítico reflexivo que es el que contribuye a las transformaciones sociales. En otras palabras, hemos construido perspectivas políticas (entre sujetos sociales interactuando), relaciones éticas (bajo perspectivas de gobierno de sí) y estéticas (relaciones con el mundo), perspectivas que la Nueva Escuela Mexicana aborda en sus fundamentos teóricos

Por lo anterior para nosotros el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a punto de cumplir un año, se ha convertido en una decepción y ha defraudado la esperanza de los mexiquenses, sobre todo por la alianza que ha configurado con las televisoras nacionales (Televisión Azteca en particular) y con personajes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) que sirvieron al PRI mexiquense en su momento y que hoy ocupan cargos de relevancia en la estructura gubernamental del Estado, casos como el de la Profesora María Trinidad Franco Arpero, oficial mayor, por ejemplo.

Asumimos que nuestra consigna como expresión estatal que somos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la seguiremos enarbolando y llevado a la práctica con este gobierno de Morena, consigna que recupera nuestra esencia social de izquierda. ¡¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden¡¡

Anunciamos el inicio de UNA JORNADA ESTATAL DE LUCHA en septiembre en el contexto del primer informe de gobierno de la Profesora Delfina Gómez Álvarez.

¡¡¡ABROGACIÓN TOTAL DE LA REFORMA EDUCATIVA¡¡¡

iiiUNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOSiii

Responsable de la publicación: Juan Luis Isunza Hernández.



### **APRENDER A MORIR**

Añeja corrupción, nuevos fraudes

HERNÁN GONZÁLEZ G.

**AY QUE REPETIRLO:** cuando en un país el asfaltado, repavimentación y bacheo se vuelven ciencia, se habla entonces de un país en vías de desarrollo, no sólo por la mala calidad de los materiales empleados, sino por la red de complicidades y corrupción detrás de ese perjudicial estado de cosas. Municipios, estados y federación acusan los mismos vicios de ese recubrimiento y encubrimiento de calles, avenidas, autopistas y carreteras, mientras la ciudadanía motorizada, lejos de protestar, asume ese estado de vialidades como parte de un destino inevitable, ah, y por el exceso de uso y la lluvia.

ES UN NEGOCIO tan recurrente como redituable: se invierte, sin que se sepa cuánto, en repavimentar lo que antes se pavimentó con materiales de baja calidad, pero inflando costos que permitan la repartición de dineros. Lo peor es que se repavimenta de nuevo con materiales de baja calidad y corta duración; en tanto, los usuarios de esas vialidades, además de padecer caos vial durante las obras, se resignan, frustran o tienen que sufragar los gastos por reparación de sus vehículos, como le ocurrió a Ángel Gómez Rodríguez, quien luego de caer en un bache tuvo que dejar de trabajar varios días mientras cambiaban la suspensión de su taxi.

LLOROSA, UNA ANCIANA me dice: "¿A quién recurrir las miles de personas afectadas luego de creer en un video donde la doctora Claudia Sheinbaum recomienda invertir en una empresa denominada ARCUS, 'una vez que ella y sus colaboradores comprobaron que sí es confiable?' En seguida me comuniqué y unos empleados con acento de Miami me indicaron por teléfono dónde depositar de 5 mil pesos en adelante, por lo que deposité, completo, mi más reciente pago de pensión del presidente López Obrador. 'Agradecemos su paciencia y comprensión', me responde un WhatsApp, cuando ya transcurrió más de un mes de mi depósito y prometieron que en 30 días recibiría mis primeros intereses. Lo que me indigna es que poco después, en otro video, la señora Sheinbaum aclaró que 'para evitar fraudes sólo hay una inversión confiable y es Pemex'. ¿El anterior video fue un estafa, aunque ella aparezca recomendando invertir? ¿Quién responderá a cuantos creímos en ese mensaje?". Lo lamento mucho, señora. Se olvidó que estamos a merced de unas redes sociales que, como los precios, no tienen vigilancia ni control alguno de las autoridades, hoy ocupadas en celebrar nuevos triunfos.

aprender amor@jornada.com.mx

MAÑANA, DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DE ESTE PROBLEMA

## Sube tasa de suicidios; jóvenes de 15 a 29 años, los más vulnerables

**CAROLINA GÓMEZ MENA** 

En México la tasa de suicidios ha aumentado: en 2017 se ubicó en 5.3 por cada 100 mil habitantes y para 2022 subió a 6.3, precisó Pamela Espinosa Méndez, responsable de la articulación del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adiciones de la Secretaría de Salud.

Detalló que los hombres se suicidan más, porque utilizan métodos más letales, y las mujeres lo intentan con mayor frecuencia. La tasa es de 10.5 por cada 100 mil varones y 2.3 en ellas, lo que implica que 81.3 por ciento de los suicidios son de hombres y 18.7 mujeres.

"En víspera del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora mañana, la siquiatra infantil y adolescente expuso que el grupo más vulnerable al comportamiento suicida es de 15 a 29 años de edad; "son los que presentan las tasas más altas de comportamiento suicida".

Recomendó no minimizar o ignorar a alguien que verbaliza ideas sobre poner fin a su existencia, pues nueve de cada 10 personas que atentan contra su vida manifestaron expresamente su propósito y la otra dejó entrever esa intención.

Hizo hincapié en que "hay que escuchar sin juzgar, tomar en serio las señales, ofrecer apoyo, expresar empatía y preocupación genuina, haciéndoles sentir que no están solos", esto puede salvar vidas.

El comportamiento suicida es multifactoral, no sólo se asocia a algún trastorno siquiátrico como ansiedad, depresión, esquizofrenia o trastornos bipolares, que aumentan el riesgo, remarcó. "Inciden también los problemas económicos, laborales, educativos (bajo rendimiento), falta de oportunidades y las violencias doméstica, emocional sexual y el *bullying*".

Advirtió también que "el consumo de sustancias sicoactivas es otro factor relevante, pues éstas aumentan la impulsividad, reducen la inhibición y llevan a tener comportamientos autodestructivos".

Para prevenir y evitar comportamientos suicidas es importante contar con redes de apoyo en todos los ciclos del desarrollo de la persona. "Las situaciones de aislamiento aumentan la desesperanza". Es relevante entender que "cualquier persona puede tener comportamiento suicida, experimente o no uno o varios de los factores descritos"; éste es el mensaje central que autoridades sanitarias y del Metro de la Ciudad de México harán patente mañana en la inauguración de una exposición sobre el tema en este medio de transporte, el cual, lamentablemente es usado para intentar quitarse la vida.

"Será en la estación Zaragoza. Son imágenes de personas en diversos ciclos del desarrollo con diferentes frases. Se evidencia que a cualquiera le puede pasar y que la prevención del suicidio es responsabilidad de todos."

Entre los principales comportamientos de personas propensas al suicidio se encuentran aislarse de amigos y familiares, pérdida del interés en actividades que antes les animaban, regalar objetos personales, cambios en sus rutinas, en los patrones de sueño y alimentación, se vuelven impulsivos e irritables y empiezan a buscar medios de acabar con su existencia.

A través del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que comenzó en 2019 con apoyo de la OPS y la UNAM, se ha capacitado a médicos, se realiza investigación y campañas, entre otras acciones. El plan es que tenga continuidad el próximo sexenio.



### FRENTE FRÍO DAÑA CASAS EN VERARUZ

■ COATZACOALCOS, VER. EL frente frío número uno y su interacción con la onda tropical uno provocaron fuerte oleaje, vientos y lluvia intensa en la zona sur de Veracruz, causando que la embarcación Tog Mor encallara cerca de la playa de Villa Allende. Personas curiosas por el hecho se acercaron para ver el navío que era golpeado por el fuerte oleaje. De acuerdo con Protección Civil de la entidad, el fenómeno inundó más de 2 mil 500 viviendas en el municipio de Agua Dulce y algunas casas se quedaron sin techo. Conagua prevé que en la madrugada de hoy se forme la tormenta tropical

# Recaudación de cuotas obrero-patronales del IMSS aumentó 59 por ciento en 6 años

IVÁN EVAIR SALDAÑA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerrará el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con un incremento de más de 59 por ciento en su recaudación acumulada de cuotas obreropatronales, y está a punto de poner en marcha un nuevo sistema de inteligencia artificial para fortalecer su fiscalización y cobranza.

Cifras oficiales difundidas ayer por el IMSS indican que en 2018 la recaudación de cuotas alcanzó 314 mil millones de pesos (mdp), mientras en 2023 el monto se incrementó a 499 mil mdp, lo que representa un crecimiento de 59 por ciento.

De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, para 2024 se perfila que la cifra alcance 500 mil millones de pesos.

"Para ofrecer contexto, 500 mil millones de pesos es 50 por ciento de la recaudación federal participable a nivel nacional. Así, hace 11 años, las finanzas del Instituto tenían una vida de entre dos y tres años; hoy hemos alcanzado suficiencia financiera por 13 años", informó en un comunicado.

A inicios de la administración de López Obrador, la percepción de recursos del IMSS equivalía a 1.3 por ciento puntos del producto interno bruto (PIB), mientras que hoy representa 1.5 por ciento. En total, entre 2019 y julio de 2024 obtuvo 2.4 billones de pesos.

De acuerdo con la directora de Incorporación y Recaudación, los ingresos del IMSS han permitido que no recurra a reservas institucionales para su operación.

Además, adelantó que para fortalecer la fiscalización y cobranza de cuotas obrero-patronales, el IMSS está por vincularse a una nueva herramienta de inteligencia de datos para el control y verificación del cumplimiento de obligaciones en tiempo real, denominada DIR Analytics.

Con ello, explicó que mediante la minería y explotación constante de grandes volúmenes de información, "identificaremos omisiones y conductas atípicas en materia de seguridad social a fin de, por ejemplo, operar mediante modelos de exhorto para notificar a los patrones concernidos e invitarlos a la corrección; es decir, reforzar los actos de fiscalización del instituto en defensa de los derechos de las personas trabajadoras".

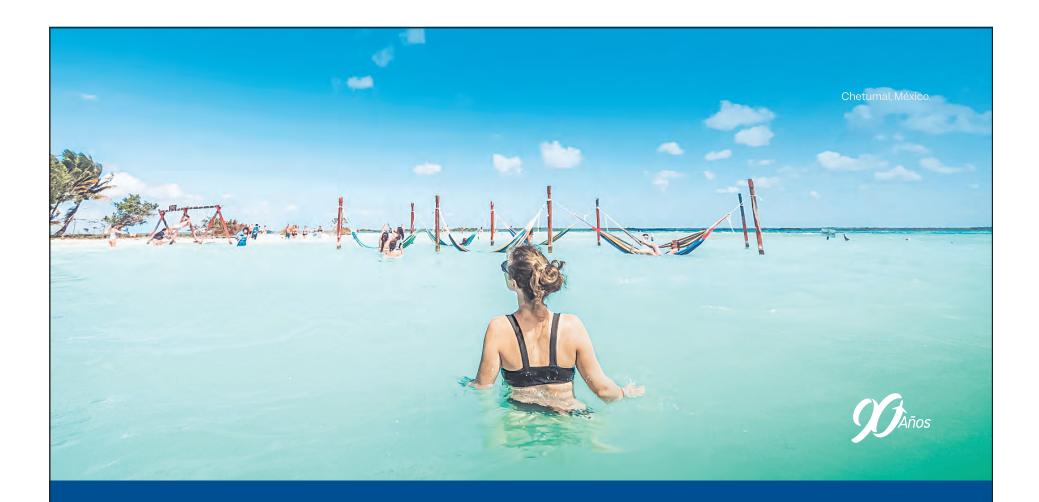

## ¡Esta Venta Azul, celebra con nosotros y viaja a donde quieras!



Reserva del 02 al 09 de septiembre de 2024 y vuela del 02 de septiembre de 2024 al 31 de marzo de 2025

### **DESTINOS NACIONALES**

Vuelo redondo, periodo de viaje del 02 de septiembre al 13 de noviembre de 2024. La tarifa mostrada incluye el cargo de \$1,078 MXN por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

### **DESTINOS INTERNACIONALES**

Vuelo redondo, periodo de viaje del 02 de septiembre de 2024 al 31 de marzo de 2025. La tarifa mostrada incluye el cargo de \$1,340 MXN por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

### Mejora tu vuelo en

AM Plus y obtén:





Documentación y abordaje prioritario





30% de descuento al pagar con Puntos Aeroméxico Rewards⁴

15 meses

Compra ahora y paga a 15 meses con bancos participantes. Para mayor información consulta aeromexico.com/pagosdiferidos

Compra tus boletos, consulta rutas participantes, términos y condiciones en aeromexico.com

¹ Viaje de tarifa nacional con impuestos incluidos\* desde Ciudad de México hacia Chetuman.² Viaje de tarifa internacional con impuestos incluidos\* desde Ciudad de México hacia San José.² Excepto Estados Unidos.

⁴Consulta términos y condiciones en aeromexicorewards/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complants/complant

el monto recaudado por la aerolínea será pagado al Aeropuerto. Tarifas sujetas a disponibilidad de acuerdo a capacidad en la ruta seleccionada. No incluye cargo por servicio Consulta las restricciones, regulaciones y requisitos por país en aeromexico.com/actualizacionrutas

## Avalan equipo canino de Cruz Roja en rescate de nivel pesado

Tiene 18 perros certificados y 50 más son adiestrados: Antonio Franco

#### **CAROLINA GÓMEZ MENA**

Balam, Orly y Canela no son perros comunes. Son capaces de salvar vidas humanas gracias a sus habilidades y adiestramiento, pero sobre todo a su potente olfato. Estos canes forman parte de los binomios del equipo de Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR) de la Cruz Roja Mexicana (CRM), que esta semana recibió la acreditación para operaciones de salvamento nivel pesado.

El USAR tiene 18 canes certificados, y 50 más están en adiestramiento. "Desde cachorros están preparándose todos los días para alcanzar un nivel óptimo", cuenta a La Jornada Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador nacional de Socorros y líder del equipo USAR en el país.

Canela, una sociable perrita cruza de beagle y terrier, lleva trabajando la mayor parte de su vida en

USAR, ya casi tiene cinco años y de ellos poco más de tres ha estado en entrenamiento, "ahora estamos trabajando en la fase de las evaluaciones internacionales. Está por acabar su proceso de certificación. El mes pasado estuvimos en Guatemala, cumpliendo las pruebas internacionales", narra Juan Gutiérrez Álvarez, integrante del USAR de la CRM, delegación Puebla.

El rescatista añade que a Canela "todavía le falta un poquito, pero podemos decir que ya puede estar operativa. Si ahora pasara algo está capacitada para hacerlo, pero siempre lo ideal es que cumplamos con todo el proceso de certificaciones para que conste que realmente donde marque haya algo, y que si entra (a una estructura colapsada), y no señala nada, estemos 100 por ciento seguros que no lo habrá, porque no podemos fallar".

Los hermanos caninos Balam y Orly son border collie de seis años, y



han participado en misiones de rescate internacionales. Édgar Martínez, integrante de USAR, cuenta que los tiene desde cachorros.

Ellos, al igual que Canela, viven con su pareja humana de rescate (binomio), así que en ciertas ocasiones se comportan como mascotas, pero distinguen según las señales cuando es momento de trabajar y entrenar.

Édgar Martínez explica que en una misión de rescate al perro se le quita todo, hasta el collar, para evitar que se atore en esos espacios. Así sabe que va a empezar a buscar, pero además se le da una señal, es una secuencia de pasos. Advierte que sólo en ocasiones, por ejemplo, cuando el piso está caliente los canes usan botitas.

No todos los perros son adecua-

dos para este trabajo, deben ser "activos y sociables, se elige a las razas más amigables. Si son reactivos y gruñen, no son aptos" y destaca que en la CRM "escogemos a nuestros perros, por lo que cuando llega su jubilación (entre los ocho y nueve años) nos quedamos con ellos, no se van a adopción".

Édgar Martínez recuerda que uno de los retos, "por lo complejo y la larga estancia", fue el terremoto de Turquía a principios de 2023. "En cualquier misión siempre tengo las mismas sensaciones: la preocupación que mis perros estén bien, sea mínima o máxima la circunstancia. Me quedó muy grabado lo de Turquía, por la magnitud del evento. Hicimos bastantes contactos con víctimas".

Juan Gutiérrez indica que para

Los canes distinguen las señales cuando es momento de trabajar o de entrenar. La imagen, de 2015. Foto La Jornada

que el binomio funcione bien debe haber una "conexión, un lazo", entre rescatista humano y can, y explica que aprenden a través del juego y los premios.

En vísperas del 19 de septiembre, cuando se conmemoran los sismos de 1985 y 2017, Édgar Martínez advierte que "ese tipo de eventos, aunque hayamos vivido una coincidencia, no avisa" y agrega que los sismos "nos han enseñado a crecer como sociedad", sobre todo en la cultura de protección civil. "Todos tenemos claros los pasos a seguir en un sismo".

## La larga marcha

### **DAVID PENCHYNA GRUB**

l debate sobre la reforma al Poder Judicial nos ha llevado a una paradoja interesante, y a una interrogante que lo es aún más. Hemos visto a opositores de izquierda, que por décadas lucharon contra la hegemonía y el poder monolítico, encontrarse en una vuelta de la historia, defendiendo con ahínco las ventajas de la hegemonía, del poder monolítico y de la infalibilidad de

Esa paradoja nos lleva a la pregunta esencial de nuestro tiempo: ¿de verdad, es una nueva hegemonía lo que México quiere para lo que le resta al siglo XXI?, es un poder hegemónico, aplastante, donde los poderes de la República se diluyen en uno, lo que le conviene al país de cara al futuro? Si uno escucha a los principales liderazgos del partido gobernante, la respuesta es claramente sí. No hay en su narrativa, en su concepción de la democracia, utilidad o lugar para el

Para ellos la democracia es un juego de suma cero, donde quien tiene la mayoría lo gana todo y para siempre; quien pierde la mayoría lo pierde todo, incluyendo la voz y la relevancia política. El régimen que quiere construirse sobre la

indiscutible legitimidad de 35 millones de votos en la última elección glorifica las mayorías, pero invisibiliza a las minorías. Y esa visión hace que la democracia no sea una competencia donde se puede ganar y perder en el tiempo, sino una guerra a muerte en la que perder no es una alternativa. El poder no va y viene en función de lo que decidan los ciudadanos en las urnas, sino que se retiene hasta donde se puede y como se pueda. Sé que nuestra joven y frágil democracia no es perfecta. Pero hay un sentido de resignación generalizado ante la coyuntura, que hace preguntarnos cuánto hemos aprendido de la historia. Porque no hay régimen democrático sin oposición, y no hay régimen antidemocrático sostenible. Al gobierno más fuerte le conviene una oposición. Una oposición inteligente, crítica, capaz de comunicar y convocar. Una oposición que le recuerde a quienes detentan el poder que pueden perderlo si actúan de forma equivocada o ineficaz.

Pero nuestra realidad es otra: las mayorías se asumen a sí mismas como una aplanadora que no tiene por qué escuchar o conceder, pues la voluntad popular no fue esa, sino avasallar al que piensa diferente. Y la oposición, la triste oposición, no puede articular una idea, elegir una base de potenciales votantes, no encuentra cómo conectar con los jóvenes, como

defender una idea de país. La oposición se ha convertido en una reminiscencia del siglo XX, inconexa con el presente y gran obstáculo para el futuro. Porque no puede haber oposición con esta oposición.

A los millones de jóvenes que votaron este año y lo seguirán haciendo por décadas, qué les dice el ideario del PAN, o las causas del PRI. Qué les dice a los jóvenes "la brega de eternidad" de Gómez Morín, o el nacionalismo revolucionario del PRI. Más de 40 por ciento del padrón electoral no votó por esas mayorías avasallantes, pero eso tampoco implica que se identifican con la oposición. En este escenario polarizante y complejo, donde voluntaria o involuntariamente se enarbolan banderas autoritarias so pretexto de la voluntad popular o la eficacia en el eiercicio del poder, convendría analizar que lo único que puede unir al país en una causa, es la necesidad de un régimen donde la oposición exista, quepa, pese e importe. Al propio gobierno le conviene una democracia así, y no una en donde absolutamente todo lo que pase sea su entera responsabilidad. A México le conviene la pluralidad, no la reinvención de la hegemonía.

De lo contrario, el ensayo verdaderamente democrático que fructificó en la segunda mitad del siglo XX, habrá sido sólo un paréntesis en la historia bicentenaria. Un ensayo fracasado como lo

fue el imperio, una pausa en nuestra larga relación de amor y odio con el autoritarismo. El propio general Plutarco Elías Calles, arquitecto del régimen postrevolucionario y de las reglas no escritas del sistema político, entendió a cabalidad que, sin una oposición, el régimen se devora a sí mismo.

Esto, claro, es difícil de entender y procesar cuando se detenta el poder. Nadie imagina ejercerlo pensando en compartirlo un día, pero esa trivialidad es también, el pilar fundamental sobre la que se construye la democracia. Cualquier otro escenario, aun con la compañía de las mayorías, popularidad y legitimidad, está condenado al fracaso; condenado a ser víctima de su propio poder. Por eso, por las generaciones de hoy y de mañana, del país que la Constitución dice que somos, democrático y republicano, conviene repensar no solamente a la oposición, sino a la conveniencia de una oposición frente a las mayorías electas en las urnas, pues en pleno siglo XXI, no solamente se cuestiona la necesidad y la legitimidad de las minorías, sino que se glorifica la concentración del poder con argumentos que envidiarían los más fervientes creventes del antiguo régimen.

No será fácil, no será rápido, pero en algún momento deberá iniciar la larga marcha de la oposición para recomponerse.



#### **DE LA REDACCIÓN**

#### La investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICACC), de la UNAM Karen Elizabeth Nava Castro destacó que la contaminación del aire es una de las principales amenazas medioambientales para la salud humana, junto con el cambio climático.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dijo, los niveles de polución continúan siendo peligrosamente altos en muchas partes del mundo, lo que provoca que casi 99 por ciento de la población respire aire de mala calidad, que supera los límites establecidos por el organismo.

En la actualidad, destacó, se asocia, sobre todo, a padecimientos crónico-degenerativos, como cáncer, obesidad, enfermedades respi-

### Casi 99% de la población del orbe respira aire sucio

ratorias, entre otros. Destacó que gran parte de la población afectada reside en países en desarrollo como el nuestro, alertó Nava Castro.

La investigadora refirió lo anterior en el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que se conmemoró el 7 de septiembre. Subrayó que la polución del aire es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud.

Añadió que también se asocia a padecimientos cardiacos y actualmente con algunas enfermedades reproductivas y mentales y, en general, de manera sistémica en el organismo. En ese contexto, el grupo de investigación conformado por expertos del ICACC y del Instituto la UNAM, en el que colabora, refiró que estudia el cáncer de mama y de colon, depresión y obesidad vinculadas con la contaminación atmosférica

"No hemos estudiado de manera particular afecciones cardiovasculares, pero sabemos que muchos de los contaminantes del aire, per se, es decir, tanto las partículas PM10 (material particulado) y sobre todo PM2.5, y aún más diminutas e invisibles partículas en suspensión estacionarias en el aire durante periodos largos, como las PM0.5 y PM0.1, son capaces de penetrar profundamente en nuestros pulmones, al torrente sanguíneo y al organismo en general", precisa la investigadora universitaria.

Pueden pasar la barrera del epitelio pulmonar y llegar al torrente sanguíneo, así como a otros órganos del cuerpo. "Cuando respiramos, las PM y sus contaminantes asociados llegan a la zona del bulbo olfatorio, luego a otras en el cerebro y posteriormente a la vía sistémica",

La investigadora subrayó que las partículas PM05 y PM01 son responsables de aproximadamente un

DR. SIMI

tercio de las muertes por accidente cerebrovascular, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer de pulmón, así como de una cuarta parte de las defunciones por infarto.

Además, el ozono troposférico, producido por la interacción de distintos contaminantes con la luz solar, también es una causa de la exacerbación de los síntomas de asma y otras enfermedades respiratorias crónicas, señaló.

NACE UN MOVIMIENTO

<u>INTER</u>NACIONAL

### DROGUERÍAS DEL DR. SIMI de Investigaciones Biomédicas de miento era lento por la interacción Estados Unidos, y tocar tierra en esa última entidad del país vecino, Por la tarde se localizaba a 275 kilómetros de Cabo Rojo, Veracruz, y a 510 kilómetros al sursureste de

### Amenaza sexto ciclón a Veracruz y Tamaulipas

#### **NÉSTOR JIMÉNEZ**

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó ayer que en el Golfo de México se forma un "potencial ciclón tropical número 6", cuyo recorrido va a la par de las costas de Veracruz y Tamaulipas, lo cual comenzó a generar lluvias "de muy fuertes a torrenciales" en estados con costa del noreste y sursureste del país, además de oleaje elevado.

Aunque por la tarde su desplaza-

con el frente frío número 1, se prevé que se torne cálido, lo que favorecería que se convierta en tormenta tropical la mañana de hoy con el nombre de Francine, explicó en conferencia la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Margarita

Francine "cambiará su trayectoria de desplazamiento hacia el noreste, pudiéndose intensificar a huracán categoría 1, frente a las costas de Texas y Luisiana", en la desembocadura del río Bravo.

La interacción de ambos sistemas dejará lluvias extraordinarias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; torrenciales en Tamaulipas; intensas en Puebla, y muy fuertes en Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán, por lo que llamó a extremar precauciones.

Por Luis Carreño

## ¿Cómo apoya Nestlé al cacao mexicano?

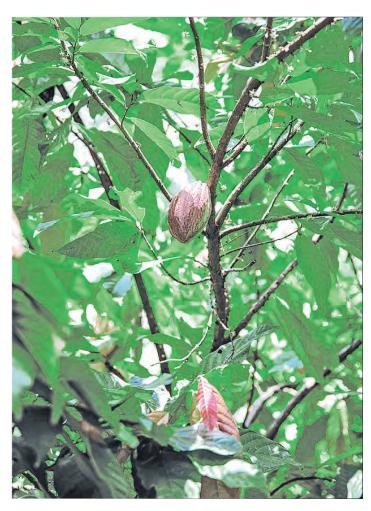

estlé destaca como uno de los principales compradores de cacao en México, adquiriendo aproximadamente el 20% de la producción nacional.

El Día Nacional del Cacao funge como un recordatorio de cómo el apoyo a esta industria ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años; aquí destacan iniciativas como el "Nestlé Cocoa Plan", implementado por la compañía de origen suizo que en nuestro país es dirigida por Fausto Costa. Dicho programa busca ayudar a los agricultores a mejorar su entorno a través de una estrategia centrada en tres pilares: una mejor agricultura, una mejoría en la vida de los productores y la búsqueda de la calidad del ingrediente.

De acuerdo con información del Gobierno de México, el cacao solamente se produce en tres estados de la República, estos siendo Chiapas, Guerrero y Tabasco, con esta última entidad generando la mayor cantidad de producto; para el 2021 se estimaba que había cerca de 45 mil productores de cacao en el país.

El Nestlé Cocoa Plan ha estado implementado en México desde hace más de 10 años y en ese tiempo, se ha logrado incrementar en un 70% los rendimientos por hectárea de las familias afiliadas a la iniciativa desde su inicio. Actualmente, 2940 productores se han convertido en participantes del plan, aunque la empresa espera que para el final del 2024 se integren a él 1000 personas más.

Uno de los grandes beneficios que obtienen estos productores al formar parte del plan es que reciben plantas mejoradas de cacao que mejoran su productividad. Entre el 2014 y el 2023, Nestlé México logró distribuir 1,898,596 de estas plantas; para finales del 2024, esperan entregar 180,000 más; con la mayoría de ellas siendo ofrecidas a partir del inicio de la temporada de lluvias. Estas plantas han sido repartidas alrededor de 5985 hectáreas de productores afiliados, en donde cada hectárea existe entre 1100 y 1300 de ellas; esto quiere decir que existen cerca de 1500 hectáreas renovadas gracias a la presencia de plántulas mejoradas.

En el 2025, Nestlé tiene el objetivo de que todo el cacao

utilizado para sus operaciones provenga de este plan, aunque esto solo se puede lograr a través de la adopción de prácticas sustentables; por lo mismo, entre el 2020 y el 2023 lograron capacitar a 3,967 productores en esta materia. Para julio del 2024, se han impartido un total de 840 de estos talleres. Además, en cuatro ocasiones se ha llevado a cabo la instalación de la "escuela técnica de cacaoticultura para los jóvenes", donde aprenden del mercado y el medioambiente mientras se empuja el relevo generacional; en total, se ha logrado capacitar a 114 de ellos.

Finalmente, Nestlé cuenta con un proyecto de investigación en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, un proyecto que se encuentra a dos años de sus inicios. Su objetivo es lograr que en este 2024 se establezca una parcela con nuevas variedades de cacao para productores de Tabasco; y, en el camino, esperan contar con más información para evaluar las distintas prácticas de agricultura regenerativa que están adoptando.



a Ciudad de México es una urbe en constante crecimiento y enfrenta el reto de gestionar de manera eficiente los recursos hídricos disponibles, para ello, las **Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)** operadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (**SACMEX**), juegan un papel fundamental.

Además de limpiar las aguas residuales también las reintegran al ciclo hídrico, otorgándoles una nueva vida y contribuyendo a la sustentabilidad de la Ciudad.

### Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en la Ciudad

En nuestra Capital diariamente se descargan entre 20 y 224 metros cúbicos por segundo de aguas residuales que son distribuidas hacia las PTAR del SACMEX en donde se producen en promedio 2 mil 368 litros por segundo de aguas que son distribuidas para diversas actividades

Durante la temporada de lluvias, el volumen de agua residual en el drenaje aumenta hasta 200 metros cúbicos por segundo. en la CDMX, que no implican el consumo humano.

### Uso del agua residual en la CDMX

Ayuda a disminuir el consumo de agua potable en acciones como riego agrícola, áreas verdes, parques, camellones y centros deportivos, para el llenado de lagos artificiales y el uso industrial, también se destina a la zona canalera de las Alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, tanto en la zona turística como en la región de producción agrícola.

Cada litro de agua tratada que se consume representa un litro de agua potable que se ahorra, la mejor manera de cuidar el agua es reutilizándola.

### Etapas del tratamiento de aguas residuales:

**Primario** elimina los sólidos más grandes y densos presentes en las aguas residuales

**Secundario** cancela la materia orgánica disuelta y en suspensión mediante procesos biológicos

**Terciario** se utiliza para extinguir sólidos suspendidos residuales, patógenos y otros contaminantes específicos, logrando una calidad de agua aún mayor.

### Innovación:

Los humedales artificiales como solución sustentable

Los humedales artificiales replican las funciones de los humedales naturales en un ambiente controlado utilizando una combinación de vegetación, microorganismos y materiales naturales para depurar el agua de manera eficaz.

Contar con soluciones sustentables es fundamental para lograr una ciudad más resiliente. Los humedales artificiales han sido un gran acierto de esta administración para lograr el óptimo aprovechamiento integral del agua disponible.

## **La Jornada** Lunes 9 de septiembre de 2024

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS

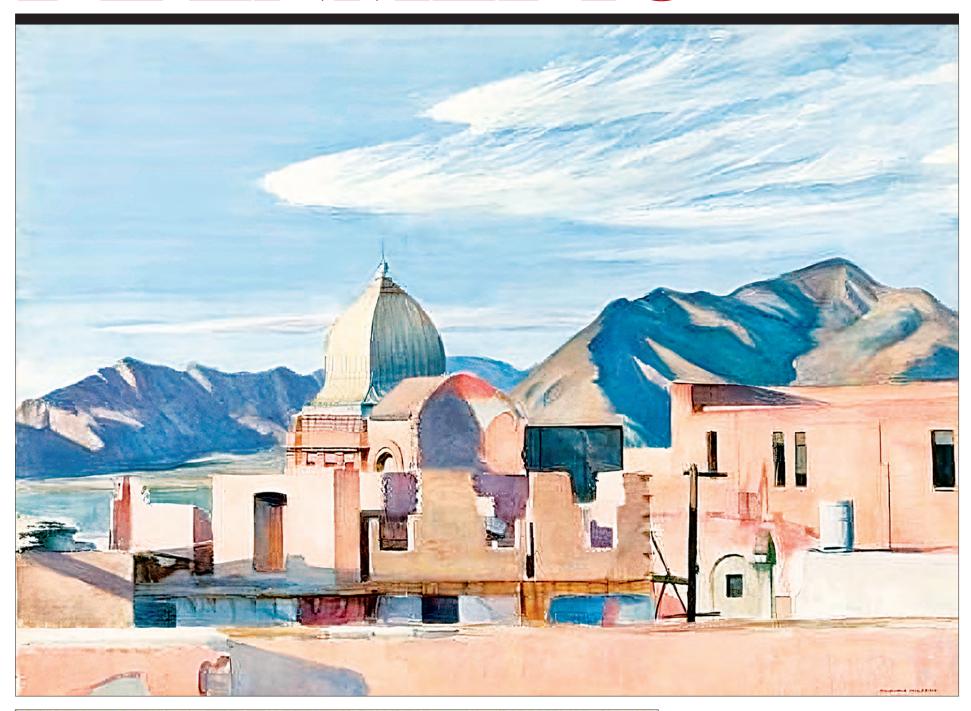



EL PINTOR ESTADUNIDENSE Edward Hopper (1882-1967), considerado uno de los maestros del realismo moderno, se muestra como un gran paisajista en el libro del escritor Alejandro Pérez Cervantes titulado Edward Hopper en el norte de México, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En entrevista, el escritor aseguró que es necesario desmarcarse de las lecturas tradicionales en torno a este gran artista, cuya obra se espera sea exhibida pronto en recintos museísticos del país. Las imágenes corresponden a las obras Construcción en México y Mansión en Saltillo. Fotos cortesía del autor.



## Gestionan exhibir en el país la obra que pintó Edward Hopper en México

La publicación de un libro que conjunta las acuarelas que el artista realizó a su paso por Monterrey, Saltillo y Oaxaca suscitó interés, por lo que se organiza una muestra itinerante

### JESÚS ABRAHAM HERNÁNDEZ

Ahondar en la vida y obra del maestro del realismo moderno Edward Hopper (1882-1967) puede resultar abrumador, sobre todo al pensar que seguramente ya está todo dicho. La cuestión es ver lo que otros no han reparado en observar. Al menos así fue para Alejandro Pérez Cervantes, autor de *Edward* Hopper en el norte de México, quien destaca la influencia que tuvieron en él los máximos exponentes del muralismo de nuestro país, se desmarca de los habituales tópicos hopperianos propuestos por su lectura tradicional.

El libro, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ha suscitado tal interés desde su publicación que algunos museos de Monterrey gestionan que el próximo año la obra que realizó Hopper durante su estancia en México pueda visitar el país por primera vez, en una exposición itinerante en Nuevo León, la Ciudad de México y algún museo de Estados Unidos, algo que sería

"un verdadero acontecimiento en el mundo artístico", reveló el autor para *La Jornada*.

El también doctor en teoría crítica por 17, Instituto de Estudios Críticos y maestro en diseño editorial por la Universidad de Monterrey buscó en su investigación revelar las rutas no sólo formales, sino estilísticas y simbólicas con las que el artista estadunidense construyó su obra mexicana.

"Cuando comienzo a leer toda la bibliografía me doy cuenta de que es un autor muy estudiado, pero siempre desde la misma perspectiva. También quería profundizar en su vida y obra, pero con otra lectura, desde nuestro país, intentando la clásica teoría del arte."

Pérez Cervantes destacó la importancia del primer viaje de la pareja Hopper al país. Según el testimonio escrito de Josephine Nivison, su esposo buscaba nuevos motivos paisajísticos.

Así, su primer viaje comenzó el 29 de junio de 1943, para llegar a la capital mexicana el 3 de julio y hospedarse en el hotel Ritz de la calle Madero.

"Cuando realiza su primer viaje en 1943, se acerca al arte mural mexicano y conoce la obra de Rivera, Siquerios y Orozco. Su esposa menciona que Hopper se emociona y se siente influido por ellos. Sin embargo, en la capital no encontraron algo que los convenciera, por lo que la curadora del Instituto de Arte de Chicago, Katherine Kuh, les recomendó visitar Saltillo; ahí quedaron deslumbrados por el profundo azul de sus cielos, en intenso contraste con los colores grises, verdes, rojizos y ocres de sus construcciones".

La acuarela *Saltillo Rooftops* es resultado de dicha visita, al igual que *Sierra Madre en Saltillo y Saltillo Mansion*, una de sus obras más bellas pintadas en esa visita.

Cuando regresa a México en su segundo viaje en 1946, después de que ambos estudiaran español, Hopper comienza a pintar el paisaje del noreste mexicano dejando de lado a las personas, en una invitación a contemplar las vistas naturales, con las montañas de la Sierra Madre de Saltillo y Monterrey bañadas en la luz del norte, que es muy transparente y cálida.

A diferencia de Nighthawks, una de las piezas más icónicas del pintor, en la que mostró al Estados Unidos de la Gran Depresión, obras como Church of San Esteban, El palacio y Construction in Mexico, que el "artista del silencio" concibió en su segunda visita a México en 1946, devienen meditación más metafísica de la condición de la soledad, sin rastro humano, sólo espacios, juegos de luces y formas arquitectónicas.

En 1951, Oaxaca también fue destino de los Hopper, donde él realizó sus últimas piezas de la etapa mexicana: *Mountains at Guanajuato* y *Cliffs near Mitla*. Sin embargo, en todas sus visitas el papel de su esposa, Josephine Nivison, mejor conocida como Jo Hopper, fue invaluable para el pintor.

"El diario de Jo Hopper y sus cartas, la reconstrucción que realizó de su día a día en México, fue una ayuda invaluable. Sin su testimonio no sabríamos nada de lo que sucedió hace 80 años; ese es el aporte de Jo en la vida de Hopper. Además, en una época de arraigado machismo, ella pugnaba por su lugar en esos años. Le debemos todo el conocimiento y

▲ Alejandro Pérez Cervantes es autor del libro Edward Hopper en el norte de México (UANL). Aquí, Iglesia de San Esteban, 1946. Foto cortesía del autor

legado de Edward Hopper", precisó Pérez Cervantes.

Su papel visionario no se resumió a la vida común y a los fines prácticos. Pensó en la posteridad tras donar las casi 800 obras y más de 3 mil trabajos entre dibujos, grabados y apuntes a los museos más importantes de Estados Unidos tras la muerte de su esposo, sabedora de que estaba preservando su arte.

Como él mismo escribe, "uno de los hallazgos indudables y no previstos en esta investigación fue conocer el papel fundamental de Jo en la construcción del artista y en la consolidación de su mito. No se puede soslayar que el trabajo de ella, que también fue artista, influyó incluso estéticamente el trabajo de Edward de manera directa. Además, muchas veces ella se encargó de bautizar las pinturas de su esposo. Lo acompañó, lo formó, lo sobrevivió".





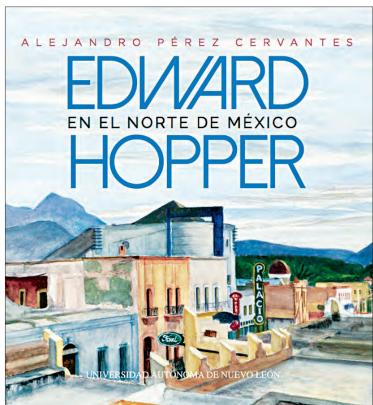

▲ Sobre estas líneas, portada del volumen Edward Hopper en el norte de México, de Alejandro Pérez Cervantes, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fotos cortesía del autor

# La influencia del "maestro del silencio" en el cine

Las atmósferas sombrías de Hopper inspiraron a directores como Hitchcock y Hawks

### JESÚS ABRAHAM HERNÁNDEZ

A diferencia de otros pintores del realismo estadunidense, el trabajo de Edward Hopper (1882-1967) no se enfocó en la política o en los aspectos sociales de su tiempo, sino en la experiencia emocional de las personas dentro de ese contexto, profundizando en la sique de la sociedad, así como en la vivencia de la soledad generada por el capitalismo en el american way of life.

Tres personas sentadas en un bar nocturno iluminado por luces artificiales, con un empleado detrás del mostrador, en una escena rebosante de silencio y aislamiento. Así es Nighthawks, la pieza más representativa de Hopper, quien era gran aficionado al cine.

Algunos especialistas mencionan que sus pinturas están fuertemente influenciadas por el encuadre cinematográfico.

Su obra *House by the Railroad* (1925) inspiró la famosa casa en la película Sicosis (1960), de Alfred Hitchcock.

La mansión aislada y sombría, con gran presencia visual, evoca la sensación de inquietud y misterio de las obras del pintor.

Hopper es conocido por su técnica en el manejo de la luz, especialmente por su uso de luz natural y artificial para crear un ambiente de aislamiento; sus pinturas a menudo parecen fotogramas de película, con composiciones cuidadosamente calculadas y perspectivas que asemejan la foto fija de una cámara.

### La importancia de las luces y las sombras

Muchas de sus obras presentan ventanas, puertas o reflejos que funcionan de marcos dentro del marco, técnica común en el cine noir, que también tomó inspiración del estilo visual del pintor para explorar las oscuras emociones humanas.

La atmósfera de misterio y alienación, las escenas urbanas vacías y las figuras solitarias que aparecen en películas como *El halcón maltés* (1941) o El sueño eterno (1946), de Howard Hawks, en la que Bogart interpretó por primera vez al mítico Philip Marlowe, de Raymond Chandler, evocan la obra de Edward Hopper por su empleo de luces dramáticas y sombras profundas para reforzar la tensión y el suspenso.

Otro director influenciado por el "maestro del silencio" es David Lynch, que en películas como Terciopelo azul (1986) y la serie Twin Peaks recrea paisajes suburbanos desolados, cafeterías y espacios metropolitanos presentes también en las piezas de Hopper.



▲ En la imagen superior, Catedral de Monterrey; abajo, los Hopper durante una de sus visitas a México (autor desconocido), y luego, Azoteas, acuarela realizada en Saltillo en 1943.



## El mestizaje es fruto de una atracción mutua: Duverger

#### **DANIEL LÓPEZ AGUILAR**

El mestizaje no es una culpa ni resultado de una violación o de la violencia; "es fruto de una atracción mutua", declaró el historiador y antropólogo francés Christian Duverger en un video proyectado durante la presentación de la novela *El corazón de piedra verde* (Grijalbo), de Salvador de Madariaga.

La obra fue acompañada por una exposición homónima de 25 piezas a cargo de Emiliano Gironella, quien ofreció su interpretación visual del relato histórico y filosófico del escritor de origen español.

Duverger, ausente físicamente debido a sus compromisos en Madrid, destacó la importancia del mestizaje en la trama de la novela y en la propia historia de México.

"El concepto de mestizaje en la obra de De Madariaga es un elemento central, además de herramienta pacifista para enfrentar los conflictos raciales e ideológicos que surgieron con la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas.

"México sigue siendo uno de los países más mestizos del mundo, algo de lo que deberíamos estar orgullosos", enfatizó el autor del prólogo. "El mestizaje es una práctica mesoamericana que Cortés reconoció y promovió como el fundamento de una nueva nación".

La sala de la librería Mauricio Achar, de Gandhi, estuvo repleta de curiosos y lectores asiduos que escucharon con atención las palabras de Duverger, reconocido por su labor de más de 30 años en estudios prehispánico-coloniales, y también autor de *Vida de Hernán Cortés*.

Según el investigador, el mestizaje no es una mancha en la historia, sino un proceso transformador que permitió el nacimiento de una identidad cultural rica y diversa.

"La salvación viene a través del amor", recalcó, refiriéndose a la historia de amor entre el español Alonso Manrique y Xóchitl, mujer indígena. "Madariaga plantea el mestizaje como símbolo de paz, como forma de suavizar los horrores de la conquista a través del entendimiento mutuo; en parte esa visión sigue siendo actual".

Publicada por primera vez en 1942, *El corazón de piedra verde* relata dos historias paralelas: una ambientada en la España de Castilla y la otra en el México prehispánico. Ambas líneas narrativas convergen en la figura de Alonso Manrique, quien representa el encuentro de dos mundos que, mediante el amor y la comprensión, logran superar las diferencias y tensiones iniciales.

Esta trama permite a De Madariaga, en palabras de Duverger, mostrar cómo "la violencia de la Conquista puede ser suavizada por el mestizaje y el amor". No se trata de una simple imposición de una cultura sobre otra, sino de la fusión de ambas para crear algo

nuevo y poderoso.

El antropólogo francés subrayó la importancia del trabajo de Madariaga para comprender los conflictos contemporáneos, ya que "el mestizaje no tiene traducción directa en otros idiomas, pero es un concepto profundamente mexicano que debería resonar más allá de nuestras fronteras". En un mundo cada vez más dividido, la idea del diplomático, oriundo de La Coruña, ofrece una lección de unidad y esperanza.

Durante la presentación editorial se inauguró la exposición de Gironella, con obras creadas *ex profeso* para la nueva edición, con curaduría de Fernando Gálvez de Aguinaga. Las ilustraciones, realizadas en gran formato, complementan el texto de De Madariaga y aportan una dimensión visual que resalta los momentos claves de la novela.

Gironella participó en el proyecto a invitación de Duverger, con quien trabajó en otras propuestas.

Las obras del pintor, expuestas en el Foro Expresarte de la librería, capturan la esencia de la novela y el mensaje pacifista que Duverger destacó. Una de las piezas estelares es el retrato en tinta china con acrílico de De Madariaga con un penacho.

"Lo más importante es resaltar las aportaciones de México al mundo: el mestizaje y la globalización. Nuestro país es el punto donde Europa, Asia y América se encuentran, algo que el libro refleja muy bien.

"La historia tiene tantos personajes y escenarios que traducirla en imágenes fue todo un desafío", admitió el artista.

Ingeniero de formación, Salvador de Madariaga (1886-1978) dedicó gran parte de su vida a la diplomacia y al pacifismo, lo que lo llevó a escribir libros que buscaban promover el entendimiento entre culturas. Fue nominado en dos ocasiones al Nobel de la Paz.

La muestra se puede visitar de 9

▲ El historiador participó en la presentación de la redición de El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga, aquí, en un retrato elaborado por Emiliano Gironella. Foto cortesía El Aire Centro de Arte

a 22 horas en la librería Mauricio Achar de Gandhi (Miguel Ángel de Quevedo 121, colonia Chimalistac, alcaldía Coyoacán).

## De migración y exilio

### **HERMANN BELLINGHAUSEN**

diferencia de casi cualquier otro país latinoamericano, México no tiene una historia importante de exiliados políticos, ideológicos o religiosos. Hay casos notables, un puñado, pero ni de calle nos hemos desangrado por golpes de Estado, revoluciones o campañas represivas, y no porque tales conmociones no hayan ocurrido, sino porque los expatriados por tal motivo constituyen significativas excepciones individuales, asociadas con el poder mismo, algunas por disidencias desde abajo, y en tiempos recientes a causa de la violencia criminal. Somos a la vez la nación que más migrantes con papeles e indocumentados prodiga en el continente v el planeta.

Las migraciones masivas del siglo XXI representan desplazamientos geográficos de la mano de obra barata indispensable para el buen funcionamiento del capitalismo poscolonial del Occidente blanco. Multitudes que no encuentran medios para sobrevivir en la escasez y la pobreza atraviesan una o más fronteras en busca de dinero y techo. A ello se añade la migración que provocan las guerras y las grandes desgracias, a la alza hoy en Medio Oriente y África.

En tal escenario destaca una paradoja: los dos grandes ex virreinatos del

colonialismo europeo, India y México, populosas, multiculturales y bullangueras naciones, son también las máximas exportadoras de población. Se calcula en 12 millones el número de mexicanos en el extranjero, de los cuales 97 por ciento residen en Estados Unidos; los destinos predilectos son California, Texas y Árizona (La Jornada, 30/5/24). Datos cruciales. Los mexicanos nos volvimos paseadores (en torneos mundiales y grandes catástrofes siempre hay mexicanos por ahí), pero al migrar nos da por hacerlo aquí nomás. El grueso de connacionales fuera de su patria se concentra en los estados fronterizos del sur estadunidense. Queda de lado por ahora que el mayor expulsor de población en las Américas es también el mayor receptor de migrantes en tránsito, a la manera de Grecia e Italia.

Se atribuye a Guillermo Prieto, uno de nuestros exiliados ilustres, que al ser interrogado sobre su lugar favorito de México respondió que Veracruz "porque por ahí se sale". Bueno, la historia no lo confirma: casi nadie sale por Veracruz, y sólo para recalar no más lejos que las costas de Texas y Luisiana.

Nada de cruzar océanos o atravesar continentes. Del 3 por ciento restante de mexicanos emigrados, casi la mitad están en Canadá (85 mil) y algunas decenas de miles (no relacionados con la "mano de obra barata") radican en la Europa mediterránea. En el fondo, no

nos gusta ir tan lejos que ya no podamos regresar. De hecho, hemos alcanzado una suerte de equilibrio (migración neta cero) donde se van a Estados Unidos tantos como los que retornan. Por ello las remesas se mantienen estables. Los paisanos caminan lo necesario, no más.

En cambio, no hemos producido muchos exilios significativos ni definitivos, sólo a título individual por diferencias directas con el caudillo o reyertas con el rey sexenal. Los más memorables exilios (añadamos "políticos") rara vez fueron más allá del "otro lado": Guillermo Prieto, Martín Luis Guzmán, los hermanos Flores Magón, y de los caudillos expulsados, sólo Porfirio Díaz y su corte atravesaron el Atlántico; el propio Plutarco Elías Calles, cuando le cancelaron el "maximato", no llegó más allá de San Diego para no alejarse de Tijuana, atento a sus negocios, y con la esperanza de volver.

Cronista que firmaba como Fidel, el también poeta y político Guillermo Prieto, figura muy querida de nuestro pasado, fue un verdadero experto en aquello de exiliarse fuera y dentro del territorio, cuando podía resultar más determinante el exilio interior que el transfronterizo. Durante una de sus peores experiencias, arrinconado en Cadereyta, se dio tiempo de redactar y organizar *Viajes de orden suprema, relación de exilios y recorridos.* Dicha localidad neoleonesa, según Vicente Quirarte, era entonces

"el desierto en el desierto". A mitad de la Nada, pero en México.

Quirarte plantea: "¿Cómo se conforma la poética de esa particular especie que a partir del siglo XIX decidió abandonar el proverbial estatismo mexicano, viajar y dejar testimonio escrito de su tránsito? Según apuntó Ignacio Manuel Altamirano, si bien nuestros ancestros fueron esencialmente nómadas, tres siglos de dominación colonial provocaron el fin de semejante condición. Los antiguos pobladores de Anáhuac dejan de ser libres para transitar por su territorio y sólo lo harán con base en las necesidades y caprichos del dominador". ("La musa callejera en Manhattan", en Republicanos en otro imperio: Viajeros mexicanos a Nueva York, 1830-1895, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009).

Así como la migración masiva, en materia de exilios México experimenta grandes paradojas, y siendo escasos nuestros expatriados, todo el siglo XX acogimos a millares de perseguidos por el fascismo y las dictaduras de ultraderecha: republicanos españoles, antifascistas alemanes, judíos europeos, guatemaltecos, nicaragüenses, chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños inyectaron a México conocimiento científico e intelectual, creaciones artísticas y prácticas políticas progresistas. Nuestra historia enseña que la hospitalidad recompensa.





## Confía el INAH en llegar a acuerdo con ejidatarios de Bacalar para abrir Ichkabal

López Obrador visitó la zona para revisar los trabajos en el sitio

ALONSO URRUTIA

ENVIADO ICHKABAL, QR

En una de las últimas giras de su gobierno, de vuelta al sureste del país, región que se ha convertido en prioridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la herencia de la gran civilización maya en la zona arqueológica de Ichkabal: "desde hace muchos años, se hablaba de que era como una leyenda. Se decía que eran templos, monumentos arqueológicos gigantes, como el corazón del pueblo. Y sí, en efecto, es un sitio arqueológico majestuoso, bellísimo".

Cuando se acerca el final del sexenio, López Obrador destinó esta gira a supervisar los avances de la restauración y habilitación de las zonas arqueológicas y de Ichkabal, que significa "entre bajos", en maya, ciudad que perduró desde el siglo IV aC, cuando comenzó a poblarse, hasta principios del siglo XVI.

Esta urbe es reconocida por la grandeza de sus estructuras, que alcanzan 40 metros de altura. La zona fue ubicada hace poco tiempo, en la última década del siglo XX, pues se encuentra en la selva que circunda Bacalar. Su núcleo abarca siete hectáreas, aunque hay otras estructuras en los alrededores.

Responsable principal de la restauración de las 30 zonas arqueológicas, donde se llevaron a cabo acciones de rehabilitación a lo largo de la ruta del Tren Maya, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, destacó las aportaciones de la gran civilización maya.

"Hablamos de un proceso de creación, florecimiento y resistencia cultural que enlaza a milenios con maneras propias de relación entre los humanos, la Tierra y los seres de la naturaleza que han pervivido gracias a su transformación constante desde los primeros y pequeños poblados milperos a los grandes centros políticos, como Ichkabal."

Prieto Hernández hizo un resumen de las aportaciones y visión de los mayas, civilización variada, densa y original que articulaba ciudades y pueblos con notables similitudes y lenguas, y maneras de vivir, capaces de reproducirse como sociedades urbanas y rurales.

Los mayas conformaban un conglomerado que, entre otras cosas, "ofreció al mundo una matemática con gran capacidad de cálculo, manejando el concepto de cero desde muy temprano; una escritura portentosa, cuyos glifos no representaban sólo ideas o palabras, sino también sonidos silábicos, y una manera muy exacta de medir el tiempo con base en el movimiento de los astros. Ello nos permite hablar de la ciencia maya, resultado de un desarrollo intelectual propio".

Todo esto, resumió Prieto Hernández, permite reivindicarla como "portentosa" civilización, con un

▲ Ichkabal subsistió del siglo IV aC, cuando comenzó a poblarse, hasta principios del siglo XVI. Foto cortesía INAH

desarrollo cultural propio, aunque "luego vinieron los europeos a decir la estupidez de que vinieron a civilizarnos".

A diferencia de las culturas prehispánicas del centro de Mesoamérica, con formas de gobierno preponderantes, en la región maya había un "entramado de centros políticos en disputa", como Ichkabal.

En su balance de los aportes de la cultura maya, el funcionario dijo que durante siglos ha sido un pueblo que ha aguantado el desprecio, el despojo, la dominación y el envilecimiento, y que ha aprendido a usar en su provecho la lógica de los opresores, pero cuidándose de no caer en la "ladinización".

Pese a los avances en la rehabilitación e infraestructura en torno a la zona arqueológica, su apertura depende de solventar una diferencia con los ejidatarios de Bacalar que demandan la indemnización por sus tierras en las que se ubica Ichkabal.

"Diego es el garante de que se cumpla el acuerdo, pero va a ayudar mucho tener el camino y resolver lo de la entrada al sitio lo más pronto posible, porque ya viene la temporada vacacional", apuntó López Obrador.

En entrevista, Diego Prieto explicó que hay buena disposición de los ejidatarios para alcanzar un acuerdo a fin de que sus tierras, en las que se encuentran la zona arqueológica de Ichkabal, pasen a ser propiedad federal y se pueda abrir al público plenamente.

### Restauran fragmentos de murales teotihuacanos inéditos para exhibir en LA

**DE LA REDACCIÓN** 

Con miras a su conservación y próxima exhibición en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) restauran 13 fragmentos de murales teotihuacanos inéditos, cuya antigüedad se estima entre los años uno y 600 de nuestra era.

Este material proviene de escombros recuperados en el Proyecto Teotihuacan, implementado por la antigua Dirección de Monumentos Prehispánicos de esa dependencia, entre 1962 y 1964; actualmente, está resguardado en el Departamento de Conservación y Restauración (DCR) de la zona arqueológica de Teotihuacan (ZAT).

Las dimensiones de los fragmentos oscilan entre 16 por 9 centímetros, además de cenefas de 40 por 30, decorados con el estilo característico de la plástica teotihuacana, que se identifica por los colores rojo, azul, verde, blanco, negro, amarillo y naranja, informó el INAH en un comunicado.

La atención de esos vestigios policromáticos está a cargo del jefe del DCR de la ZAT, Juan Alfonso Cruz, y de la restauradora perito Rosa Liliana Alfaro Martínez, quienes cuentan con apoyo de la arqueóloga responsable del acervo del sitio, Claudia María López Pérez, la auxiliar de restauración técnica Rosa Méndez Hernández y el técnico museográfico Alberto Aguilar Aguilar.

La restauración lleva 60 por ciento de avance, indicó Alfaro. En cuanto concluya el proceso, los fragmentos serán embalados para exhibirse, por vez primera, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, para lo cual aún no hay fecha, aclaró el INAH.



L(1) culturaunam

## En el teatro Esperanza Iris, John Cale dio muestra de haber sobrevivido a su mito

Ex integrante de Velvet Underground, presentó su disco POPtical Illusion

HERNÁN MULEIRO

ESPECIAL PARA *LA JORNADA* 

Son las 20:10 horas. "Tercera llamada, comenzamos". El teatro Esperanza Iris no está completo, pero el público se hace escuchar, vestido de negro, igual que John Cale y su grupo. Hay bastante ropa formal en la audiencia. Entre los atuendos y el marco imponente del recinto inaugurado en 1918, el cuadro general podría ser de un casamiento masivo, excepto que otra porción de asistentes ha sacado sus más preciadas camisetas de rock.

En una breve actuación de una hora y 15 minutos, respaldado por un sólido conjunto de guitarra, bajo y batería, Cale tomó el centro del escenario con su teclado rojo marca Nord. Estuvo centrado en presentar su último disco, de este año, *POPtical Illusion*.

¿Qué significa un buen grupo que respalde a un músico como Cale? Todo debe regirse por una economía de recursos. El guitarrista debe poder hilar acordes disonantes y unir partes aparentemente disímiles; la batería y el bajo pueden tener *groove*, pero nunca excederse hasta un solo y siempre manteniendo el ritmo. También deben poder mostrar arriba del escenario algo de personalidad propia que los aleje de la mezquindad del músico contratado para repetirse.

Escuchar en vivo POPtical Illusion es toparse con un Cale que tuvo una epifanía con el hip-hop ya en este milenio. No pretende sonar a los raperos que lo deslumbraron, como Tyler The Creator, sino tomar algo de la forma en que este género concibe a la música, agarrando fragmentos de canciones y reordenándolos en su propio beneficio. De sus temas nuevos destacaron How We See The Light y Sharks; en esta última canción tomó su guitarra eléctrica

### Invocaciones

Cale también presentó una versión musicalizada del poema de su compatriota Dylan Thomas "Do Not Go Gentle Into That Good Night", que el compositor galés grabó en 1989, cuya traducción dice:



Invoca a Lou Reed, pero no en su tono de voz, sino conjurando el fraseo



"No entres dócilmente en esa buena noche,

"que al final del día debería la vejez arder y delirar;

"enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz.

"Aunque los sabios entienden al final que la oscuridad es lo correcto, "como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor,

"no entran dócilmente en esa buena noche."

El efecto de un John Cale ya mayor cantando este texto en vivo es muy diferente a escucharlo en un disco, ya que sobrevivió a su propio mito, y uno podría decir que Thomas, cuya última frase antes de morir fue "He tomado 18 whiskys, creo que es una buena medida", no lo hizo. El mito de Cale es el de su historia en The Velvet Underground, con quienes grabó sólo dos discos, cantidad suficiente para alterar el camino de la música moderna. Cale invoca a Lou Reed, pero no en su tono de voz, pues no pretende imitarlo; lo hace conjurando ese fraseo. esa forma de escupir las palabras en algún pasaje de su presentación.

A pesar de haber escapado de su propio estatus totémico, Cale toca una de sus canciones más notables junto con The Velvet Underground, *I'm Waiting For The Man,* relato crudo y directo de un joven que atraviesa Nueva York en busca de su *dealer*. Por supuesto, no es una versión fiel a la original; Cale siempre la modificó, así como cambió en gran parte el primer disco de The Velvet cuando se hizo un concier-

▲► El concierto del músico británico, que sólo duró una hora y 15 minutos, estuvo acompañado de *collages* visuales. Fotos Germán Canseco

to en París, por el 50 aniversario del elepé. Durante la canción, los acomodadores del teatro se hacen señas de un extremo a otro. Alguien reclama que ocuparon su asiento, nada raro en un concierto, pero el peculiar lenguaje mudo que manejan parece incorporarse a las visuales, entre *collages* y videoclips que se proyectan en la pantalla.

Para el final del breve concierto, Cale y su grupo tocan una versión deconstruida de *Heartbreak Hotel*, de Elvis Presley, número fijo en su lista de temas cuya inspiración ha sido materia de discusiones: hay quienes dicen que está basada en un artículo del *Miami Herald* sobre un amante despechado y suicida; otros, que se trata de la autobiografía de un pintor y delincuente, que incluyó la frase "Aquí estuvo un hombre que caminó una calle solitaria".

### El Caribe desde Canterbury

Elvis Presley y Dylan Thomas son iguales bajo el filtro de Cale, tratados con la misma seriedad: es probable que el tándem compositivo de Reed y Cale haya dado con este hallazgo antes de que cualquier teórico pop o periodista especializado. Es el mismo tratamiento que aplica-



ron a su música cuando mezclaron la experimentación atonal con la fuerza del rocanrol que marcó sus adolescencias. Existe una especie de cautela en la forma en que Cale trata a sus influencias; por ejemplo, cuando son ritmos cercanos a la música funk nunca son una copia de James Brown o de George Clinton y su Parliament Funkadelic, o cuando se acerca a un ritmo caribeño no va en la búsqueda de emularlo tal cual fue concebido, sino que por momentos parece un ritmo caribeño imaginado desde Canterbury.

Cale desafía la frase hecha que dice que la imitación es la mejor forma de halago. Si Bowie, fan destacado de Velvet, era camaleónico respecto de sus influencias e intereses, Cale es un pupilo respetuoso de sus propios gustos.

Pasadas las 9 de la noche, John Cale y su grupo abandonan el escenario. A pesar de la insistencia del público, que reclama de pie uno o más bises, ya no regresan. Afuera, enfrente de la fachada del teatro se venden algunas playeras y también está *El Awifi*, el *skater* biólogo integrante del mítico combo local Teporingos Bubónicos. El Awifi, quien alguna vez detuvo la caída de Vicente Fox de una patineta más por humanismo que por empatía política, está vendiendo algunos de los muchos cedés de su grupo, aunque se distrae tocando un bajo Vox Phantom desenchufado y expuesto a la fina llovizna, mismo instrumento que Cale empuña en el disco White Light/ White Heat. Al final me pregunta: "¿Cómo lo viste? ¿Estaba muy serio o no?"



## En el Auditorio Nacional, Carlos Vives celebró que "el rock del pueblo vive"

#### **ANA MÓNICA RODRÍGUEZ**

Con "su canto de rebeldía y libertad" que ha propagado por el mundo, Carlos Vives armó un gran y colorido festejo con vallenato y cumbia en el Auditorio Nacional, donde se desarrolló una alegre celebración por la vida, la música, la identidad, el folclor y las raíces.

En su gira *El rock de mi pueblo vive*, el astro de la música de Colombia se presentó la noche del sábado en ese recinto luego de que el año pasado también festejó tres décadas de trayectoria. El cantante y compositor continúa llevando su voz y enarbolando la bandera de su tierra en una gira que rinde homenaje al movimiento que gestó en los años 90, con el que lideró a una nueva generación de artistas, apostando a la música local y sonidos de la colombianidad enmarcados en el *"colombian pop"*.

Antes de comenzar, se escuchó: "El concierto está hecho con músicos en vivo, sin inteligencia artificial y con impresionantes efectos especiales". Enseguida, Carlos Vives tomó el escenario con ocho ► El cantante colombiano sigue celebrando 30 años de trayectoria. Foto Ocesa / Jorge Carreón

instrumentistas y tres coristas, para comenzar con *La gota fría*. A partir de ese tema, los fanes se levantaron de sus asientos y comenzó un baile interminable.

Los juegos lumínicos y proyecciones hicieron lucir una presentación que ya con la música había atrapado miles de conciencias que se olvidaron de su cotidianidad y se sumergieron en el arte del 18 veces ganador del Grammy latino, dos del Grammy y nombrado Persona del Año 2024 por la academia latina.

### Territorio colombiano

Luego de *Con ella es mi fiesta*, Vives dijo: "Tengo la oportunidad de regresar ahora que cumplimos 30 años de haber llegado por primera vez a México; estar con ustedes esta noche será inolvidable". Siguió con *Déjame entrar y La bicicleta*, y de nuevo la energía se desbordó; muchos asistentes usaron coro-



nas con luces multicolores sobre la cabeza y sombreros. Mientras quienes estuvieron en las primeras filas se acercaban al escenario para captar una selfi con el intérprete, que expresó su felicidad y lució sus mejores pasos de baile durante todo el concierto: "¡Bienvenidos a territorio colombiano!", dijo.

Los temas *Canción bonita, Nota de amor, Rosa, La piragua y Pa' Mayte,* fueron el deleite de los asistentes que escucharon fusiones de ritmos, además del acordeón y la armónica, que Vives tomó en varias ocasiones entre sus manos.

Por momentos, el ambiente se transformó en reflexiones del cantante sobre lo aprendido con su padre y sus amigos, quienes le enseñaron de música, así como del medio ambiente y de la fundación Tras La Perla, la cual creó y promueve un desarrollo sostenible y su ecosistema. A Vives también se le ha reconocido por su labor en pro de la infancia a través de la escuela de música Río Grande, así como de impulsar nuevos talentos.

### Queen y vallenato

Hace tres décadas, mencionó el cantante, que comprendió que ante la modernidad "no se trata de nadar contracorriente, sino a favor de la nuestra, que es un canto de rebeldía, una moda que reveló contra las modas; la música se niega a perder su esencia, es un grito de libertad para entender lo que somos, yo lo llamé simplemente el rock de mi pueblo".

Carlos Vives recordó la música del mexicano Álex Lora y de su majestad Queen para adaptar por un momento el coro de *We Will Rock You* a "Vi-vaaaa el va-lleee-na-tooo". Se escucharon *La Cañaguatera, El cantor de Fonseca, Carito, Cumbiana, Volví a nacer* y *La tierra del olvido.* 

Hacia el final del concierto, antes de *La chancleta y Robarte un beso*, Vives también rindió tributo a México y cantó a todo pulmón la inolvidable y sentida ranchera *Para morir iguales*, de José Alfredo Jiménez.

Vives, quien se ha convertido en embajador de la cultura colombiana e hispanoamericana, también llegó con su gira a Monterrey, Mérida, Guadalajara y Puebla. Además, suma más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y 20 millones de álbumes vendidos, así como infinidad de éxitos como La gota fría, Pa' Mayte, La tierra del olvido, Fruta fresca y Volví a nacer.

# Tierras Mexicanas ofrecerá un espectáculo de danza folclórica

### ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Preservar las tradiciones y difundir la riqueza cultural del país es la finalidad de la compañía de danza folclórica Tierras Mexicanas. Con danzas, huapangos y sones, mostrará el esplendor nacional en el espectáculo *Colores de mi tierra*. *Música y danza de México*.

Antes de una gira internacional por Europa, la agrupación dirigida por Carlos González Cid se presentará el 12 de este mes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con danzas de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz.

González, ejecutante y maestro de danza folclórica, con más de 23 años de trayectoria, dijo que también ha puesto especial énfasis en la indumentaria y la utilería elaboradas artesanalmente y hechas a mano por él. "Siempre he buscado respetar la tradición que cada danzante usa y en la que pone su propio sello en la indumentaria", destacó.

"Estamos en lucha constante y con el compromiso de dignificar algunas regiones del país; no queremos trasgredir la danza tradicional; tratamos de que sea lo más apegado a la original", agregó el director.

En ese sentido, prosiguió, ha llevado a cabo una minuciosa investigación para agregar a su propuesta escénica nuevas danzas de diferentes estados que, junto con su repertorio base, son una selección de la abundante pluriculturalidad mexicana.

"Somos una compañía incluyente y respetuosa de todas las características físicas y de género, pues creemos firmemente que la pluriculturalidad del país la hacemos todas y todos con nuestras distintas características. Encontramos en esas diferencias la oportunidad de mostrar el carisma de los mexicanos".

En *Colores de mi tierra...* "participarán más de 30 intérpretes con un programa de coreografías como la *Danza de los chules*, originaria de

La agrupación dirigida por Carlos González Cid llevará a cabo una gira. Foto Sistema de Teatros de la Ciudad de México

la región totonaca de Veracruz, y la *Danza del torito*, de Silao, Guanajuato, además de una serie de sones de San Luis Potosí.

El espectáculo, además, tendrá acompañamiento musical del Mariachi Embajadores de México, que hará un recorrido por el territorio nacional con sones jarochos, nayaritas y jaliscienses.

Será una especie de ventana donde el público disfrutará con las regiones más representativas, desde lo indígena hasta lo mestizo. El programa incluye danzas de varios puntos del país, además de huapangos y polkas de la Revolución; incluso toda la indumentaria está hecha a similitud de las regiones, incluidas telas, texturas y bordados, así como la utilería es elaborada de forma artesanal".



La Compañía de Danza Folklórica surgió hace seis años. "Somos una agrupación joven, pero yo baile, fui maestro y solista durante 23 años en la Compañía Nacional y mi mentora, con quien caminé en ese lapso fue la maestra Nieves

Paniagua, referente de la danza en el país".

Colores de mi tierra. Música y danza de México se presenta el 12 de este mes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro Histórico (Metro Allende).



## En el festival Arre, los Tigres del Norte demostraron que aún son los jefes de jefes

#### JESÚS ABRAHAM HERNÁNDEZ

"Me gustan los corridos porque son hechos reales de nuestro pueblo. Sí, también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad", dijo una voz en off antes de que los Tigres del Norte demostraran que son y serán los jefes de jefes en el Festival Arre, que se llevó a cabo este fin de semana en el autódromo Hermanos

Acompañados de mariachis como preámbulo de los próximos festejos patrios, los hermanos Hernández sorprendieron a su público que, sin importar edad ni condición, coreó grandes éxitos como La puerta negra, Ni parientes somos o Contrabando y traición, además de un popurrí dedicado a Vicente Fernández.

El característico bajo de Hernán Hernández con banderas de todo el continente americano, anunció el acordeón que dio inicio a La jaulade oro, canción que aborda la realidad de los migrantes, tocando fibras en muchos asistentes, algunos de los cuales llevaban banderas de México y Estados Unidos.

Entre el público habían texanas y chamarras de cuero combinadas con tenis, botas y pantalones tumbados de los compas que tiraban ta-

Los hermanos Hernández interpretaron éxitos como La puerta negra y Contrabando y traición. Foto Víctor Camacho

conazo en La Hacienda, escenario principal de la tocada.

"Estas canciones las escuchaba con mis abuelitos y mis papás; crecimos con ellas y escucharlas en vivo es increíble", comentaron algunas asistentes. "Mi papá fue un padre ausente; escuchaba a Los Tigres del Norte. Oírlos es incluso raro para mí; tengo sentimientos encontrados", añadió otro.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos y siete premios Grammy, la agrupación nacida en 1968 sigue cosechando éxitos tras llevar a cabo este año su *European* Tour y llegar a Barcelona, Coruña, Bilbao y Pamplona luego de 14 años sin visitar España, además de tocar en también en Londres, demostrando que para la música mexicana no hay fronteras.

Bobby Pulido, apodado en días recientes Bowie Pulido, arrancó gritos y rugidos al interpretar Desvelado, que ya es considerada una oda a la nostalgia de los que están enamorados de su propia idea del amor, que van por las calles "esperando encontrar a esa voz de ángel que



quiero amar". Mientras, el mexicano-estadunidense Xavi, que a los 20 años colocó su canción La diabla en tercer lugar en la lista Billboard Global 200 por encima de Taylor Swift, demostró que el adultocentrismo, que antes reinaba el imperio de la música, ya no tiene lugar y dominó el escenario poniendo a cantar a los compas más sentimentales con temas como La víctima o Corazón de piedra.

### Calculan 100 mil asistentes

La primera edición de este festival, en 2023, reunió 70 mil almas. En la presente, en cuya segunda jornada contó con la participación de K-Paz de la Sierra, Banda Los Recoditos, Nortec: Bostich + Fussible, Lalo Mora y Junior H, los organizadores proyectaron más de 100 mil asistentes durante los dos días.

La llamada música regional mexicana siempre ha sido muy escuchada, pero gracias a exponentes como Junior H, Tito Double P, entre otros, ahora goza de mucha popularidad entre el público joven, que no olvida a clásicos como los Invasores de Nuevo León, La Única Internacional Sonora o Chico Che Chico.

Éste último, en entrevista con este periódico (https://shorturl. at/2YW90) prometió un espectáculo con las canciones más famosas de su padre Chico Che (1945-1989), retomando su bigote, overol y ritmo tropical, lo que cumplió al interpretar Quén pompó, La crisis y Uy, qué miedo, que recientemente se viralizaron debido a que el presidente López Obrador hizo sonar esta última en sus conferencias matutinas.

Antes, la "fortaleza norteña" se hizo presente con la agrupación Cardenales de Nuevo León y su vocalista Cesáreo Sánchez, conocido como El cardenal mayor, quien se presentó en silla de ruedas al festival, debido a un infarto cerebral.

Conmovido por el recibimiento del público chilango, no se guardó nada y desde el comienzo puso a sonar los vientos y las cuerdas con su canción Belleza de cantina, a la que siguieron Mi cómplice y Necesito decírtelo, entre otras.

En tanto, con temas como El Niño, El día de nuestra suerte o Bendiciones pa' los míos, el rapero Eme Malafe reflexionó en el escenario Tecate Original sobre el sentido de la vida, su fugacidad y las lecciones que dejan el rap, el reggae y el folk urbano.

## Presentaron El Alevín, disco de compositores mexicanos grabado por la Camerata Oaxaca

### **EIRINET GÓMEZ**

El disco  $El\,Alevín$  del guitarrista César Lara y la Camerata Oaxaca contiene "música que hace bien al alma y transforma la energía interna de los escuchas. Sólo puede sentirse alegría, plenitud y dicha después de oírla, ya que toca las raíces profundas de nuestra identidad y provoca un sentimiento colectivo que las obras autenticas pueden generar".

Silvia Navarrete, directora del Conservatorio Nacional de Música, dijo lo anterior al dedicar este material discográfico. En su ausencia, su mensaje fue leído por Acela Julieta Márquez en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes.

La producción contiene dos conciertos. El primero es San Ángel (1982), con los movimientos Allegro Rítmico, Aire de pirecua y Allegretto, de la autoría de Gerardo Tamez. El segundo es *El Alevín* 

(1998), integrado por Allegro Assai, Andante y Allegro Vivace, de Eduardo Angulo. Ambas piezas están en versión para guitarra y cuarteto de cuerdas.

En torno a El Alevín, Navarrete señala: "nos sumerge en un caudal fluido, constante, que nos hace sentir ligeros, veloces e infinitos; la fuerza poética del segundo movimiento, con una calidez envolvente, despierta intensas sensaciones amorosas; mientras, los motivos mexicanos de Allegro Vivace nos colman de un sentimiento de dicha plena".

Sobre San Ángel, consideró: "Inyecta movimiento a los pies, mientras evoca el aroma de la tierra colonial con sus memorias ancestrales y actuales, tan mexicanas como el sincretismo que nos representa. En Aire de pirecua se percibe la sensualidad y suave movimiento de la mujer purépecha; y el elocuente diálogo de la guitarra con la orquesta en el tercer movimiento, corona

Los jóvenes integrantes de la orquesta oaxaqueña. Foto tomada de Facebook de la agrupación

el concierto en unidad y equilibrio perfecto".

En su mensaje ante un auditorio lleno, el mensaje de Navarrete planteó que "a través de estas obras podemos sentir y revivir las energias vitales que nos dirigen a la plenitud".

En su intervención, el compositor Eduardo Angulo agradeció que hayan elegido su pieza para dar nombre al álbum y explicó que "el alevín es un pez recién nacido y, como pueden escuchar, se trata de música sin malicia, sin remordimiento, sin amargura; es simplemente la alegría de vivir".

Eduardo Álvarez, director emérito de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, consideró que el segundo movimiento de San Ángel "no le



pide nada al segundo del *Concierto* de Aranjuez, absolutamente nada. Es un hermoso bosquejo de ritmos mexicanos, sensacional".

El disco fue grabado en las instalaciones del Teatro Macedonio Alcalá, en la ciudad de Oaxaca, bajo la dirección de Acela Julieta Márquez, maestra en interpretación de música mexicana de concierto, por el Conservatorio Nacional de Música.

La presentación al público inclu-

vó la ejecución de las dos obras, así como de un popurrí de sones mixtecos, que provocó una explosión de aplausos de los asistentes.

Eric Iván García Pero, concertino de la Camerata Oaxaca, dijo que el álbum reúne un trabajo detallado y con mucho corazón. "Estamos felices de llegar a este escenario, que para nosotros representa un momento trascendente para la historia de nuestra agrupación".



LOS ATLETAS SON PROTAGONISTAS DE UNA REVOLUCIÓN DE LA INCLUSIÓN: ANDREW PARSONS

## Culminan Paralímpicos 2024; México consigue 17 medallas

José de Jesús Castillo cierra la cosecha tricolor de metales con un bronce en powerlifting

**DE LA REDACCIÓN** 

José de Jesús Castillo levantó 222 kilos en La Chapelle Arena y dio a México otra medalla de bronce en el powerlifting de los Juegos Paralímpicos París 2024.

En el último día de competencias de la justa, el tapatío logró la presea número 17 para la delegación nacional, que cerró su participación en el lugar 30 del medallero.

Después de un ciclo lleno de complicaciones, lesiones y problemas personales, subir al podio es un enorme logro. Esperé ocho años para sentir nuevamente un metal en mi pecho, pues la última vez que lo conseguí fue en Río 2016", compartió Castillo, quien perdió la movilidad de sus piernas a causa de la poliomielitis.

El bronce del jalisciense en la categoría de menos de 107 kilogramos representa el cierre de la cosecha de medallas para el país, que termina con tres metales de oro, seis de plata y ocho de bronce.

La paranatación fue la disciplina más exitosa con siete preseas, aunque fue en atletismo donde se obtuvieron dos de oro: Gloria Zarza (impulso de bala F54) y Juan Pablo Cervantes (100 metros T54).

El nadador Ángel Camacho es la figura de la delegación nacional al ganar tres metales: uno de plata y dos de bronce; también destacó Haideé Aceves con dos argentas.

México compitió en París con

67 deportistas; más de la mitad de ellos debutaron en una justa veraniega. Su cosecha, que incluyó 76 diplomas olímpicos, no mejoró la actuación de Tokio 2020, donde se lograron 22 preseas con siete áureas y el sitio 20 de la clasificación. "Agradezco a México todo el res-

paldo para nuestros atletas. Tanto quienes subieron al podio como aquellos que realizaron un enorme esfuerzo dejando en alto el nombre de nuestro país", comentó Liliana Suárez, titular del Comité Paralímpico Nacional.

### China reafirma su dominio

China se confirmó como el gran dominador del deporte paralímpico; desde Atenas 2004 encabeza el medallero, cerró con 94 oros, 76 platas y 50 bronces para un total de 220 preseas, por las 124 obtenidas por Gran Bretaña (49-44-31) y las 105 de Estados Unidos (36-42-27).

Tras largas jornadas cargadas de emociones, Francia se despidió de los Juegos y pasa la estafeta a Los Ángeles 2028, con una impresio-

|           | PAÍS           | 0  | Р  | В  | Т   |
|-----------|----------------|----|----|----|-----|
| 1         | China          | 94 | 76 | 50 | 220 |
| 2         | Gran Bretaña   | 49 | 44 | 31 | 124 |
| 3         | Estados Unidos | 36 | 42 | 27 | 105 |
| 4         | Países Bajos   | 27 | 17 | 12 | 56  |
| 30 México |                | 3  | 6  | 8  | 17  |

nante "fiesta" electrónica y con la misión cumplida de haber generado una ola de inclusión durante la cita paralímpica.

"Su entusiasmo nos inspira y su pasión magnifica su espíritu. Han sido protagonistas de una revolución de la inclusión y ese es el legado que le dejan a todas las personas diferentes en el mundo", comentó Andrew Parsons, titular del Comité Paralímpico Internacional en la ceremonia de clausura.

Bajo una lluvia intermitente, las cerca de 60 mil personas en el Estadio de Francia corearon *La Marsellesa*, el himno francés, al inicio de la ceremonia.

Al ritmo de I Will Survive, de Gloria Gaynor, o de la popular canción francesa Les Champs-Elysees, de Joe Dassin, los abanderados de las 168 delegaciones desfilaron ante sus casi 4 mil 400 paratletas; entre ellos la mexicana Perla Patricia Bárcenas, de *powerlifting*.

Fue Parsons el encargado de mediar la entrega de la bandera paralímpica entre la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y la de Los Ángeles, Karen Bass, momento en que la capital francesa pasó definitivamente el relevo a la ciudad estadunidense.

Poco después, la llama paralímpica fue apagada, oficializando el final de los Juegos. El icónico pebetero, situado en los Jardines de las Tullerías y que no pudo volar debido al mal tiempo, se ensombreció para concluir simbólicamente los 11 días de competencias.

Con información de Afp



▲ Con fuegos artificiales en el estadio de Francia se celebró la clausura de los Juegos Paralímpicos París 2024, en Saint-Denis. Sobre estas líneas, José de Jesús Castillo aguardó un ciclo de ocho años para regresar al podio. "Es un logro". Fotos Afp y @Conade

**EN LA CDMX PARTICIPAN MÁS DE 5 MIL** 

## Celebra la Cruz Roja la quinta carrera nacional Salvando Vidas

Representantes de la Guardia Nacional triunfaron en los 10 kilómetros

#### **ADRIANA DÍAZ REYES**

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 60 por ciento de la población mexicana de 18 años y más no realiza ejercicio físico. Se trata de un dato alarmante que la Cruz Roja espera reducir con la realización de la carrera Todo México Salvando Vidas, que ayer celebró su quinta edición.

En una mañana gélida, miles de corredores respondieron a la convocatoria atlética en la Ciudad de México, que tuvo como salida y meta la Torre Mayor. Niños, adolescentes, personas de la tercera edad e incluso mascotas participaron en el recorrido custodiado por elementos de seguridad capitalina.

Calzada Chivatito, Parque Lira, Alencastre y Paseo de la Reforma fueron algunas de las vialidades por las que pasaron los corredores, mientras sus familias los esperaban detrás de las vallas con pancartas de aliento.

El ulular de las sirenas de ambulancias sonó, pero en esta ocasión no fue para atender una emergencia, sino para recibir a Rubén López (32.07 minutos) y Érika Cuevas (40.26), representantes de la Guardia Nacional quienes se llevaron el triunfo en los 10 kilómetros. Joshuo Sauza (15.55) y Evelin Dávila (18.28) fueron vitoreados como vencedores en los 5 kilómetros.

"Estamos interesados en que se conozca a la Cruz Roja en una faceta distinta, no sólo como una institución que se encarga de atender emergencias.

"Queremos mandar un mensaje de unidad y fraternidad; que la gente sepa que podemos contribuir para que puedan salvar sus propias vidas activándose", expuso Carlos



Freaner, titular del organismo y encargado de dar el banderazo de salida. Jorge Osorio (33.40) y Gustavo Rebollo (34.52) completaron el podio varonil en los 10 kilómetros. Mayu Arredondo (42.28) y Susana Torres (45.26) hicieron lo propio en la rama femenil.

El segundo puesto en los 5 kilómetros fue para Carlos Velasco (16.17) y el tercero se lo llevó Paul Probert (17.24). Por las mujeres: Eva Reyes fue segunda (21.05) y Haydeé Arriaga, tercera (21.55).

"Me sentí bien, me acoplé a la ru-

ta y pude mantener el ritmo hasta llegar a la meta. Es muy importante que se realicen este tipo de carreras para fomentar la salud y la convivencia, el ejercicio es fundamental para tener una buena vida", declaró López, ganador de los 10 kilómetros.

También se llevó a cabo una caminata de 3 kilómetros. El recorrido se realizó de manera simultánea en las 32 entidades federativas de la República.

En las cuatro ediciones anteriores participaron 50 mil personas en todo el país. En la Ciudad de México ▲ La competencia atlética tuvo como punto de partida y llegada la Torre Mayor. Foto María Luisa Severiano

se han inscrito cada año entre 5 y 6 mil personas.

Con el costo de la inscripción, 400 pesos para la carrera y 350 para la caminata por cada deportista, crean un fondo para la compra de vehículos destinados a dar servicio en las comunidades lejanas del territorio nacional.



▲ Primoz Roglic, del Team Bora, fue el líder de la clasificación general al final de la Vuelta a España. Foto Afp

## Tengo mucho qué aprender, pero estoy cumpliendo mis sueños: Isaac del Toro

Termina el mexicano en el sitio 36 de la Vuelta a España

DE LA REDACCIÓN Y AFP

El tricolor Isaac del Toro (UAE Team Emirates) culminó su primera competencia en la élite del ciclismo al terminar en el lugar 36 de la Vuelta a España. Si bien, en la clasificación general pareciera lejano al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora), quien conquistó su cuarto título en este circuito, la participación del bajacaliforniano despertó el ánimo por este deporte en México después de dos décadas.

El cetro de la Vuelta a España fue para Roglic, quien después de haber ganado en 2019, 2020 y 2021 igualó el récord de títulos en esta carrera al del español Roberto Heras (2000, 2003, 2004, 2005).

En medio de ese glamour del ciclismo internacional, Del Toro también destacó incluso en la última etapa, en la contrarreloj de 24.6

kilómetros, que se llevó a cabo en Madrid. El mexicano demostró su potencial al finalizar en el sitio 15 con registro de 27 minutos y 40 segundos, un minuto y 12 segundos por detrás del ganador de esta prueba, el suizo Stefan Kung (Groupama-FDJ).

Así, cerró la competencia en el peldaño 36 de la lista general con un tiempo acumulado de 83 horas, 46 minutos y 45 segundos, a 1:57:27 horas del campeón Roglic.

El resultado es decoroso y prometedor para el pedalista de 20 años tras su presentación en el ciclismo de mayor prestigio. Juan Alberto Pérez Cuapio es el anterior tricolor en correr la Vuelta a España en 2001, mientras que Raúl Alcalá obtuvo en 1991 el mejor registro con un séptimo lugar.

El esmero de Del Toro le permitió culminar como el cuarto mejor latinoamericano de la competencia por detrás de los colombianos Nairo Quintana (31) y Einer Rubio (27), así como del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), quien fue cuarto en la general.

Además, el mexicano se colocó en el sexto puesto entre los ciclistas jóvenes de esta competencia, en la que el mejor fue el danés Mattias Skjelmose. "Gracias al equipo UAE Team Emirates por todos los momentos, fue increíble esta travesía, tengo mucho qué aprender. Suerte o no, me gusta ser positivo y pensar que estoy cumpliendo mis sueños; siempre queremos más, pero esta vez no pudo ser", publicó Del Toro en redes sociales.

### Roglic, campeón general

En la clasificación general final, Roglic superó por 2:36 minutos al australiano Ben O'Connor (Decathlon-AG2R-La Mondiale Team), que después de haber sido líder por 13 días se quedó con el subcampeonato. El español Enric Mas (Movistar Team) conservó el tercer puesto.

En la última prueba, Stefan Kung, de 30 años, firmó su primer triunfo de etapa en una de las grandes rondas al superar en la contrarreloj a Roglic por 31 segundos.

"Me siento muy bien, de alguna manera no fue tan fácil. Kung es muy fuerte en esta prueba, traté de mantenerme motivado todo fue muy fuerte hoy, pero estoy disfrutando este momento", celebró Roglic.



### EL *QUARTERBACK* SERÁ EL MEJOR PAGADO EN LA HISTORIA DE LA NFL

## Prescott, genio y figura; lidera triunfo de Dallas

Los Vaqueros derrotan 33-17 a los Cafés

**DE LA REDACCIÓN** 

Los Vaqueros de Dallas y Dak Prescott acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 240 millones de dólares. Esta cifra récord, inalcanzable para otras franquicias, convierte al mariscal de campo en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, según datos de la propia liga. El anuncio se produjo una hora antes de que el equipo de la estrella solitaria derrotara 33-17 a los Cafés de Cleveland en el inicio de la temporada 2024.

Prescott, segundo en la votación al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la NFL la pasada campaña, comienza el último año del convenio que firmó en 2021 –cuatro años y 160 millones de dólares—, que había marcado el primer récord de la franquicia. Este nuevo pacto le garantiza 231 millones de dólares, un millón más que el monto firmado por Deshaun Watson, con Cleveland.

"La cifra es correcta", confirmó el dueño de la franquicia de Dallas,



▲ El mariscal de campo de los Vaqueros, Dak Prescott, se prepara para lanzar un pase en un partido contra los locales Cafés de Cleveland. Foto Ap

Jerry Jones; "espero que Dak sea nuestro mariscal de campo durante el resto de su carrera".

Tres veces seleccionado al Pro Bowl, el jugador de 31 años ha llevado a los Vaqueros a los *playoffs* en las últimas tres temporadas y cinco veces en sus primeros ocho años.

No obstante, Dallas, cuya afición en México es una de las más numerosas, no ha podido acercarse a un juego de campeonato desde que obtuvieron el último de sus cinco títulos en 1995. La campaña pasada fueron eliminados por los Empacadores de Green Bay en la ronda de comodines.

Prescott conectó ayer 19 de los 32 intentos o para 179 yardas y una

anotación. Ezekiel Elliott agregó una más luego de 10 acarreos mientras CeeDee Lamb tuvo cinco recepciones para 61 yardas.

### Hill, del arresto a la gloria

En Miami, Tyreek Hill llegó tarde al debut de los Delfines en casa. El receptor abierto fue arrestado en un incidente de tráfico y puesto en libertad después, a una cuadra del estadio Hard Rock, donde su equipo venció ayer 20-17 a los Jaguares de Jacksonville.

El jugador estrella de la NFL rebasó los límites de velocidad en su auto y sostuvo un altercado verbal con la policía, por lo que fue esposado. A pesar del escándalo en redes sociales, Hill alcanzó a sus compañeros y corrió para 130 yardas con siete recepciones y una anotación. En su festejo, puso las manos atrás y su compañero Jaylen Waddle se acercó para simular su arresto.

### Patriotas olvidan a Belichik

Tres goles de campo de Joey Slye marcaron la diferencia en la victoria 16-10 de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre los Bengalíes de Cincinnati. Este fue el primer duelo de Jared Mayo como entrenador en jefe tras la salida de Bill Belichik.

Legendario estratega en la época de Tom Brady, Belichik ocupó ese cargo desde la temporada 2000 hasta la 2023. Así como los Patriotas, hay más equipos que se tomaron en serio el inicio de la temporada. Los Santos de Nueva Orleans anotaron 30 puntos en la primera mitad y apalearon 47-10 a las Panteras de Carolina. Una suerte parecida corrieron los Gigantes de Nueva York, que no pudieron frenar a los Vikingos de Minnesota en el tercer cuarto y cayeron 28-6.

Por otra parte, Josh Allen lideró el triunfo por 34-28 de los Bills de Buffalo sobre los Cardenales de Arizona. Completó 18 de sus 23 pases y anotó dos *touchdowns* además de sus 39 yardas por la vía terrestre.

El pateador Chris Boswell fue la gran figura de los Acereros de Pittsburgh con cuatro goles de campo, tres de ellos en el segundo tiempo, para imponerse 18-10 sobre los Halcones de Atlanta. Bucaneros de Tampa Bay doblegó 37-20 a los Comandantes de Washington.

Con información de Afp y Ap

## Sinner conquista su primer Abierto de Estados Unidos

**AFP** NUEVA YORK

Tan implacable en la cancha como hermético fuera de ella, Jannik Sinner se blindó a la perfección ante un reciente escándalo de dopaje para convertirse en el primer italiano en ganar el Abierto de Estados Unidos y celebrar su segundo *Grand Slam* después de coronarse en Australia. El número uno del *ranking* mundial también rompió el sueño de un campeón local al superar por 6-3, 6-4 y 7-5 a Taylor Fritz.

"Este título significa mucho para mí, el último periodo en mi carrera no ha sido fácil, quiero agradecer a mi equipo por todo el apoyo. He practicado mucho para subir a este tipo de escenarios. Le dedico la victoria a mi tía, que no está bien de salud", manifestó Sinner al recibir el cetro de Abierto de Estados Unidos.

Sinner, de 23 años, ha explotado

esta temporada acaparando seis títulos y escalando en junio hasta la cima del *ranking* de la ATP. No obstante, apenas hace unas semanas enfrentó una controversia por un supuesto dopaje.

El italiano dio positivo el 10 de marzo por clostebol, un anabolizante derivado de la testosterona y prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), durante su participación en el Masters 1000 de Indian Wells. Sinner fue sometido a una segunda prueba ocho días después y volvió a arrojar restos de la sustancia.

Sin embargo, los resultados se dieron a conocer en agosto y tras una investigación Sinner quedó absuelto. El tenista fue expuesto a bajas cantidades de clostebol por su fisioterapeuta, quien utilizó un aerosol de venta libre para tratarse un corte en uno de sus dedos y lo contaminó al darle masajes.

Ahora, en el Arthur Ashe Sta-



dium, Sinner reiteró su potencial como el mejor tenista en la actualidad al superar a Fritz (N. 12), quien respaldado por la afición pretendía convertirse en el primer estadunidense en ganar en Estados Unidos desde que Andy Roddick lo hiciera en 2003. Sin necesidad de su mejor

versión, el italiano supo contrarrestar la insistencia del rival al grado de sellar el triunfo con un quiebre decisivo cuando Fritz se acercaba 4-5 en el tercer set. Así, el italiano recortó distancias a los cuatro títulos del español Carlos Alcaraz, su gran rival en la nueva era del tenis. ▲ Jannik Sinner levanta el trofeo tras ganar el encuentro contra el estadunidense Taylor Fritz, por 6-3, 6-4 y 7-5, después de dos horas 19 minutos de juego para convertirse en el primer italiano en triunfar en el último *Grand Slam* del año. Foto Afp

### **BALANCE DE LA JORNADA**

### Tri, sin poder de convocatoria

#### **MARLENE SANTOS ALEJO**

A AFICIÓN MEXICANA radicada en California sabe de futbol, ya no dilapida su dinero para ir a ver un partido de bajo cartel, como fue el amistoso México-Nueva Zelanda. También tiene memoria, recuerda perfecto el patético papel del Tri en la Copa América, donde fue eliminado en la fase de grupos al ser superado por Venezuela y Ecuador... El sábado, el estadio Rose Bowl de Pasadena resultó la imagen viva de la desolación, con su graderío casi desierto. Mañana la selección irá a Arlington, Texas, ante Canadá.

SIN PODER DE convocatoria. A pesar de la alharaca que se armó por la tercera etapa en el timón de Javier Vasco Aguirre -quien llega cargado con un rico compendio de experiencias y motivación-, la gente no se enganchó y quedó expectante. La victoria ante los oceánicos no arroja datos de valor, mejor examen será el choque frente al equipo de la hoja de maple, que se ha puesto serio. Un triunfo en el AT&T puede arrancar sonrisas y en lo sucesivo las victorias serán el más efectivo animador. En tanto, el timonel hace su labor con el grupo.

TERAPEUTA EN ACCIÓN. Aguirre se aventó un discurso buscando tocar fibras sensibles antes del partido ante Nueva Zelanda. Nada más le faltó besar con frenesí el escudo de su playera luego de confesar que lloró de emoción en 2012, cuando el Tri olímpico de Luis Fernando Tena ganó la medalla de oro en Londres, y de enfatizar que fue fantástica la experiencia de vivir un Mundial en casa, en 1986. En síntesis, señaló que todos los jugadores deben estar henchidos de orgullo y amor patrio cada vez que visten la casaca verde.

**ENCAJARÍA BIEN ESE** rollo en un mundo feliz y azucarado, donde todos los equipos estuviesen produciendo jugadores y los reconocieran como la materia prima del espectáculo, respetando sus derechos, incluido el de un sindicato y una pensión vitalicia por jubilación o lesión, como hace la liga estadunidense. Un retiro como el que hoy disfruta Claudio Suárez (Chivas USA) y que pronto tendrá Carlos Vela... Pero al timonel se le olvidó que el desencanto actual tiene raíces en el desgarriate y voracidad de los dueños.

AGUIRRE DISPONE DE casi dos años para insuflar los corazones de sus dirigidos con sesiones intensas hasta ponerlos en su mejor versión futbolística y emotiva. No hay duda que lo conseguirá. No obstante, ganó mucha simpatía su postura en el programa Los Maestros, hace un año, en el que se pronunció por la reducción de extranjeros, clamó: "¡Cambiemos el pinche formato (de la Liga Mx)!" y pidió la vuelta del

TANTO LO CORTEJARON para que asumiera por tercera vez el timón, que bien pudo pedir una de esas gracias a cambio del codiciado 'si, acepto'... Al menos un intento. Cualquier 🔠 Foto @cjasib

aficionado medianamente informado sabe que el Tri no es el equipo de todos, sino de Televisa. Que esa empresa será la gran beneficiada del Mundial 2026, como lo ha sido siempre. El negocio ya es seguro, ahora sólo se busca evitar el ridículo deportivo, al que iba derechito antes de poner a Aguirre. Sabe el público, a raíz del FIFAgate, que pagó sobornos para transmitir los Mundiales 2018 y 2022. También es *vox* populi que ella impone a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol para cuidar sus intereses.

LA GENTE FUE testigo de cómo sofocó el intento de Grupo Pachuca, que quiso vender los derechos de transmisión del *Tri* al mejor postor... Es más, porque Televisa no quiere no va a proceder la inyección del 'fondo' multimillonario ofrecido por Estados Unidos a cambio de 10 por ciento de los ingresos por publicidad de la Liga Mx durante 10 años, tan es así que le prohibió al comisionado Juan Carlos *La* Bomba Rodríguez alborotar al gallinero con esa historia... Ya parece que iba a compartir su minita de oro.

VIENEN PLANES TRAS 2028, cuando expire el contrato con SUM (Soccer United Marketing), la empresa que tiene anclada a la selección jugando en Estados Unidos cinco partidos al año a 3 millones de dólares por evento... Pero ¡ah, como se extraña a Jimmy Goldsmith!, aquel personaje (qepd) capaz de conseguir juegos ante rivales de calidad; hoy en día ni La Bomba Rodríguez, ni Mikel Arriola, Ivar Sisniega o Duilio Davino tienen dotes para ello; así pues, habrá más choques ante clubes, como el del 12 de octubre en Puebla, ante el Valencia.



El defensa César Cachorro Montes no participará en el partido de mañana ante Canadá, pues viajó a Rusia para arreglar su traspaso del Almería español al Lokomotiv.



### Diablos Rojos está a una victoria del campeonato

#### DE LA REDACCIÓN

Diablos Rojos parece decidido a terminar pronto sus aspiraciones de volver a ser campeón de la Liga Mexicana de Beisbol tras una década sin lograrlo. No importa si es en casa ajena y pasando por encima del rival, los Sultanes de Monterrey, quienes, a pesar de jugar el partido tres de la serie en dos días por los estragos de la lluvia, fueron incapaces de reaccionar y cayeron por tercera ocasión consecutiva ante los escarlatas, ahora con pizarra de 2-0.

Los Pingos quedaron a una victoria de llevarse la Serie del Rey, pero llegaron hasta aquí con una autoridad que deja irreconocibles a los campeones de la Zona Norte, que acumulan 21 entradas sin anotar. El último rollo en el que pisaron la registradora los Sultanes fue en el sexto del primer juego en el estadio Harp Helú. Desde entonces, el equipo regiomontano no puede timbrar y camina tambaleante por el borde del precipicio.

En el quinto capítulo, Diablos anotó la única carrera del sábado, con Juan Carlos Gamboa. En el montículo escarlata, Trevor Bauer dio otra de sus actuaciones memorables, con el brazo impecable y manteniendo a raya a los rivales; sólo aceptó cuatro imparables y ponchó a cuatro en las seis entradas que lanzó. Únicamente se pudo jugar la parte alta de la séptima y entonces la lluvia obligó a suspender el duelo, y cuando parecía que el clima permitiría continuar, la frustración sobrevino cuando fue evidente el estado desastroso en el que quedó el diamante del Mobil Super. La parte baja tuvo que posponerse para ayer.

El encargado de continuar el trabajo de los Rojos en el montículo fue Justin Courtney, quien salió ileso. Los Sultanes, en cambio, no

▲ En la reanudación ayer del tercer juego de la Serie del Rey, Diablos Rojos vence 2-0 a Sultanes. Foto cortesía Diablos

aprovecharon la pausa para enmendar la serie. En el último inning, los Pingos demostraron que hay prisa por ceñirse la corona y José Pirela bateó un cuadrangular solitario para aumentar la ventaja a 2-0 y aniquilar el ánimo de los rivales. El venezolano corrió las bases con júbilo, como si supiera que esos toletazos hacen daño no sólo en el marcador, sino en algo más profundo, como el alma de los rivales.

Los serpentineros colorados cumplieron con el resto, Edwin Fierro, en la octava, con sólo un hit mantuvo intacta la pizarra y Tomohiro Anraku fue el encargado de cerrar el partido.

Ayer, los escarlatas lucían relajados y con la felicidad que se permiten quienes no viven bajo presión. Horas antes de la continuación del tercer juego, Trevor Bauer y Robinson Canó fueron reconocidos en el Salón de la Fama por sus logros en la temporada.

Bauer fue homenajeado por establecer el récord de más ponches en un juego de la LMB, con 19 chocolates ante Oaxaca el 21 de junio. El serpentinero estadunidense obsequió al Salón de la Fama la pelota con la que consiguió esa marca.

"Nunca pensé que una de mis pelotas se quedara en el Salón de la Fama, así que es un tremendo honor que así sea", manifestó Bauer.

La pelota pertenece a México, al beisbol mexicano. Aquí cada que un aficionado venga a este recinto, puede verla y con ello ayudar a que crezca el beisbol y el legado de este deporte", agregó. Canó recibió el reconocimiento por conseguir el campeonato de bateo en la campa-

### España y Portugal triunfan en la jornada 2 de la Liga de Naciones

GINEBRA. La campeona europea España goleó 4-1 en su visita a Suiza en la segunda jornada de la Liga de Naciones, torneo en el que defiende el título, ayer en Ginebra, en un partido en el que jugó 70 mi-

nutos con 10 futbolistas por la expulsión de Robin le Normand. La Roja, que arrancó con un empate sin goles ante Serbia, suma cuatro puntos y se ubica detrás de Dinamarca, líder del grupo A4 con dos victorias. La selección española ganó con goles de Joselu (minuto 4), Fabián Ruiz (13 y 77) y Ferran Torres (minuto 80). Suiza acortó distancias por medio de Ze-

ki Amdouni (41). En el grupo A1, Portugal venció 2-1 a Escocia con un gol al minuto 88 de su o estrella Cristiano Ronaldo. El tanto del astro de 39 años permitió a la Seleçao culminar una remontada que había comenzado Bruno Fernandes (54), al empatar con disparo de Scott McTominay (7). Ronaldo sumó 901 tantos en su carrera

### Chivas femenil golea 3-1 a Necaxa

Chivas remontó el marcador y venció 3-1 al Necaxa en su regreso a la senda del triunfo en la Liga Mx Femenil. En el duelo de la jornada nueve del torneo Apertura 2024, disputado en las instalaciones de Verde Valle, las Centellas se adelantaron con un

gol de Allison Veloz, al minuto 18; no obstante, las rojiblancas le dieron la vuelta en la segunda parte gracias a goles de Amalia López, Carolina Jaramillo y Gabriela Valenzuela. El cuadro tapatío se ubica en el cuarto lugar de la tabla, con 19 puntos, y las hidrocálidas siguen en el sitio 15, con sólo cuatro unidades.

De la Redacción



## Plantas de Tratamiento

## de Aguas Residuales (PTAR) en cifras



Las plantas combinadas tienen una capacidad para procesar 5,500 litros de agua por segundo.





### Inversión en Infraestructura

Actualmente se han invertido más de **1,300 millones de pesos** en la mejora y conservación de las plantas de tratamiento y humedales.



Extensión de la Red de Distribución La red de distribución de agua tratada en la CDMX abarca 764 kilómetros.

Número de Plantas de Tratamiento

El SACMEX opera 26 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

### Humedales en la Ciudad

Esta administración suma 34 nuevos humedales constituidos en más de 26.2 hectáreas. Uno de los más representativos es el Humedal de Cuautepec en la GAM, diseñado con base en un Sistema de Tratamiento Primario de Agua Residual, para 13 litros de agua por segundo.



### Reutilización del Agua Tratada y Tratamiento en Atotonilco

El 10% del agua residual es tratada en la Ciudad de México y se reutiliza principalmente para riego. El 90% restante se envía a la PTAR Atotonilco en Hidalgo, con una capacidad de tratamiento de hasta 40 metros cúbicos por segundo.



### Ciudad sustentable para una mejor calidad de vida

El desarrollo de este tipo de proyectos no solo representa un beneficio medioambiental, sino que además desempeñan un papel importante en las políticas públicas que permiten incidir de manera positiva en el desarrollo social de comunidades históricamente rezagadas debido a su capacidad para adaptarse a diferentes entornos urbanos, y su eficiencia en la eliminación de contaminantes. Es por ello que el SACMEX aprovecha esta tecnología para complementar la labor realizada en las plantas de tratamiento tradicionales.

### Amenazas trasnacionales ante la reforma judicial

#### **MANUEL PÉREZ ROCHA L.\***

ay que tomar muy en serio las amenazas de la Cámara Internacional de Comercio de más demandas en contra de México en tribunales internacionales ante la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, y actualmente en discusión en el Senado ("Insiste la IP sobre riesgos para las inversiones", La Jornada, 4/9/24).

El gobierno de Claudia Sheinbaum heredará, ya de por sí, 23 demandas inversionista-Estado (ISDS) pendientes de empresas trasnacionales; 21 de ellas se interpusieron durante el sexenio de AMLO, y fueron motivadas por regulaciones y acciones ejercidas para afianzar la 4T; muchas por devolver la rectoría de los hidrocarburos y la electricidad al Estado, y por impedir proyectos mineros destructivos del ambiente, a los que comunidades locales se oponen. Las demandas son el castigo a la 4T por intentar revertir el neoliberalismo, pero también el costo de avalar las propias reglas que implican los tratados de libre comercio (TLC) y bilaterales de inversión (TBI), firmados por los anteriores gobiernos neoliberales.

Se acaba de publicar una versión actualizada de la Radiografía del poder trasnacional en México, en la cual se analizan las consecuencias del régimen de protección de inversiones bajo los TLC y TBI. Es publicado por el Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Enlace Comunicación y Capacitación, AC, Educa AC, Otros Mundos Chiapas, AC y Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), entre otras organizaciones (https:// isds-americalatina.org/mexico/)

El reporte halló que México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (Appri o TBI) vigentes, la mayoría de ellos (18) con países europeos. Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De ésos, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipulan los tratados para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar o salirse más del 70 por ciento de todos sus TBI, para evitar más demandas

Sin embargo, la mayoría de las demandas contra México vienen de empresas estadunidenses y canadienses, bajo el TLCAN y ahora el T-MEC. Desde que se formó la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), cuando se negociaba el TLCAN, se señalaba que los enormes privilegios que se otorgarían a las inversiones extranjeras socavarían seriamente la soberanía nacional. Lo primero que hizo Adolfo Aguilar Zinser cuando fue mi maestro de una materia sobre Norteamérica, en la FCPS de la UNAM en 1991, fue preguntarnos si considerábamos si EU era un imperio para México. Muchos respondimos que sí, la respuesta que él esperaba. Después, desarrolló el curso explicando cómo el TLCAN, en negociaciones entonces, era un proyecto de anexión económica de México a EU, con base en sus prioridades estratégicas, incluyendo la energía.

Esta anexión económica causó la destrucción del campesinado, la quiebra de sectores productivos y las privatiza-

ciones de bienes públicos en México. Pero como explica Jeff Faux en La guerra global de clases (https://tinyurl. com/4ykd9wsy), el TLCAN fue un proyecto de intereses de clase trasnacional. También significó lo que Dan Kaufman llama, en artículo reciente, "uno de los acontecimientos más trascendentales de la reciente historia política y económica de Estados Unidos". Explica que entre 1997 y 2020 cerraron más de 90 mil fábricas, como consecuencia del TLCAN y acuerdos similares. Y advierte que "es posible que las próximas elecciones presidenciales, como las dos previas, estén determinadas por tres de los estados del 'muro azul' -Wisconsin, Michigan y Pensilvania-, todos afectados por la desindustrialización. En 2016, Donald Trump ganó esos estados, y la presidencia, en parte arremetiendo contra el TLCAN' (*The New York Times* en español https:// tinyurl.com/dmuapa3x).

Independientemente de quién gane la presidencia este noviembre en Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum se tendrá que enfrentar al entramado de privilegios que los TLC y TBI otorgan a corporaciones trasnacionales. Sheinbaum tendrá oportunidad en el próximo G-20, que se desarrollará en Brasil el 18-19 de noviembre, de promover lo que justamente se planeta en el editorial de *La Jornada* el pasado 3 de septiembre: "Los gobiernos comprometidos con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia y los derechos humanos deben formar un frente común a fin de crear los mecanismos institucionales, jurídicos, tecnológicos, económicos y políticos necesarios para marcar un alto a individuos (en referencia a Elon Musk) y corporaciones que constituyen poderes supranacionales de facto con una indisimulada disposición a subvertir países enteros" (https://www. jornada.com.mx/2024/09/03/edito).

Países miembros del G-20 que han terminado sus TBI con países europeos incluyen India, Indonesia y Sudáfrica; además, cada uno ha desarrollado su propio modelo alternativo de TBI, al igual que Brasil. Es más, Alemania, Francia, Italia y toda la Unión Europea se han retirado del Tratado de la Carta de la Energía justamente por incluir el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS). Otros miembros del G-20 han eliminado ISDS en sus tratados bilaterales, como el Reino Unido y Australia, y, de gran importancia para México, Estados Unidos y Canadá entre sí, lo cual debe buscar México en la revisión del T-MEC en 2026

En México y en muchos países del mundo se pretende que los TLC y TBI son meros instrumentos jurídicos, técnicos, para facilitar "nuestras" exportaciones y atraer inversión extranjera para generar crecimiento económico a toda costa. En Radiografía del poder proponemos al segundo gobierno de la 4T "realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (bajo TLC o TBI) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana" y "no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones", especialmente el pendiente de ser ratificado con la Unión Europea. Comercio justo y democracia ahora. \*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org

## Poder Judicial: su independencia

#### BERNARDO BÁTIZ V.

omo reacción contra el proyecto de reformas al Poder Judicial, los críticos permanentes del Presidente y también ahora muchos servidores públicos de ese poder, que se sienten agraviados por el cambio, se oponen al mismo, hacen paros, marchas, cuelgan carteles y reparten volantes; han usado como fundamentos de su crítica, que lo que pretenden es defender la independencia del Poder Judicial.

¿De qué se trata? Depender es lo contrario de tener independencia; en el Poder Judicial, cada tribunal, cada juzgador, en el ejercicio de sus funciones debe tener independencia y esto sin importar el régimen o sistema de designación o elección de los juzgadores. Lo mismo si los propone el Ejecutivo y los aprueba el Senado o si, como pronto será, los aprueba el voto popular a partir de listas elaboradas por tres poderes.

Juan Palomar de Miguel, en su Diccionario para juristas (México, Mayo Ediciones, 1981) define "independencia" como "libertad, autonomía y sobre todo de un Estado que no es tributario de otro"; agrega en una segunda acepción "entereza, firmeza de carácter". Por su parte, Eduardo Pallares en su obra Diccionario de derecho procesal civil (México, Porrúa, cuarta edición, 1963) afirma "el Poder Judicial no debe estar subordinado en su constitución y funcionamiento a otro poder".

La independencia de los jueces, magistrados y ministros, bien pensado, no es algo externo ni tiene su origen en el camino o procedimiento por el que se llega al cargo. La independencia radica en la solidez de virtudes personales, en la conciencia y en la libertad de quien dicta una sentencia o determina una

Para dictar sus resoluciones, los jueces requieren de independencia, que significa constreñirse a determinar la litis en cada asunto, entender cuál es el motivo del litigio, saber bien cuál es el fondo de lo que se litiga, analizar y valorar las pruebas y escuchar argumentos y alegatos de las partes; con todo eso, su responsabilidad radica en resolver quién tiene razón y quién no; ejerce su libertad si lo que determina responde a lo que se alegó y acreditó en el proceso sin tomar en cuenta nada más.

No será libre el juzgador que al resolver lo hace respondiendo a indicaciones extrañas, si recibe soborno por su trabajo, si resuelve por temor o si lo hace al sentirse comprometido con quien lo ayudó a llegar al cargo o con quien lo

Su libertad o independencia están fundadas en su integridad y en su honradez, cualidades internas y personales; por supuesto, es muy importante también que tenga conocimientos del derecho, de la lógica, de la ética, de los hechos y su acreditación; cuando se trata de saberes que requieren un conocimiento especial, está obligado a consultar con peritos acreditados. Para saber qué es lo que realmente sucedió, es decir, cuáles son los hechos a los que tiene que aplicar una norma jurídica, necesita escuchar a

los testigos, analizar los documentos, conocer e interpretar los indicios, relacionarlos unos con otros y con integridad y buena fe, determinar por sí y ante sí, sin influencia externa alguna y atenido solamente a lo que le dictan su conciencia y su inteligencia.

Si lo hace así, será independiente y, valga la redundancia, lo será sin importar cómo llegó a su cargo; es dependiente, en cambio, quien reciba una consigna o acepte un soborno, lo mismo si llegó al cargo por elección popular que si llega mediante el procedimiento en proceso de ser derogado, esto es, propuesto por el Ejecutivo y elegido por el Senado.

Por esta razón, considero que la pretendida defensa de la independencia de los jueces no es sino un velo para ocultar las verdaderas razones de muchos que se oponen al cambio; lo que les interesa no es la independencia que proviene de su propia conciencia, sino que esté en juego con la reforma el estatus seguro que tienen como juzgadores, la posición social privilegiada, los ingresos mayores en promedio a los del resto de los servidores públicos o temen que se interrumpa un plan de vida que a veces es difícil y siempre trabajoso, pero en el fondo seguro.

Defienden su independencia, pero en el fondo, defienden sus privilegios y esto algunos lo hacen conscientemente y otros no; sin reflexionar mucho, aceptan esta posición ideológica y política sin mayor análisis.

Lo cierto es que no está en juego la independencia del Poder Judicial y lo que es verdaderamente importante consiste en saber si la nación mexicana supera un pasado que se desgastó, en buena medida se corrompió y ya es historia o si damos un paso adelante, incorporamos a la justicia en la transformación y la democratizamos, atendiendo al voto popular como en los otros poderes.



La pretendida defensa de la independencia de los jueces no es sino un velo para ocultar las verdaderas razones de muchos que se oponen al cambio

Como ha venido sucediendo, como en otros casos, con tal de manchar a un gobierno con muchos logros y a un sistema que fue refrendado por una clara mayoría de votantes, como nuevo ataque han inventado que defienden una independencia que de ninguna manera está en peligro.

jusbb3609@hotmail.com



## Chalco: nadie nos hizo caso

#### IVÁN RESTREPO

í, es una catástrofe anunciada, señaló en su siempre bien informada columna dominical Ángeles González Gamio el pasado 25 de agosto, al referirse a la terrible inundación que desde el anterior 1º de agosto padece Chalco, estado de México. Y sí, una catástrofe que ella anunció hace 16 años con datos precisos. Por mi parte, lo hice en 1983-87 al documentar la expansión de la urbe sobre áreas con severos problemas hídricos. Como el antiguo lago de Chalco, poblado hace más de mil años por grupos prehispánicos.

Nadie nos hizo caso. Y en vez de conservar parte del oriente de la cuenca de México como reserva natural, fue disecada y, con el aval oficial, se establecieron asentamientos humanos irregulares sin los servicios básicos: drenaje, agua potable y energía. Con apenas cavar un metro,

tenían su fosa séptica.

A fines de 1970 en el Valle de Chalco predominaban sembradíos de maíz, hortalizas y pequeños rebaños de vacas. Pronto desaparecieron y comenzó la urbanización anárquica con el patrocinio de ejidatarios y fraccionadores profesionales bajo el amparo de las autoridades estata-

les y de la entonces Secretaría de la Refor-

El poblamiento masivo fue en 1983 con familias de Nezahualcóyotl y las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Los nuevos asentamientos carecían de nombre. Se incrementó poco después como fruto del terremoto de 1985. Las tolvaneras eran frecuentes y el servicio de agua lo tuvieron durante más de una década por medio de pipas o trayéndola de sitios fuera de la zona.

La mayoría de los nuevos habitantes levantaron sus casas vía la autoconstrucción; no se dejaron áreas de esparcimiento. El negocio inmobiliario ilegal en todo su esplendor con el amparo oficial y del Partido Revolucionario Institucional, el partido gobernante. Ese negocio lo documentó espléndidamente el arquitecto Jorge Legorreta en su libro *Efectos ambientales de la expansión de la Ciudad de México (1970-1993)*, publicado por el Centro de Ecología y Desarrollo.

En él enlista los nombres de los principales líderes "fraccionadores", y cómo cada asentamiento fruto de la invasión o la parcelación y venta de terrenos ejidales y/o comunales, se comunicó con el resto de la urbe por medio de camiones y taxis colectivos. Finalmente era regularizado para cumplir las promesas electorales de los candidatos al Congreso de la Unión, el gobierno de la capital del país y/o el estado de México. O a la Presidencia de la República. Regularización a cambio de votos.

Durante su gira por el oriente del estado de México, el candidato Carlos Salinas de Gortari visitó en 1988 el que en ese entonces era el asentamiento humano irregular más grande del continente, con unos 250 mil habitantes residentes en 22 colonias. Les prometió dotar sus hogares y áreas públicas de electricidad. Al asumir



El agua, que tiene memoria, se ha encargado el último medio siglo de mostrarnos, una vez más, el absurdo de tratar a la naturaleza como un bien que puede ser moldeado al gusto de los funcionarios su cargo, lo hizo por medio de Solidaridad, su programa estrelar: escuelas, centros de salud, vivienda digna, agua potable y fuentes de empleo. Con ese programa se proporcionaron materiales para que los pobladores realizaran obras de mejoramiento urbano. En agradecimiento por su apoyo, una de las colonias lleva el nombre del ex mandatario.

El 9 de noviembre de 1994, casi al fin del sexenio salinista, Emilio Chuayffet, gobernador del estado de México, declaró a Chalco como el municipio 122 de la entidad y ejemplo del programa Solidaridad. Pero el agua, que tiene memoria, se ha encargado el último medio siglo de mostrarnos, una vez más, el absurdo de tratar a la naturaleza como un bien que puede ser moldeado al gusto de los funcionarios, los agentes inmobiliarios o las familias necesitadas de un sitio para edificar su vivienda

Ahora Chalco y colonias vecinas viven la enésima inundación de sus viviendas, calles, negocios, centros de salud, escuelas. La primera que documenté y señalé sus causas, fue en 1991. Algunos funcionarios de entonces la calificaron de "amarillista". No hicieron nada para evitar las futuras, pese a que las instancias oficiales sabían perfectamente el origen de las inundaciones. Y la forma de paliarlas lo más posible. En este sexenio tampoco hicieron lo correcto. Las intensas lluvias, el drenaje obsoleto y lleno de basura, no son los principales culpables del drama que viven miles de familias. Hay otros que vale la pena mencionar en otro artículo.

# Hablando de septiembres

### SANTIAGO I. FLORES

n México, el primer desfile se realizó el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México.

En 1896, Porfirio Díaz ordenó el traslado de la campana de Dolores a la Ciudad de México. En 1904, gran despliegue de medios. También hubo desfiles y maniobras militares en 1905. Cuando cumplió 80 años de edad, el 15 de septiembre de 1910, hizo coincidir la fecha con la intención de dar el grito desde Palacio Nacional. En el porfiriato, "el ejército se usaba para presumirlo en desfiles militares, además de aplacar revueltas, extinguir cacicazgos y neutralizar el descontento de los indígenas".

Según la Wikipedia, Miguel Alemán Valdés nació el 27 de septiembre de 1900, en 1948 se cambió el nombre del pueblo de Dolores a Dolores Hidalgo. Donde dio el grito al menos una vez un 15 de septiembre. El 16 de septiembre de 1948 muchos niños de dos años y más, de todas las clases económicas presenciamos el desfile militar a lo largo del Paseo de la Reforma desde la banqueta; no pocos padres cargaban a sus hijos sobre los hombros, decenas de banderitas tricolores; el ritmo y cadencia de la marcha militar hipnotizaba; se escuchaban los ruidos más diversos; el insistente repiquetear de las campanitas de los carritos con paletas heladas Trébol; los silbidos que anuncian los globos de todos colores; los vendedores de algodones de azúcar color de rosa con su mágica máquina lanzadora de hilitos casi invisibles, de chicharrón de harina con chile piquín licuado, los de jícamas y pepinos, y los gritos jubilosos de los niños. El 5 de junio de 1950 se colocó la primera piedra de Ciudad Universitaria.

El 1º de septiembre de 1968, medio mundo escuchó "[...] impedir acaso la celebración de los Juegos Olímpicos [...] Las injurias no me llegan, el odio no ha nacido en mí [...] hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos [...]." El segundo Díaz habló sin rencor. Ante esto, 300 mil mexicanos guardamos silencio el 13 de septiembre, imponente, de gran emotividad estuvo la marcha del silencio. El 15 de septiembre se festeja en



Este 19 de septiem-bre, ofrenda floral por Yanqui Kothan Gómez; el 20, mitin en la Estela de los Caídos; el 21, acto político-cultural

Zacatenco, Casco de Santo Tomás y en Ciudad Universitaria, donde Heberto Castillo dio el grito.

El 18 de septiembre de 1968, llegó la toma militar de Ciudad Universitaria, el encarcelamiento de muchos de mis compañeros, escribí en 2009, la más que obvia necesidad de cambiar la reunión del CNH del auditorio de Medicina a la clandestinidad, que en realidad para muchos de nosotros fue simplemente escondernos donde mejor pudiéramos, yo no tenía teléfonos de nadie, ni conocía las direcciones de nadie. Me escondí en algún lugar de Morelos, en Taxco y en las Grutas de Cacahuamilpa hasta el 30 de septiembre. Allí, reflexioné sobre las razones que movieron al gobierno para realizar esta operación militar, concluí que no fue por la fiesta patria encabezada por Heberto, sino por las cercanísimas Olimpiadas.

El 11 de septiembre de 1973 desde el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, Salvador Allende gritó: "¡Bajen todos!, ¡dejen las armas y bajen!, ¡yo lo haré al último! [...] ¡Allende no se rinde, milicos de mierda!"

En los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 participó en rescate, recolección y distribución el pueblo de la ciudad, los militares y marinos como estatuas de sal. *La Jornada* cumplió su primer aniversario el 19 de septiembre de ese año.

Me robo las palabras de la novela antibélica *El fuego*, de Henri Barbusse: "La obra será borrar este presente, [...] como algo abominable y vergonzoso. ¡Y, sin

embargo, este presente era preciso! ¡Vergüenza sobre la gloria militar, vergüenza sobre los ejércitos, vergüeza sobre el oficio de soldado, que cambia a los hombres por turno en estúpidas víctimas y en innobles verdugos!"

El 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la policía municipal, la policía estatal de Guerrero, militares del 27 Batallón de Infantería y marinos de la Armada vigilaron, espiaron, siguieron, persiguieron, atacaron y forzadamente desaparecieron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Jornada, 3 de septiembre: "[...] ¡Sin tregua, ni cuartel! Por la presentación de los 43, en Chilpancingo, el 18 de septiembre de 2024, megamarcha estatal [...] las actividades continuarán hasta el 27 de septiembre". Este 18 de septiembre toca a los normalistas rurales y al pueblo guerrerense tomar las calles. El periódico La Jornada cumplirá 40 años de edad.

Este 19 de septiembre, ofrenda floral por Yanqui Kothan Gómez; el 20, mitin en la Estela de los Caídos; el 21, acto político-cultural en Plaza de los Sentimientos de la Nación; el 22, en la Normal de Ayotzinapa; el 23, en la Ciudad de México, en el Consejo de la Judicatura; el 24, mitin en la Fiscalía General de la República; el 25 en la Secretaría de Gobernación; el 26 de septiembre de 2024 tendrá lugar la Marcha Nacional 10 años estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

¿Seguirán así los septiembres del porvenir?



| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta |
|------------------------|--------|-------|
| Dólar                  | 19.37  | 20.49 |
| Euro                   | 22.11  | 22.12 |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 10.51% |
| Cetes 91 días    | 10.70% |
| TIIE 28 días     | 10.97% |

| Inflación                                 |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1ª quincena de agosto                     | -0.03 | anual | 5.16% |
| De julio 2023 a julio 202                 | 24    | 5.57% |       |
| Reservas internacio                       | nales |       |       |
| 224 mil 777.9 mdd al 30 de agosto de 2024 |       |       |       |

| Petróleo (dólares) | Precio | Var   |
|--------------------|--------|-------|
| WTI                | 67.67  | -1.48 |
| Brent              | 71.06  | -1.63 |
| Mezcla mexicana    | 63.25  | -1.38 |

| •           | IPC (Índice de<br>XICANA DE ' | precios y cotizacione<br>VALORES | s) |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|----|
| Cierre      | 51 mil 8                      | 3.44 unidades                    |    |
| Variación p | untos                         | -578.04                          |    |
| Variación p | or ciento                     | -1.12                            |    |

**INCREMENTO DE 3.5% FRENTE AL AÑO PASADO: CNBV** 

## En siete meses, ganancias de la banca sumaron 171.8 mil mdp

Siete instituciones concentraron 80% de las utilidades

#### **JULIO GUTIÉRREZ**

De enero a julio, el conjunto de bancos privados que operan en el país reportó ganancias por 171 mil 881 millones de pesos, un incremento de 3.5 por ciento en términos reales respecto a los 157 mil 227 millones registrados en los primeros siete meses del año pasado, revelan cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con este resultado, las institucio-

nes bancarias rompieron una racha de cuatro meses consecutivos en el que las ganancias eran menores con respecto a las reportadas en el ejercicio anterior, toda vez que en marzo disminuyeron 5 por ciento; en abril, 3.9; en mayo, uno por ciento, y en junio, 0.35 por ciento.

De acuerdo con las cifras, los siete bancos de importancia sistémica -aquellos que en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero-, que son BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, concentraron 80 por ciento de las utilidades, con una cifra que suma 138 mil 315 millones de pesos.

El margen financiero, que principalmente resulta la diferencia entre los intereses que estas entidades cobran a los deudores y los que pagan

a los ahorradores, se colocó en 487 mil 133 millones de pesos, cifra 9.2 por ciento superior en términos reales si se compara con los 422 mil 521 millones de pesos reportados de enero a julio de 2023.

En este sentido, los ingresos por intereses de los bancos sumaron un billón 19 mil 320 millones de pesos, monto 6.6 por ciento superior en términos reales si se compara con los 905 mil 559 millones reportados en los primeros siste meses del año previo.

#### Crédito récord

Por su parte, los gastos por intereses se situaron en 532 mil 187 millones de pesos, lo que representó un aumento de 4.3 por ciento al compararse con lo reportado entre enero y julio del año pasado, que fueron 483 mil 38 millones de pesos.

Uno de los motivos por los que los bancos obtuvieron menores ganancias en los meses pasados era por la mayor generación de reservas para enfrentar pérdidas en los créditos, sobre todo los relacionados con el consumo. Al cierre de julio, las estimaciones preventivas para eventuales riesgos se situaron en 102 mil 204 millones de pesos, lo que representó un incremento de 15.3 por ciento respecto a lo reportado un año antes.

Una metodología para medir las utilidades es la rentabilidad sobre los activos (ROA), que al cierre de julio se situó en 2.1 por ciento, lo que implicó un incremento de 0.03 puntos porcentuales respecto al 2.07 por ciento reportado a julio del año pasado. Las cifras de la CNBV también indican que el saldo de la cartera de crédito total se ubica en su máximo nivel desde que hay registros, al situarse en 7 billones 229 mil 546 millones de pesos, cantidad 4.9 por ciento mayor en términos reales si se compara con los 6 billones 528 mil 645 millones reportados hasta julio del año pasado.

De ese total, un billón 576 mil 509 millones corresponden a los financiamientos de consumo -portafolio que incluye las tarjetas de crédito, los préstamos personales y de nómina, entre otros-, que tuvieron un incremento de 11.9 por ciento en términos reales si se compara con lo reportado entre enero y julio del año pasado, cuando sumaba un billón 334 mil 225 millones

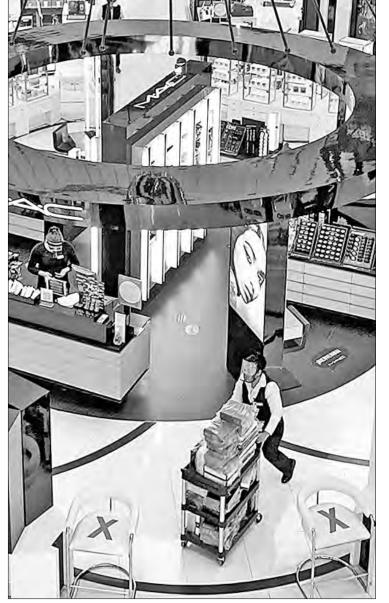

### Trabaja más de 48 horas a la semana 25.8% de la población ocupada: Inegi

### Home office y el estudio a distancia abren un abanico de oportunidades

### **CLARA ZEPEDA**

La población ocupada en México que labora más de 48 horas a la semana se incrementó durante el segundo trimestre de 2024, comparada con el primero, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base en los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE), la población económica en el país que trabaja más de 48 horas pasó de 14.8 millones de personas en enero-marzo a 15.3 millones en abril-junio del presente año. En el segundo trimestre de 2023 había 15 millones de personas ocupadas en México con una jornada laboral de más de 48 horas.

Este grupo representa 25.8 por ciento de los ocupados, que suman 59.3 millones de personas. La población con una jornada laboral de más de 48 horas aumentó 396 mil

■ Según cifras del Inegi, 14.8 millones de personas trabajan más de 48 horas a la semana. Foto José Antonio López

512 personas de manera trimestral en el periodo de abril-junio, principalmente en el empleo masculino, 268 mil 683 hombres más en esta jornada laboral.

En el mercado de trabajo mexicano, tanto formal como informal, las jornadas de menos de 15 horas aumentaron en 322 mil 902 puestos laborales, principalmente entre mujeres, con 186 mil 398 empleos.

La ENOE del segundo trimestre estimó que la ocupación sufrió una caída de 843 mil 363 en las jornadas laborales de 35 a 48 horas, casi en su totalidad entre hombres, al haberse destruido 715 mil 115 puestos.

### **Alternativas**

La cultura laboral en México ha cambiado significativamente con el paso de los años. El trabajo y el estudio a distancia se han popularizado, abriendo un abanico de oportunidades para los trabajadores. Estos cambios han impactado de forma directa a los profesionistas para diversificar sus retos profesionales, ampliar conocimientos y expandir su red de contactos. Además, evita el encasillamiento en un

área específica de conocimiento, al fomentar tanto el desarrollo profesional como el creativo.

El empleo de tiempo completo sigue a la cabeza con 64 por ciento, seguido por el de medio tiempo (13 por ciento) y los freelancers (10 por ciento), según una encuesta realizada por Indeed, el sitio de empleo.

La tendencia a ser *freelance* ha crecido últimamente, pues en México, poco más de 25 por ciento son trabajadores independientes, lo que equivale a 15 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al respecto, 28 por ciento de los encuestados por Indeed, descartaron por completo tener un segundo empleo, mientras 39 por ciento considerarían la posibilidad de buscar un trabajo extra. Esto puede ser un panorama positivo si se tiene en cuenta que las empresas también pueden seguir esta tendencia, ya que 56 por ciento de los encuestados indicaron que su empleador no tendría problema en que tuvieran proyectos externos, siempre y cuando cumplieran con sus obligaciones.

Pese al buen ritmo de creación de puestos de trabajo durante el segundo trimestre pasado, la ENOE estimó que dicho avance se dio en condiciones precarias y de deterioro como laborar sin acceso a instituciones de salud y menores jornadas



Tu suerte TRANSFORMA México



MÁS

**DE PESOS EN ESPECIE Y EN EFECTIVO** 







**AUTOS** 

CASAS



**PREMIOS EN EFECTIVO** 

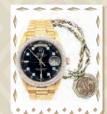

**RELOJES Y JOYAS** 



REINTEGROS

**JUEGA** 

**COSTO DEL CACHITO** 

**TODOS LOS PREMIOS SON GARANTIZADOS** 

iustrativo y las caracteristicas de los premios en especie pueden variar. El valor total de cada uno de los premios en especie specificado en el "Reglamento del Gran Sorteo al 291 con premios en especie y en efectivo", de conformidad con la estructura de premios aprobada por el Consejo Directivo de la Entidad. El valor total de los premios en especie incluye un premio en efectivo, en términos del citado Reglamento. El presente sorteo se regirá por el "Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y se reforma el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo de 2020; el Reglamento del Gran Sorteo Especial 291, con premios en especie y en efectivo; los Acuerdos aprobados por el Consejo Directivo de Lotería Nacional y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.















#### **MÉXICO, SA**

#### Norma Piña: tardía y cínica // ¿Quién demolió el PJ? // Senado: avanza dictamen

#### **CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA**

E LO PERDIDO, lo que aparezca, es el ruego, por demás tardío, que lanza Norma Piña a escasas horas de que en el Senado de la República se apruebe la reforma constitucional al Poder Judicial. La "ministra' ha sido víctima de su enorme soberbia, de sentirse soportada por sus patrones oligarcas y, también, de su ostentosa inexperiencia en el manejo de crisis, siempre rodeada de titiriteros que de todas han perdido todas. Con lo fácil que le hubiera sido tomar nota desde febrero pasado, cuando el presidente López Obrador presentó su iniciativa con el fin descrito y actuar en consecuencia, siempre con ánimo propositivo. Pero como el hubiera no existe, se aferró al creerse intocable.

MINUTOS DESPUÉS DE que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República iniciaron la discusión del proyecto de dictamen de la reforma judicial y de conocerse que el proyecto de dictamen a discutir no incluye ninguna modificación a la minuta que sobre el particular envió la Cámara de Diputados, Norma Piña lacrimosamente tomó el micrófono, rodeada de sus "fieles", para lo cual utilizó las vías oficiales de un poder del Estado supuestamente en "suspensión de actividades", según su propia decisión.

DIJO LA SUSODICHA que "la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, hay que tener el valor y la voluntad para dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces (más magistrados y ministros, que no se le olvide). Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros; es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos. Hoy todavía es posible".

COMO PIEZA ORATORIA es pésima, pero si alguien ha hecho de todo para demoler al Poder Judicial ha sido, precisamente, gentuza como Norma Piña y jueces, magistrados y ministros que la acompañan, siempre en contra del pueblo y ostentosamente al servicio de

una minoría rapaz (evasora, depredadora) a la que ha permitido todo tipo de excesos y le ha aplaudido el saqueo de la nación. Desde que Zedillo puso una patada en el trasero a la vieja guardia" de la Corte e instaló a gente de la misma calaña, pero con disfraz nuevo, no ha habido un solo pronunciamiento, una sola decisión en beneficio de quienes, falsamente, dice representar: los mexicanos.

PIÑA, COMO LOS "ministros" que la apoyan, tuvo siete largos meses para aportar, proponer, enriquecer, etcétera, etcétera, la citada iniciativa de reforma constitucional que el pasado 5 de febrero dio a conocer el presidente López Obrador, pero le ganó la soberbia y se le hizo fácil mandar a paseo a todos, aferrarse al hueso, suponer que nada pasaría, que el negocio seguiría boyante e impune y que la putrefacta estructura del Poder Judicial se mantendría

SU ÚNICA "PROPUESTA" fue ordenar la "suspensión de actividades", movilizar a la mafia nepotista que integra al Poder Judicial, ponerse una camiseta con logotipo y "marchar por las calles" unos cuantos metros para la foto, regresar a sus lujos y mandar al carajo a todos. Pero ahora, al cinco para la hora, sale a decir que "debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos; escuchemos a los organismos de justicia internacional; a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz". No cabe duda de que además de soberbia y tardía es una cínica.

EN VÍA DE mientras, en el Senado de la República las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos siguen los trabajos para dictaminar la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial y de ahí va al pleno para su votación.

#### Las rebanadas del pastel

¿QUÉ TENDRÁ MADRID ...?, plantea la Rayuela jornalera dominical. Pues, de entrada y con un supuesto gobierno de "izquierda", se ha convertido en el resumidero de personeros de la derecha, con los ex inquilinos de Los Pinos a la cabeza, arropados por lo más rancio del franquismo... Ahora toca el turno a otro títere impresentable: Edmundo González, "asilado político" de Pedro Sánchez. ¿Cuánto tardará María Corina Machado en hacer lo mismo?

Twitter: @cafevega Correo: cfvmexico\_sa@hotmail.com



Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron

ayer en lo general la minuta de la reforma al Poder Judicial. Foto Luis Castillo

## Pronostican pronto recorte de tasas en Europa, EU y México

**CLARA ZEPEDA** 

Las tasas de interés, que determinan el costo del crédito al cual se financian empresas y personas, se reducirán en un cuarto de punto porcentual en los próximos días en la zona del euro, Estados Unidos y México, principalmente, prevén analistas económicos.

Con el fin de evitar una desaceleración excesiva de las economías en el mundo, los bancos centrales seguirán bajando sus tasas de referencia, una vez que el ritmo de la inflación se ha desacelerado.

Si bien el informe de empleos de Estados Unidos publicado el pasado viernes no ofreció claridad final sobre el tamaño y el ritmo de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, consolidó la idea de que comenzarán este mes. Asimismo, el próximo jueves el Banco Central Europeo (BCE) podría reducir sus tasas.

Christian Keller, jefe de investigación económica de Barclays, explicó que en general el mercado laboral estadunidense sigue enfriándose, pero no ve señales de un rápido deterioro que pudiera requerir un recorte de tasas de 0.5 puntos porcentuales el 18 de septiembre.

El miércoles se publicará el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, el cual se prevé que descienda desde el 2.9 por ciento anual de julio a 2.6 por ciento anual en agosto. El jueves el BCE bajaría su tasa de interés.

Lo anterior sucederá en la antesala del descenso de tasas de la Fed, la próxima semana. El precio del dinero en Estados Unidos (5.25-5.50 por ciento) está en los niveles más altos en 23 años y se mantiene en ese pun-

to desde julio del año pasado debido a la persistencia de la inflación.

"Permanecemos firmemente en el pronóstico de un descenso de 0.25 puntos porcentuales. También es probable que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie una baja de un cuarto de punto porcentual esta semana, cuando el enfoque también se centrará en el índice deprecios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, los datos de China y el debate de Donald Trump y Kamala Harris, rumbo a la Casa Blanca en noviembre", precisó Keller.

#### Expectativa por el debate

"Los recientes comentarios de miembros del Fed han reforzado las señales de que el banco central está listo para empezar a recortar las tasas en la reunión de septiembre. Consideramos que es claro que el inicio del ciclo de recortes será este mes, pero lo que está en debate es la velocidad" con que ocurrirán, precisó Katia Goya, directora de economía internacional de Banorte.

Este martes será el segundo debate presidencial en Estados Unidos. Será la primera vez que Harris y Trump se enfrenten cara a cara, lo que cobra mayor relevancia ante el fuerte impulso que mantiene la candidata demócrata. El acto será analizado por los agentes económicos en el mundo.

Gabriel Casillas, economista jefe de Barclays para América Latina, prevé que Banco de México podrá reducir la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual en todas las reuniones de política monetaria que quedan este año, luego aumentar el ritmo a 0.50 puntos porcentuales el próximo año, y dejarla en 7.50 por ciento en 2025.

#### La Guía de ciberseguridad de la SICT, en siete lenguas indígenas

#### **DE LA REDACCIÓN**

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó siete traducciones en lenguas indígenas (rarámuri, amuzgo, náhuatl, tlapaneco, tu'un savi (mixteco), otomí y maya) de la Guia de ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes, con lo que busca poner a disposición de dicha población la identificación de los principales riesgos y amenazas digitales a que pueden estar expuestos al "acceder a dispositivos, redes, contenidos y aplicaciones digitales".

Asimismo, brinda recomendaciones para protegerse "contra amenazas cibernéticas como los códigos maliciosos o malware; la ingeniería social; el ciberacoso o ciberbullying, y el grooming o sexting".

De acuerdo con un comunicado

de la dependencia, "con esta acción se busca fortalecer las capacidades de ciberseguridad de los usuarios que pertenecen a las comunidades indígenas por medio de recursos útiles y prácticos que les permitan hacer un uso seguro, responsable y positivo de los servicios de telecomunicaciones, Internet y las tecnologias digitales"

Asimismo, señala el documento, se "busca avanzar en el cierre de la brecha digital, crear una cultura más inclusiva segura y responsable y promover la confianza en el uso y apropiación de las nuevas herramientas digitales para fines positivos y productivos".

Las traducciones a lenguas indígenas de la Guía de ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes se pueden visualizar y descargar en el sitio *web* de la SICT (https://bit.ly/ GuiaSICT2024).



# Industria automotriz enfrenta situación alarmante, reconoce el director de VW

**DPA** WOLFSBURGO

El director general del grupo Volkswagen, Oliver Blume, calificó de alarmante la situación económica de la empresa automotriz germana, en una entrevista publicada por el dominical *Bild am Sonntag*.

La situación de la marca principal es tan grave que no es posible dejar que todo siga como antes, declaró Blume al diario. Como motivos enumeró el hecho de que en Europa se compran menos vehículos, al mismo tiempo que se abren paso en el mercado nuevos competidores asiáticos.

"El pastel se ha hecho más pequeño y tenemos más invitados a la mesa", relató Blume, y añadió que toda la industria europea del automóvil se encuentra ante una situación inédita.

Volkswagen no ha cerrado plantas en Alemania, y tampoco en otro lugar del mundo desde 1988.

Sin embargo, las decepcionantes ventas han llevado a la dirección a considerar amplias reformas.

Unos 25 mil trabajadores se reunieron esta semana en Wolfsburgo, en el norte de Alemania, para escuchar a la dirección de VW defender los recortes previstos.

El mayor sindicato de Alemania se comprometió a no dejar ninguna idea sin explorar, incluido el paso a una semana de cuatro días, para contrarrestar la amenaza de la dirección de Volkswagen de cerrar plantas y disolver garantías de empleo de décadas de antigüedad.

#### Medidas de presión en planta de Audi en Bélgica

En tanto, trabajadores de la fábrica de Audi en Bruselas robaron el domingo las llaves de 200 vehículos para exigir a Volkswagen, la matriz de la marca, explicaciones sobre el futuro de esa instalación después de las últimas noticias sobre el posible cierre de plantas.

#### Según WSJ, reforma judicial pausaría inversiones a México

La reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una enmienda constitucional que será aprobada en los próximos días, preocupa a los inversionistas extranjeros que temen que los jueces se vuelvan dependientes de los electores o de consideraciones políticas en lugar de la ley, de acuerdo con el diario *The Wall Street Journal*.

"Representantes y asesores de las compañías calculan que las firmas extranjeras están reteniendo 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión en sectores que van desde la tecnología de la información y la fabricación de automóviles hasta los gasoductos y la infraestructura industrial por la incertidumbre relacionada con la reforma y las elecciones estadunidenses."

De acuerdo con el *WSJ*, lo que está en juego son las inversiones privadas que México necesita para cubrir la creciente demanda de electricidad para uso industrial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación bloqueó una iniciativa que modificaba reglas del sector eléctrico en una supuesta violación del T-MEC, pero algunos inversionistas temen que un tribunal electo las termine aprobando.

Otro de los factores que hace que las empresas extranjeras se preocupen por trabajar en México es una eventual victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, quien busca imponer aranceles de 60 por ciento a China y de 10 por ciento al resto de los países.

De la Redacción

#### **BOEING ALCANZA ACUERDO PROVISIONAL CON 32 MIL TRABAJADORES**

El fabricante aeronáutico Boeing dio a conocer el domingo un acuerdo provisional con el sindicato que representa a más de 32 mil trabajadores del noroeste de Estados Unidos, lo que podría ayudar a evitar una eventual huelga el 13 de septiembre. El acuerdo, de cuatro años de duración, incluye un aumento salarial general de 25 por ciento, el compromiso de construir el próximo avión comercial en la zona de Seattle, 12 semanas de permiso parental retribuido, mayor seguridad laboral, mejores prestaciones de jubilación y otros beneficios. El pacto tendrá que ser aprobado el próximo jueves por los trabajadores de las fábricas de Boeing cercanas a Seattle y Portland. Foto Ap, con





## Jueces electos

**LEÓN BENDESKY** 

l caso de Estados Unidos no es una referencia apropiada para considerar la elección de jueces federales, según la reforma al Poder Judicial que promueve el gobierno y cuya aprobación está en curso. De acuerdo con la cláusula de designaciones del artículo dos de la Constitución de aquel país, todos los jueces federales, incluyendo los de la Suprema Corte y las cortes federales inferiores creadas por el Congreso, han de ser nominados por el presidente y confirmados por el Senado.

La manera de conformar el cuerpo de los jueces es, evidentemente, un asunto de suma relevancia por el sentido mismo e inmediato de la procuración de justicia. Pero se extiende a la cuestión esencial de un sistema democrático que es el de la división de poderes.

En México, el Poder Judicial de la Federación está integrado, entre otros, por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito y los jueces de distrito; forma parte también el Consejo de la Judicatura Federal, responsable

del instituto que forma magistrados, jueces, secretarios y actuarios dentro de una carrera judicial.

En el boletín No. 0023 del 3 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados informó de la aprobación del dictamen por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política relativas al Poder Judicial. Ahí se establece un proceso de elección por voto popular para magistrados y jueces de circuito, ministros de la Suprema Corte de Justicia; magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados electorales de la sala superior del Tribunal Electoral (https://bit.ly/3Thi9Lh).

La disposición del uso del voto popular para la elección de jueces propuesta en la reforma judicial no tiene parangón. Esta cuestión pone a los ciudadanos en una situación muy comprometida por el hecho de someterlos a una responsabilidad electoral sobre la cual no hay bases de información y de conocimientos suficientes para ejercer el voto de modo razonable y efectivo. Si los legisladores son prácticamente desconocidos para los ciudadanos y eso conlleva ya una suerte de debilitamiento real del orden democrático, en el caso del sistema de justicia el asunto es grave. No hay premisas ni argumentos suficientemente sustentables de orden

político, legal e institucional para afirmar que el voto popular, como medio de seleccionar a los jueces, sea una opción superior a la que hoy existe en el país. Lo que no significa que el actual sistema no requiera de compostura, como cualquier otra institución del Estado.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 levantado por el Inegi indica que al cierre de 2022 el Poder Judicial de la Federación contó con mil 496 órganos, 941 de lo cuales eran de índole jurisdiccional y 555 eran órganos o unidades administrativas; mil 423 de dichos órganos corresponden al Consejo de la Judicatura Federal. Estos se conformaban por 270 tribunales colegiados de circuito; 25 tribunales unitarios de circuito; 39 tribunales colegiados de apelación; 449 juzgados de distrito, y 93 tribunales laborales federales. Este señalamiento indica la magnitud e inoperancia práctica, funcional y política a la que se pretende someter a los ciudadanos mediante el voto popular para la elección de jueces. No hay manera de que se tenga un criterio mínimamente válido, sustentado y realista para ejercer el derecho al voto en este terreno.

Además, hay un asunto clave en la base de todo este mecanismo de selec-

ción de los jueces que aparecerán en las boletas electorales y se refiere al mero llenado, que será imposible materialmente para la gente en las urnas. Esto debería por sí mismo ser un criterio para evitar este esquema que se prestará a la manipulación y la coacción. El asunto no puede ser desestimado, pues la gente no puede conocer la estructura del sistema legal, la composición, las funciones y la relevancia de lo que hacen los distintos jueces.

El voto es un derecho de los ciudadanos, pero la gente no está obligada a convertirse en especialista electoral para decidir cómo votar y menos en una propuesta tan desorbitada como esta. Y todos lo saben. Es previsible lo que puede pasar en cuanto a la manipulación de los votos, empezando por el asunto crucial de quién y cómo designará a los candidatos a todos esos puestos especializados. Ahí está el quid de la cuestión. Así habrá un gran espacio para inyectar la política, tener el control y abrir a otros intereses la injerencia en el poder judicial. Este debe ser independiente de los otros dos poderes.

El diablo está en los detalles, lo que pone en cuestionamiento el sentido mismo del voto popular para elegir a los jueces.

#### REPORTE ECONÓMICO/www.vectoreconomico.com.mx

Balanza de pagos (1er sem 2024)

DAVID MÁRQUEZ AYALA

ON CIFRAS (SEVERAMENTE)
corregidas para años previos y (muy)
preliminares para este año, el Banco de
México salda la Balanza de Pagos del
primer semestre como sigue: un fuerte déficit
en Cuenta Corriente de -17 mil 735 millones de
dólares (mdd) y otro de -3 mil 019 m en Errores
y omisiones que fueron financiados con ingresos netos de capital externo (pasivos para México) por 20 mil 746 mdd en la Cuenta Financiera
y 7 millones en la Cuenta de Capital (Gráfico 1).

EN CUENTA CORRIENTE (comercio de mercancías y servicios) los ingresos totales fueron de 375 mil mdd (3.4% sobre 2023) y los egresos de 392 mil m (+3.1%). Su déficit de -17.7 mil mdd fue el mayor del sexenio salvo 2023 (-18.5 mil mdd).

**LA BALANZA COMERCIAL** redujo su déficit a -5.5 mil mdd (**Gráfico 2**) tras exportar mercancías en el semestre por 300 mil mdd (+2.6%) e importar por 305 mil m (+2.2%).

**LA BALANZA DE** servicios, así mismo, redujo su déficit a -2.4 mil mdd **(Gráfico 3)**, tras vender servicios por 31.8 mil m (+11.9%), y adquirirlos por 34.3 mil mdd (-10.7%).

**LA BALANZA DE** renta (intereses por créditos y utilidades/dividendos de la IED) por el contrario, aumentó su déficit a -40.8 mil mdd **(Gráfico 4)**, el doble que en 2022 y el más alto registrado en un primer semestre.

|                                    | Millo   | nes de dóla | roc           | Var % |
|------------------------------------|---------|-------------|---------------|-------|
|                                    | 2022    | 2023        | 2024 <b>P</b> | 24/2  |
| CTA CORRIENTE (I - II)             | -13,343 | -18,540     | -17,735       | 2 1/2 |
| Bal de mercancías                  | -12,907 | -6,547      | -5,537        |       |
| Export/ventas (X)                  | 281,133 | 292,067     | 299,703       | 2.    |
| Import/compras (M)                 | 294,040 | 298,614     | 305,240       | 2.    |
| Bal de servicios                   | -7,133  | -9,948      | -2,438        |       |
| Servs vendidos (X)                 | 24,419  | 28,438      | 31,825        | 11.5  |
| Servs adquiridos (M)               | 31,552  | 38,386      | 34,263        | -10.  |
| Balanza de renta                   | -20,926 | -32,184     | -40,759       |       |
| Ingresos por renta                 | 8,051   | 10,966      | 11,377        | 3.    |
| Egresos por renta                  | 28,977  | 43,150      | 52,136        | 20.   |
| Bza de transferencias              | 27,624  | 30,138      | 30,999        |       |
| Ing secundar (remesas)             | 28,086  | 30,694      | 31,721        | 3.    |
| Egresos secundarios                | 462     | 556         | 722           | 29.   |
| Memorandum                         |         |             |               |       |
| Cta Corriente (saldo)              | -13,343 | -18,540     | -17,735       | -     |
| Ingresos totales (+)               | 341,688 | 362,166     | 374,626       | 3.    |
| Egresos totales (-)                | 355,031 | 380,706     | 392,361       | 3.    |
| CTA DE CAPITAL 1                   | -11     | 82          | 7             | -     |
| CTA FINANCIERA <sup>2</sup>        | -12,051 | -16,836     | -20,746       |       |
| Inversión directa                  | -21,501 | -30,925     | -28,251       |       |
| De mex en exter (activ)            | 8,890   | -2,719      | 4,503         | -     |
| De extr en Méx (pasiv)             | 30,391  | 28,206      | 32,755        | -     |
| Inversión de cartera               | 8,450   | 2,394       | -414          | -     |
| De mex en el exter (activ)         | 7,138   | -1,157      | 3,447         |       |
| De extr en Méx (pasiv)             | -1,312  | -3,551      | 3,861         |       |
| Derivad financ (neto) <sup>3</sup> | -1,024  | -3,170      | -2,568        |       |
| Otra inversión                     | -1,612  | 2,092       | -5,036        | -     |
| De mex en exter (activ)            | 1,735   | 2,589       | -2,291        | -     |
| De extr en Méx (pasiv)             | 3,347   | 497         | 2,746         | -     |
| Activos de reserva 4               | 478     | 7,164       | 9,980         | -     |
| Var de reserv intern bta           | -4,155  | 9,295       | 11,463        | -     |
| Ajustes por valoración             | -4,633  | 2,130       | 1,483         | -     |
| ERRORES Y OMISIONES                | 1,303   | 1,621       | -3,019        |       |

(1) La presentación actual del FMI reduce la Cuenta de Capital a un registro de las transferencias de capital entre residentes y no residentes (2) Endeudamiento neto (+) significa que los residentes en México obtienen financiamiento del resto del mundo. Esto implica que los pasivos netos incurridos (inversiones extranjeras) son mayores que la adquisición neta de activos financieros (inversiones de mexicanos en el exterior). Préstamo neto (+) se refiere a lo opuesto. (3) Las transacciones netas son activos menos pasivos. No incluyen derivados que forman parte de los activos de reserva. (4) Variación total de reserva internacional bruta menos ajustes por valoración. (p) preliminares. Corrige cifras anteriores Fuente: Banco de México

**LA SALIDA DE** capital mexicano al exterior fue de 5 mil 660 mdd en el período, de los cuales 4 mil 503 m fueron inversión directa (cuyas utilidades rara vez retornan) y 1 mil 156 m inversión financiera (**Gráfico 5**).

LA TENENCIA DE valores gubernamentales internos por no residentes (extranjeros) tuvo una positiva reducción en junio a 89 mil 172 millones de dólares (Gráfico 6).

EN UN ACERCAMIENTO feb-jul de 2024 a las variaciones de esta tenencia se observa una fuerte correlación entre sus entradas y la apreciación del peso frente al dólar, así como de sus salidas y la depreciación del peso (Gráfico 7). Por ello insistimos en la nocividad para el país de estas inversiones volátiles/especulativas; debemos cerrar el acceso de capitales extranjeros a los valores gubernamentales internos y ser únicamente para ahorradores e inversionistas mexicanos. Estas tenencias extranjeras deben, desde luego, ser respetadas hasta su vencimiento o salida, pero no aceptar nuevas ni retornos. También urgen controles a bancos y casas de cambio, tanto en sus excesivos diferenciales compra-venta como para el acotamiento de corridas especulativas.

| G-5 SALIDA DE CAI       | PITAL MEX | ICANO 2 | 2021-24 | (S-1)  |
|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|
| (Millones de dólares)   | 2021      | 2022    | 2023    | 2024   |
| DESTINO EXT (TOT)       | 16,809    | 17,763  | -1,287  | 5,660  |
| Inversión directa (IED) | 1,952     | 8,890   | -2,719  | 4,503  |
| Inversión financiera    | 14,857    | 8,873   | 1,432   | 1,156  |
| Inversión de cartera    | 6,867     | 7,138   | -1,157  | 3,447  |
| Otra inv/denósitos fin  | 7 9 9 0   | 1735    | 2 589   | -2 291 |

G-6 TENENCIA DE VAI ORES GURERNAMENTALES

Fuente: UNITÉ con datos del Banco de México

|                                            |          |             |           |            | AMENIA     |        |
|--------------------------------------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|--------|
| INTERNOS POR NO RESIDENTES 2019-2024 (JUN) |          |             |           |            |            |        |
| (Millones de dólares)                      |          |             |           |            |            |        |
|                                            | 2019     | 2020        | 2021      | 2022       | 2023       | 2024   |
|                                            |          |             | cios de m |            |            |        |
| TOTAL                                      | 113,735  | 88,097      | 93,069    | 74,897     | 92,588     | 89,172 |
| Cetes                                      | 11,581   | 6,521       | 6,581     | 5,679      | 10,128     | 12,028 |
| Bonos                                      | 99,047   | 79,640      | 81,300    | 61,805     | 76,144     | 68,221 |
| Udibonos                                   | 3,058    | 1,905<br>11 | 3,057     | 5,653      | 5,925      | 8,241  |
| Bondes D<br>Bpas *                         | 34<br>15 | 21          | 2,131     | 1,696<br>5 | 241<br>144 | 91     |
| Dhaz                                       |          |             |           | _          | 144        | ฮเ     |
| Miles de millones de dólares               |          |             |           |            |            |        |
|                                            |          | Bonos       | Ce        | tes        | Otros      |        |
| 120 - 113.7                                |          | 501105      |           |            |            |        |
| 110 -                                      | 1        |             |           |            |            |        |
| 11.6                                       |          |             |           |            |            |        |
| 100 -                                      | i        | 93          | 3.1       |            | 92.6       |        |
| 90 -                                       | _ 88.1   | _           |           |            |            | 89.2   |
| 80 -                                       | 6.5      | 6           | .6        |            | 10.1       |        |
| 80 7                                       |          |             |           | 74.9       | 10.1       | 12.0   |
| 70 - 99.0                                  |          |             |           |            |            | 12.0   |
| 60 -                                       | 79.6     | 81          | .3        | 5.7        | 70.1       |        |
|                                            | 73.0     |             |           | 61.8       | 76.1       | 68.2   |
| 50 -                                       |          |             |           | 01.0       |            |        |
| 40                                         |          | ■, ■        |           |            |            |        |
| 2019                                       | 2020     | 20          | 21 :      | 2022       | 2023       | 2024   |

VAL GUBERNAMENTALES VS T DE CAMBIO 2024
enencia de val gub por no Pesos por dóla

(\*) Bonos de Protección al ahorro Fuente: UNITÉ con datos de Banxico









# En proyecto, que centros cambiarios acepten tarjetas y transferencias

#### JESSIKA BECERRA

Los centros cambiarios, que son pequeños establecimientos dedicados a la compra y venta de divisas al menudeo, únicamente con dinero en efectivo, podrán recibir tarjetas de crédito o transferencias bancarias, de aprobarse una reforma al artículo 81 A de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LOAAC), según la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancec-td).

El organismo tiene listo un proyecto de reforma que será discutido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó María del Carmen Guerrero, directora jurídica de Ancec-td.

Según la Evaluación Nacional de Riesgos de la Secretaría de Hacienda, hay 756 centros cambiarios identificados en México, los cuales se pueden consultar en un registro en línea a través del sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El 29 de agosto, la SHCP informó que prepara una regulación para los centros cambiarios (https://bit. ly/4gkElhh), los cuales desde 1996 batallan para abrir cuentas en los bancos, pues se las cerraron como una medida para prevenir la entrada de recursos ilícitos.

María del Carmen Guerrero, también socia directora del despacho Guerrero, Belmonte y Asociados, aseguró que la reforma es muy importante para que los centros cambiarios sigan operando.

"Si no tenemos instrumentos monetarios diferentes al efectivo, estamos en un proceso prácticamente de inanición para continuar en el sector. Esperamos que estos procesos de reforma "descontaminen" un poco la opinión negativa de los sectores (centros cambiarios y transmisores de dinero), comentó.

"Lo que busca la reforma es que los centros cambiarios tengan versatilidad e instrumentos monetarios diferentes al efectivo para realizar sus operaciones."

Expuso que el manejo de efectivo es la naturaleza del sector, pero ya los limita, porque cada vez hay más personas que pagan con tarjetas o con transferencias electrónicas.

#### Con las puertas cerradas

Desde 1996, los bancos comerciales decidieron cerrar las cuentas de los centros cambiarios como parte de sus políticas para impedir el paso de recursos de procedencia ilícita, lo que ha complicado hasta el pago de impuestos del sector, ya que para cumplir con esta obligación los representantes legales usan sus propias cuentas bancarias.

Aunque en zonas con presencia de extranjeros, turísticas y en la frontera del país es muy visible la presencia de centros cambiarios, el sector ha reducido su tamaño. Según datos de la CNBV, que supervisa el cumplimiento de estos establecimientos en cuanto a reglas de prevención de lavado de dinero, en 2014 había mil 629 y 970 en 2018, para 2022, había 756. Hay entidades no registradas ante la CNBV que sólo pueden cerrarse cuando son denunciadas.

Las operaciones en los centros cambiarios están acotadas a 10 mil dólares diarios por cada cliente.

#### Sectur: empleo turístico, en su máximo histórico al cierre del segundo trimestre

#### JULIO GUTIÉRREZ

El empleo dentro del sector turístico se encuentra en sus máximos históricos. Al cierre del segundo trimestre del año, la población ocupada en el sector mexicano ascendió a 4 millones 861 mil personas con lo que representó 9 por ciento del empleo nacional total, dio a conocer la Secretaría de Turismo (Sectur).

"Se mantiene la recuperación en el empleo turístico, que en el periodo abril a junio de 2024 tuvo un crecimiento de 0.6 por ciento en su comparativo trimestral, que resulta el equivalente a la creación de 29 mil 488 plazas nuevas, si se compara con los 4 millones 831 mil personas empleados reporta-

dos en el trimestre previo", aseguró la dependencia.

De acuerdo con la secretaría, en su comparativo anual, el empleo turístico registró un incremento de 148 mil 58 personas empleadas en el sector productor de bienes y servicios turísticos, equivalente a un crecimiento de 3.1 por ciento con respecto al segundo trimestre de 2023.

La Sectur añadió que el empleo del sector durante el segundo trimestre 2024 superó en 8.3 por ciento o en 373 mil 496 trabajadores a la cifra histórica registrada del personal ocupado en esta industria en el primer trimestre de 2020, previo a la pandemia, cuando se registraron 4 millones 487 mil individuos empleados.



El ex aspirante presidencial se refugió en la embajada de Países Bajos al otro día de los comicios

REUTERS, SPUTNIK, AP, **EUROPA PRESS Y AFP** 

**CARACAS** 

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó ayer que la partida hacia territorio español del opositor Edmundo González, rival del presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, fue acordada con la diplomacia de España y que su salida del país petrolero representa el final de "una comedia".

Saab confirmó en cadena nacional que "los gobiernos de España y Venezuela acordaron dar el salvoconducto a Edmundo González Urrutia para salir del país y que se acogiera al asilo", en contradicción con lo que sostuvo el canciller español, Manuel Albares, quien negó haber negociado con Caracas.

Este Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución en su artículo 69 haya otorgado el salvoconducto correspondiente", señaló el fiscal.

En tono irónico, aseguró que con la salida de González "finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género que podría decir de comedia, de teatro bufo que empezó este 2024 y que se denominó de manera fatídica *Hasta el final*".

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, increpó al gobierno español por decir que no se realizó algún acuerdo y aseguró que esta decisión derivó de "amplias conversaciones" entre los dos gobiernos en un intento de restablecer la "paz política" en Venezuela.

"La falsedad no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para FISCAL VENEZOLANO ASEGURA QUE SU SALIDA FUE ACORDADA CON ESPAÑA

# La partida de González es "el final de una comedia"

concretar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos", publicó en Telegram.

El canciller holandés, Caspar Veldkamp, precisó en una carta al Parlamento que González solicitó refugio en su embajada en Caracas el día después de las elecciones. "A principios de septiembre, el opositor subrayó que quería irse y continuar su lucha desde España",

Funcionarios españoles, incluido el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, participaron en las negociaciones con las autoridades venezolanas para que González abandone el país, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de las conversaciones.

El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, luego de la partida del opositor, publicó en redes sociales: "seré breve: nosotros venceremos".

Por su parte, la opositora María Corina Machado aseguró que la salida fue necesaria para "preservar la libertad y la vida" de su colega, en medio de una "brutal ola de represión. Hemos llegado a un punto en el que necesitamos avanzar, como dije, y este es un momento en que Edmundo González debe ser reconocido como presidente electo de Venezuela", añadió en un mensaje.

El representante de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó su malestar por el "exilio forzado" de González, "indudable ganador de los comicios".

El secretario ejecutivo de la Alianza Boliviariana para los Pueblos de Nuestra América, Jorge Arreaza, calificó de "decadente" la posición de Almagro, a quien tachó de "figu-

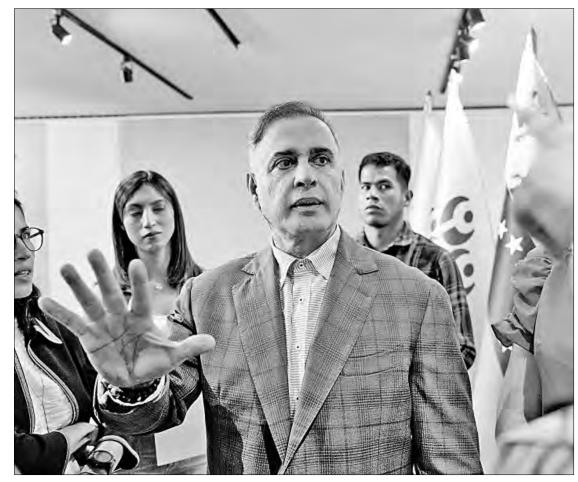

ra servil y entregada a las órdenes y designios de Washington".

González, ex diplomático y jubilado, tiene una orden de captura en Venezuela por su presunta responsabilidad en varios delitos, entre ellos usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, conspiración y asociación para delinquir; también lo señalan como "responsable" de la muerte de más de 20 personas durante las protestas callejeras después de los comicios.

A petición del presidente Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia abrió una investigación electoral y concluyó que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización".

El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, señaló en la red social X que el líder opositor "sigue siendo la mejor esperan-

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio detalles sobre la salida del país del opositor Edmundo González, ayer en rueda de prensa celebrada en Caracas. Foto Ap

za para la democracia" en el país sudamericano y que su salida "es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado sobre el pueblo venezolano".

#### **ARMANDO G. TEJEDA**

CORRESPONSAL **MADRID** 

Edmundo González Urrutia, el opositor venezolano de 75 años que concurrió a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se convirtió aver en exiliado político en España, estatus que le concedió el gobierno del socialista Pedro Sánchez, quien se refirió a él como "héroe" y gracias a la intervención "crucial" del ex mandatario José Luis Rodríguez Zapatero.

González permaneció oculto desde las elecciones y en las últimas semanas se refugió en la sede de la embajada de Países Bajos en Venezuela, desde donde fue trasladado el jueves a la representación diplomática española, precisamente cuando ya se le había

# El ex candidato opositor asegura que continuará "la lucha por la libertad"

prometido el asilo político.

Acompañado de su esposa, Mercedes López, y del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belío, González viajó en un avión del ejército español, hizo escala en Santo Domingo e Islas Azores y aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

En sus primeras declaraciones desde España, el político denunció haber sufrido "coacciones y amenazas" para "no permitir" su salida del país. En un mensaje de audio de 40 segundos difundido por su equipo de campaña, González afirmó que su partida "estuvo rodeada de pre- rres, acusado de conspiración consiones, coacciones y amenazas", y añadió: "confio en que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela".

Edmundo González se suma así a una larga lista de líderes venezolanos que se encuentran en España y que maniobran desde aquí para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el ex líder Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori; el ex alcalde de Caracas Antonio Ledesma; el ex presidente del Parlamento venezolano Julio Borges; el ex general Miguel Rodríguez To-

fue ministro del Interior y de Justicia y por lo que estuvo encarcelado en 2018, y el activista Loren Saleh, acusado de planear "actos terroristas contra el Estado".

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que la petición de asilo fue por "solicitud suya" y que la hizo llegar a la diplomacia española cuando se encontraba refugiado en en la embajada de Países Bajos en Venezuela. Albares aseguró que no hubo ningún tipo de negociación política con el gobierno de Maduro, lo que contradice las afirmaciones hechas desde Caracas.

Josep Borrell, máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea, señaló que "ante la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad", González "ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ofrece España".

Esta maniobra diplomática enfrentó al gobierno y al mayor partido opositor, el derechista Partido Popular, principal aliado de la oposición venezolana en España, cuyo vocero, Esteban González Pons, afirmó que 'Sánchez y los oficios corruptos de Rodríguez Zapatero deberían ser parcos en autoalabanzas. Sacar a González Urrutia sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura. Lo mismo haría Cuba si se le pide".



#### **DE LA REDACCIÓN**

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó ayer al pueblo a movilizarse para condenar el golpe de Estado que se gesta contra su gobierno y a defender la democracia y la constitucionalidad del país, horas después de que informó a la ciudadanía que recibió un documento en el que se le notifica que fue despojado del fuero integral constitucional.

"No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) me haya despojado del fuero constitucional", denunció el mandatario en la red social X.

Añadió que la Constitución colombiana no permite que una instancia puramente administrativa y política prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes de financiamiento de campaña **DEFENDER LA DEMOCRACIA ES TAREA DEL PUEBLO, DICE** 

# Petro llama a marchar contra el golpe de Estado que se gesta en Colombia

sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección efectuada en 2022.

El mandatario señaló que con votos de enemigos políticos del gobernante en el CNE, y luego en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, y así "burlarse del voto popular" de 2022.

"La oligarquía colombiana, que

no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas", expresó en la red social.

Aseguró que "los derrotados en 2022" preparan un golpe de Estado

contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo y, ante esa situación, afirmó que no hay otro camino que la movilización popular.

"Una burla al voto popular se responde con el pueblo. Convoco a ese gigante dormido, al pueblo colombiano, a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres... a movilizarse en las calles contra el golpe de Estado", escribió Petro. En redes sociales llamó a la movilización de quienes votaron por él y también de aquellos que no lo hicieron, pues, remarcó, una ruptura constitucional sólo traería una marca de violencia que perduraría por generaciones.

Agregó que no desea eso para su martirizado país. Petro recordó que desde hace décadas lucha por un camino de transformaciones pacíficas, razonadas y democráticas en favor del pueblo.

"Por eso la tarea de defender la democracia es para todo el pueblo haya o no haya votado por mí. Quizá las acciones irresponsables de la oligarquía nos lleven a un camino aún más profundo de transformaciones", sentenció el mandatario.

Recientemente el líder progresista superó un paro camionero que duró varios días y denunció en cadena nacional que fue interferido con el *software* israelí *Pegasus* en años anteriores como parte de los intentos de evitar que esté en la presidencia.

#### La juventud peronista de la Cámpora gana Centros de Estudiantes en elecciones de la Universidad de Buenos Aires

#### STELLA CALLONI

CORRESPONSAL BUENOS AIRES

En un ambiente convulsionado, cuando se anuncian grandes movilizaciones para esta semana contra el gobierno ultraderechista de Javier Milei, la gran sorpresa que se vivió ayer fue el triunfo de la juventud peronista la Cámpora, al encabezar listas unitarias en los Centros de Estudiantes de importantes facultades, entre ellos la presidencia de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo (FADU), el segundo más grande del país, y de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Filosofía y Letras, y consejeros en la mayoría del resto.

Esto desplazó a Forja, seguidores de la Unión Cívica Radical (UCR), partido desprestigiado y ahora dividido por su asociación con la derecha en lo que fue la Coalición Cambiemos (Juntos por el Cambio) y con la actual administración.

Entre los pasados días 2 y 6 se realizaron las elecciones de Centros de Estudiantes y representantes en el Consejo Directivo de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, y en la FADU lograron 54 por ciento de los votos, desplazando a la casi eterna Forja y convirtiéndose en la lista más votada en la historia de esa facultad.

La carta de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las respuestas al presidente Milei, así como los anuncios de las manifestaciones en que intervendrán las centrales sindicales, los estudiantes, movimientos políticos y sociales, entre otros, para acompañar a los jubilados, y que se rechace defintivamente el veto de Milei a la nueva ley de jubilaciones votada por el Congreso, ha creado un clima en una población que parecía adormecida, pero el ambiente mejoró con estas elecciones.

El panorama político comienza a removerse en momentos en que se mencionan nuevos aumentos, tanto en los combustibles, las tarifas, cuando ya se hace imposible pagar y siguen yéndose del país importantes empresas. Sin duda, la brutal represión contra los jubilados, el pasado miércoles, fue como un límite para el gobierno del presidente, lo que también se agrega el anuncio de aumentos en todos los sectores nuevamente. Incluso se está preparando un paro nacional.

"Argentina sangra y necesita sanar heridas", expresó antier el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en la provincia de Santiago del Estero, ante la situación que vive el país, y pidió escuchar "el clamor de los enfermos y los abuelos que están solos, que no les alcanza para sus remedios" y entender "el dolor de las lágrimas de los hermanos migrantes alejados de su tierra y sus afectos; que también podamos escuchar a tantos niños que en sus ojos tristes denuncian silenciosamente hambre y maltrato".

El arzobispo porteño encabezó al traslado de la sede primada de



Se preparan más aumentos en tarifas de servicios

#### MARCHA POR LA MEMORIA EN CHILE



▲ La marcha en recuerdo de los 3 mil 200 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile se saldó ayer con 23 detenidos, según balance de las autoridades. Se lleva a cabo cada año el domingo previo al 11 de septiembre, día del golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende. Foto Afp

la Iglesia argentina a esa ciudad, por orden del papa Francisco, y lo acompañaron 40 obispos. "Cúranos, Señor, de la sordera que no nos deja escuchar el grito silencioso de los adolescentes y jóvenes esclavizados por la droga, víctimas del narcotráfico, ese gran negocio de los mercaderes de la muerte", pidió.

Además, se refirió a la necesidad de quitarse "los tapones de cera, que para sacarlos la cultura popular recomienda el uso de cucuruchos de papel. También podemos tener tapones ideológicos, que nos hacen intolerantes (...) tapones de soberbia intelectual que nos hacen dueños de la verdad que opinan de todos los temas; tapones del relato, porque construimos nuestra propia realidad dando respuestas a preguntas que nadie se hace".

#### Convocan a elecciones primarias en Honduras

TEGUCIGALPA. Las autoridades de Honduras convocaron ayer a elecciones primarias el 9 de marzo, con miras a las generales a celebrarse el noviembre de 2025. Este llamado se realiza en medio de una crisis que se desató el pasado 28 de agosto, cuando la presidenta izquierdista, Xiomara Castro, eliminó el tratado de extradición suscrito con Estados Unidos desde 1912, pero que en 2014 permitió la entrega a Washington de medio centenar de señalados por narcotráfico, incluido el ex presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) que fue condenado à 45 años de cárcel.

#### Presidente saliente de Argelia gana relección

ARGEL. El mandatario de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, fue relecto con casi 95 por ciento de los votos, informó ayer la autoridad electoral, tras unos comicios marcados por el abstencionismo. El mandatario acudió a esta contienda como gran favorito, pero con el desafío de luchar contra la indiferencia de los votantes. Mohamed Charfi, titular de la Autoridad Nacional Independiente Electoral, anunció que la victoria se dio con 94.65 por ciento de los votos; esto es, 5.32 millones de los 5.63 millones que totalizaron tres candidatos. Todos los equipos de campaña denunciaron irregularidades.

Afp



¿Cómo se atreven?

#### **DAVID BROOKS**

A CLASE POLÍTICA estadunidense dice estar indignada ante supuestos intentos externos –sobre todo de Rusia- para influir en su proceso electoral, pero lo más asombroso no son esas revelaciones, sino la pretensión de autoridad moral en Washington para denunciarlas sin primero mirarse en el espejo.

EL GOBIERNO DE Joe Biden decomisó sitios de Internet que dice son usados por el Kremlin y acusó a empleados de RT (antes Russia TV), la semana pasada, de ser parte de un complot ruso de millones de dólares para crear y difundir desinformación por medios cibernéticos con el propósito de influir en la eleccion presidencial estadunidense.

"NO TENDREMOS NINGUNA tolerancia a intentos de gobiernos autoritarios de explotar nuestros sistemas democráticos de gobierno", declaró el procurador general Merrick Garland. El Departamento de Estado declaró: "no toleraremos que actores extranjeros malignos interfieran intencionalmente y minen a las elecciones libres e imparciales".

#### LAS AUTORIDADES ESTADUNIDENSES

insisten en que el Kremlin es la principal amenaza a las elecciones estadunidenses. En la contienda de 2016, acusaron que Rusia intervino a favor de la campaña de Trump, algo que Hillary Clinton y la cúpula demócrata, insisten, explica cómo perdieron esa elección y con ello evadir responsabilidad por su derrota.

UN ALTO FUNCIONARIO de la "comunidad de inteligencia" en un briefing la semana pasada identificó a Rusia, Irán y China como "los tres grandes actores de influencia extranjera" en la elección estadunidense a quienes acusó de intentar "exacerbar las divisiones en la sociedad estadunidense para sus propios intereses (y) hacer parecer débil a Estados Unidos y su sistema democrático...'

PERO HASTA EL momento, ningún funcionario o político estadunidense, ni la mayoría de los medios masivos reportando esta nota, se han atrevido a confesar que todo esto les suena.

JAMES WOOLSEY, EX jefe de la CIA, fue entrevistado en Fox News, en 2018, y le pregun-

taron si Estados Unidos había interferido en algún momento en elecciones de otros países. "Probablemente", respondió, "pero fue por bien del sistema y para evitar que los comunistas tomaran poder, por ejemplo, en Europa en 1947 y 1948 y 1949, los griegos y los italianos". Y ante la pregunta de si aún "hacemos eso", Woolsey titubeó y con una sonrisa respondió que "sólo para una muy buena causa y en los intereses de la democracia".

**TODOS LOS QUE** desean saberlo, saben que Estados Unidos ha intervenido en decenas de procesos electorales de otros países por todo el mundo. Y la historia es larga. Tal vez el caso más extremo y documentado fue el de Chile, primero para evitar el triunfo de Allende en 1970 y después para derrocarlo, en 1973. Kissinger fue quien mejor expresó la justificación de Washington: "no sé por qué necesitamos mantenernos al lado y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Los temas son demasiado importantes para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos". Esta justificación aparentemente se sigue aplicando a otros casos.

**DE HECHO, Y** en parte por escándalos de la CIA revelados en torno a Chile y otros casos, Estados Unidos creó en los 80 el Fondo Nacional por la Democracia (NED) y sus subsidiarias, cuyo propósito explícito es involucrarse en los procesos políticos en otros países, pero también se reporta que continúan las operaciones clandestinas, las cuales han sido denunciadas oficialmente en tiempos recientes en varias esquinas del mundo desde Venezuela, México, Honduras y hasta Mongolia, Bulgaria y la propia Rusia.

"NO PODEMOS ESTAR indignados cuando otros países intentan hacer, en una escala menor, lo que hemos enseñado al mundo cómo hacer durante más de un siglo", comentó hace pocos años el veterano periodista Stephen Kinzer, autor de Derrocar: el siglo estadunidense de cambio de régimen desde Hawaii a Irak, en entrevista con Democracy Now.

PERO AQUÍ AÚN siguen preguntando: ¿como

Carolina Chocolate Drops. *Political World* (por Bob Dylan). https://open.spotify.com/track/OW TjEhREeHqNbKcULFhVLw?si=0ae94a32194 541d4

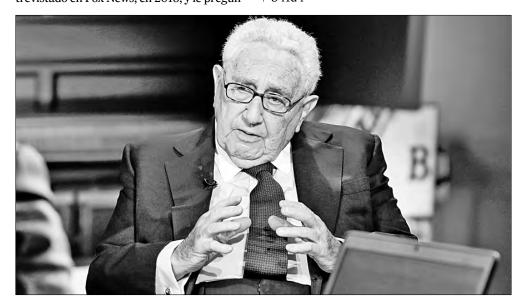

▲ Tal vez el caso más extremo y documentado de la intervención de EU en procesos electorales de otros países fue el de Chile; primero, para evitar el triunfo de Salvador Allende en 1970, y después para

derrocarlo, en 1973. El secretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977) argumentó entonces que una nación no podía volverse comunista por "la irresponsabilidad de su pueblo". La imagen es de 2015. Foto Ap

# EU e Irak agendan retiro de tropas de la coalición que combatió a yihadistas

**BAGDAD** 

Irak y Estados Unidos lograron un acuerdo para una agenda de "retirada" de las tropas de la coalición internacional antiyihadista en territorio iraquí, indicó ayer Thabet Abasi, ministro de Defensa del país

"El acuerdo" que se logró con Estados Unidos prevé una "retirada" de los efectivos "en dos etapas", detalló el funcionario, en entrevista para la televisión panárabe Al Hadath.

La primera fase, que debió comenzar este mes, continuará hasta septiembre de 2025 e involucraría al personal de ambas naciones en bases militares en Bagdad y otros lugares de Irak, especialmente la de Ain Asad.

La segunda parte contempla la misma fecha de 2025 y hasta 2026, y "concierne al Kurdistán" autónomo, en el norte de Irak. Abasi precisó que rechazaron la propuesta de un año más.

"Tal vez en los próximos días firmaremos el acuerdo logrado en Washington", explicó el ministro, quien reconoció que hubo un aplazamiento inicial por la situación re-gional explosiva y "las elecciones en Estados Unidos". El acuerdo debe ser firmado aún, añadió.

Irak reclama el "fin de la misión" de la asociación y la "retirada" de los consejeros extranjeros, y espera remplazar ese dispositivo luego de un fortalecimiento de los acuerdos bilaterales en el terreno militar, en especial con los estadunidenses.

El Pentágono mantiene unos 2 mil 500 militares en Irak y cerca de 900 en Siria, como parte de una asociación internacional que nació en 2014 para combatir al Estado islámico.

El pacto, además, incluye a efectivos castrenses de otros países, entre ellos Francia y Gran Bretaña.

#### La extrema derecha francesa pide referendos para atender problemas como la migración



**PARÍS** 

La líder de extrema derecha Marine Le Pen instó ayer al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a celebrar referendos sobre temas como la inmigración para romper el bloqueo político, un día después de que cientos de miles de personas convocadas por la izquierda salieron a las calles en rechazo a la designación del primer ministro conservador, Michel Barnier.

Agrupación Nacional, partido de Le Pen, "apoyará sin reservas cualquier enfoque destinado a dar a la gente el poder de decidir directamente" en temas como migración, salud o seguridad, señaló la líder desde la norteña ciudad de Henin-Beaumont, bastión tradicional de la extrema derecha. Agregó que su partido "no dará vía libre" al nuevo gobierno.

Según la ex candidata presidencial, Barnier "al menos es conscien-

Protesta en Estrasburgo, el fin de semana, contra la designación de Michel Barnier como primer ministro de Francia. Foto Afp

te" de que "la migración es un gran problema". De hecho, el premier ya hizo de este tema uno de los grandes ejes de su campaña para tratar de ser candidato al Elíseo en las elecciones de 2022.

La semana pasada, Macron nombró primer ministro al centroderechista Michel Barnier, ex ministro de Relaciones Exteriores, de 73 años, quien fue también negociador del Brexit, después de las elecciones anticipadas de junio y julio que dejaron un Parlamento sin mayoría.

El nuevo premier tiene pocos apoyos y depende de Agrupación Nacional, el partido con más diputados en la nueva Asamblea Nacional.

La coalición de izquierda del Nueve Frente Popular también está aumentando la presión sobre Barnier. **KIEV PIDE AVAL DE ALIADOS PARA ATACAR** 

# Avanza Rusia en el este de Ucrania; toma Novohrodivka

AFP, AP Y EUROPA PRESS

Rusia afirmó ayer que sus fuerzas avanzan en el este de Ucrania, donde las tropas ucranias reportaron mortales bombardeos e instaron a sus aliados occidentales a que le autoricen lanzar más ataques en territorio ruso, informaron autoridades de ambos bandos.

El enemigo bombardeó anoche la ciudad de Sumy. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas, entre ellas dos niños", informó ayer la administración militar de la región en la red Telegram.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Oleksiy Drozdenko, informó que varias casas y vehículos sufrieron daños y otros fueron destruidos por el ataque.

Otras dos mujeres murieron en una ofensiva rusa con cohetes contra una aldea cercana a la línea del frente en la región de Donietsk, epicentro de los combates, informó la fiscalía regional.

El ejército ruso reivindicó ayer la toma de Novohrodivka, en esta misma región, confirmó el ministerio de Defensa ruso en un comunicado. La ciudad, con 14 mil habitantes antes del inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022, se sitúa a unos 20 kilometros de Pokrovsk, un importante centro logístico para el ejército de Kiev.

Ucrania anunció que tres personas heridas en un bombardeo ruso en la ciudad de Poltava la semana la cifra total de muertos, informó el gobernador Philip Pronin en su cuenta de Telegram.

Rusia afirmó que la ofensiva a Poltava, una de las más mortíferas de los últimos meses, tenía como objetivo un "centro de entrenamiento" del ejército ucranio y que el embate había "destruido" sus "objetivos"; en tanto, autoridades ucranias no especificaron quiénes son militares y civiles entre las víctimas, pero más de 300 personas resultaron heridas.

El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, abogó ayer por intensificar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar "más rápidamente" la paz en Ucrania, confrontada desde febrero de 2022 con Rusia. "Ciertamente habrá otra conferencia de paz, y el presidente y yo coincidimos en que debe contar con la presencia de Rusia", expresó en entrevista con la emisora alemana ZDF.

Dirigentes mundiales y altos funcionarios de más de 90 países se reunieron en Suiza en junio en la primera cumbre por la paz en Ucrania, a la que Rusia no fue invitada.

Rumania y Letonia, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, denunciaron ayer que drones rusos violaron su espacio aéreo y un aparato ruso se habría estrellado en territorio letón, informó el presidente Edgars Rinkevics.

A primera hora de ayer, cuando Moscú atacó "objetivos civiles e infraestructura portuaria" a lo largo del Danubio en Ucrania, un vehículo aéreo no tripulado violó el espacio aéreo rumano, informó el ministe-

#### pasada murieron, lo que elevó a 58 rio de Defensa nacional.

#### Asesinan a 21 en mercado de Sudán; culpan a paramilitares

AFP Y AP

PUERTO SUDÁN

Unas 21 personas murieron y 67 resultaron heridas por disparos atribuidos a paramilitares en un mercado de la ciudad de Sennar (sureste de Sudán), informaron una fuente médica y testigos a Afp.

Le Red de Médicos Sudaneses, una organización creada tras el inicio de la guerra, en abril de 2023, registró un saldo similar y estimó que "más de 70 personas resultaron heridas". Además, atribuyó los disparos de artillería a las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares comandados por el general Mohamed Hamdan Daglo, opuesto al ejército

del general Abdel Fatah al-Burhan.

El estado de Sennar, que albergaba antes de los combates más de medio millón de desplazados, según la Organización Mundial para las Migraciones, une el centro de Sudán con el sudeste controlado por el ejército, donde centenares de miles de desplazados hallaron refugio.

Sudán se hundió en crisis en abril del año pasado cuando estallaron choques entre las fuerzas armadas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.

Más de 20 mil personas han muerto en los 16 meses que lleva el conflicto en Sudán, indicó ayer el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

#### **YAGISE DEBILITA TRAS COBRAR 50 VIDAS**



Vista aérea de los destrozos causados por el supertifón Yagi en Ha Long, provincia de Quang Ninh, en el norte de Vietnam. El meteoro arrancó miles de árboles y techos de viviendas y sacó de puerto botes y otras embarcaciones, luego de haber dejado una estela de destrucción en China y Filipinas. La cifra de decesos en los tres países aumentó a 50. Yagi se debilitó ayer a depresión

tropical. Mientras, tres bomberos resultaron lesionados al combatir un incendio forestal cerca de Los Ángeles, California, que pone en peligro más de 35 mil viviendas y otras estructuras. Las autoridades ordenaron la evacuación de varias zonas. Se pronostican lluvias fuertes, lo que podría dificultar las labores para controlar las llamas. Foto Afp, con información de Ap

### Mata Israel al subdirector civil de emergencias de Gaza y familiares

Firman plan de ayuda para 4 mil 400 gazatíes varados

**REUTERS, SPUTNIK, AFP Y AP EL CAIRO** 

La muerte de Mohamad Morsi, subdirector del Servicio Civil de Emergencias de Gaza, elevó a 83 el número de miembros de esa institución asesinados por fuego israelí desde el 7 de octubre, tras un ataque aéreo de las fuerzas de Tel Aviv contra una casa en Jabaliva. que mató a cuatro integrantes de su familia, informaron ayer fuentes sanitarias. Autoridades israelíes no hicieron comentario

Según comunicaron residentes de Gaza por redes sociales, las fuerzas israelíes también embistieron varias casas en el suburbio de Zeitoun, a 5 kilómetros de Jabaliva. "Oímos bombardeos constantes en Zeitoun; sabemos que están volando casas allí. No dormimos por los sonidos de las explosiones; el rugir de los tanques suena cerca

y los drones no paran de dar vueltas", denunció un gazatí que vive a un kilómetro.

El ministerio de Sanidad de Gaza afirmó que la ofensiva militar de Israel ha dejado 40 mil 972 muertos y 94 mil 761 heridos.

Por otro lado, la Media Luna Roja de Qatar y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos firmaron un acuerdo con un fondo de 4.5 millones de dólares para ayudar a más de 4 mil 400 trabajadores y pacientes gazatíes varados en Cisjordania desde el 7 de octubre.

"(La) asistencia en efectivo representará un apoyo vital para aquellos desplazados que no han podido regresar a la franja de Gaza desde el inicio de la agresión israelí contra la franja en octubre pasado", explicó un comunicado de la agencia de noticias estatal de Oatar.

En Cisjordania reocupada, el conductor de un camión mató ayer a tiros a tres guardias israelíes en un cruce fronterizo con Jordania, informó el ejército israelí.

El servicio de ambulancias Magen David Adom indicó en redes sociales que recibieron el primer aviso a las 9:55 (hora local), pero a su arribo a la zona comprobaron que había tres personas heridas de bala, pero no pudieron salvarles

El ejército de Israel señaló que un hombre armado se acercó al cruce del puente Allenby desde el lado jordano en un camión y disparó contra las fuerzas de seguridad israelíes, que mataron al tirador, identificado como Maher al-Jazi, un soldado jordano.

Antes de estos hechos, Israel anunció que cerró los pasos con la vecina Jordania "por orden de los funcionarios de seguridad. Todas las actividades en los cruces fronterizos terrestres desde Eilat, en el sur, hasta Beit She'an, en el norte, han sido suspendidas".



# Labriegos de Lerdo, Durango, exigen a CFE frenar obras de termoeléctrica

ADALUPE

Aseguran que la sobrexplotación del agua por la planta y corporaciones como Lala ha provocado "un daño irreparable al medio ambiente"

**LEOPOLDO RAMOS** CORRESPONSAL LERDO, DGO.

Ejidatarios de Villa Juárez, municipio de Lerdo, exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frenar las obras de ampliación de la planta termoeléctrica Guadalupe Victoria por los graves daños que, aseguran, causa al medio ambiente.

Demandaron a la empresa pública dejar de lado el "burocratismo" y convocar a una mesa de diálogo a más tardar en una semana, pues de lo contrario, los labriegos de la Comarca Lagunera advirtieron que darán la batalla por dos vías: la movilización social, con la toma de las instalaciones, y la jurídica, mediante amparos.

Denunciaron que el crecimiento de la termoeléctrica, proyecto vigente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) provoca afectaciones al ecosistema como la sobrexplotación de los mantos acuíferos, contaminación del río Nazas, con los desechos que arroja la planta, y exterminio de la vegetación.

Los ejidatarios recordaron que en la década de 1990 la CFE no cumplió con lo prometido. Les expropiaron sus tierras, pero les dieron un pago incompleto por 125 hectáreas de riego que fueron valuadas como tierras de eriazo, lo que derivó en una compensación "miserable".

Les prometieron empleo permanente para familiares de campesinos en la CFE, lo cual sólo se cumplió durante el primer año, con la contratación de 12 personas.

Los miembros del ejido Villa de Juárez refirieron que los subsidios anuales prometidos para obra pública en la región fueron desviados hacia el ayuntamiento de Lerdo, la cabecera municipal, y dejaron a la comunidad sin los beneficios pactados.

Además, la administración de bar al presidente López Obrador y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum".

Además, la administración de Salinas de Gortari prometió una revisión periódica de los trabajos realizados por la central termoeléctrica para evitar daños al medio ambiente, "compromiso que nunca se materializó", reprocharon.

Según los inconformes, aun con el perjuicio ambiental, los gobiernos de Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) se mantuvieron, "indolentes, sordos y amenazantes".

amenazantes".

Ahora, los labriegos de Villa Juárez alertaron sobre la ampliación de la termoeléctrica, que "viola el decreto expropiatorio de 1989, donde se establece un plazo de cinco años para tal acción y si no la tierra iba a pasar de nuevo a los ejidatarios", puntualizaron.

Ante esta situación, los campesinos exigen la suspensión inmediata de los trabajos que realiza la empresa china HBP, la reforestación de las riberas del río Nazas y la instalación de un invernadero ejidal para beneficio de la comarca.

#### Lucha constante contra el conservadurismo

"En Villa Juárez hay una lucha constante contra el conservadurismo que gobierna Lerdo (encabezado por el priísta Homero Martínez). La CFE, bajo la dirección de Manuel Bartlett, tampoco ha mostrado interés en resolver el problema", expuso uno de los afectados.

"La sobrexplotación del agua por la termoeléctrica y grandes corporaciones, como Lala, ha provocado un daño irreparable al ambiente", dijo.

Señaló que el gobernador de Durango, el priísta Esteban Villegas, se ha mostrado ausente en estos temas; "se dedica nada más a ala-

El ejido Villa Juárez, de 7 mil 643 habitantes, según el censo 2020 del Instituto de Estadística y Geografía, insistió en el llamado al diálogo con la Federación; exigió que representantes de la CFE den explicaciones sobre el cumplimiento de las normas ambientales.

El decreto de expropiación (DOF: 03/01/1994) publicado el 3 de enero de 1994 incluye una superficie de 125.05 hectáreas de agostadero de uso común pertenecientes al ejido Villa Juárez, municipio de Lerdo, para la construcción y expansión de infraestructura relacionada con la planta termoeléctrica de la CFE.

Por las 125.05 hectáreas expropiadas, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales fijó la compensación de un millón 188 mil 011.84 nuevos pesos

De acuerdo con la empresa pública, la central Guadalupe Victoria tiene capacidad para producir 320 megavatios al año y se localiza a 13.7 kilómetros de Gómez Palacio y a 9.5 kilómetros de Lerdo.

La Unión de Familias Afectadas por Termoeléctrica Guadalupe Victoria manifestó que la operación de la planta ha ocasionado escasez de ▲ Ejidatarios de Villa Juárez, municipio de Lerdo, Durango, se manifestaron hace una semana frente a la termoeléctrica Guadalupe Victoria para solicitar cumplimiento a los compromisos

pactados. Foto La Jornada

agua y la contaminación del poco líquido que existe en Villa Juárez y la Comarca Lagunera.

Afirmó que la sección extrema de agua dejó riberas, caminos y poblaciones sin arboledas. "La antigua hortaliza lagunera (Villa Juárez) dejó de producir, porque terminaron su capacidad de riego directo, por bombeo y por remanentes para hasta tres cultivos al año y lo condenaron a productos secundarios de forraje", sostuvo.

"El agua ya no brotó y hoy la termoeléctrica y latifundistas tienen a este pueblo sumido en la injusticia. Hasta la CFE construyó un canal especial para deshacerse de aguas contaminadas y las manda al río Nazas, en el Parque Nacional Raymundo.

Acusó que los acaparadores de tierras aprovechan tal canal también para depositar sus desperdicios que contaminan suelos de la comarca, sin rendir cuentas a nadie.

"Estas mismas aguas residuales, debido a la necesidad que provoca la pobreza impuesta, hace que campesinos necesitados la utilicen para riego de muchas resecas parcelas en la producción de alimentos, lo

cual no debe ser", reprobó.

Expuso que "el pago económico que adeuda la CFE a Villa Juárez queda corto ante la destrucción del sistema ambiental que ocasionó a la región lagunera y México, mismo que permitía a la ciudadanía vivir más dignamente.

"No es sólo el adeudo económico... es la protección del medio ambiente de nuevas generaciones", concluyó.

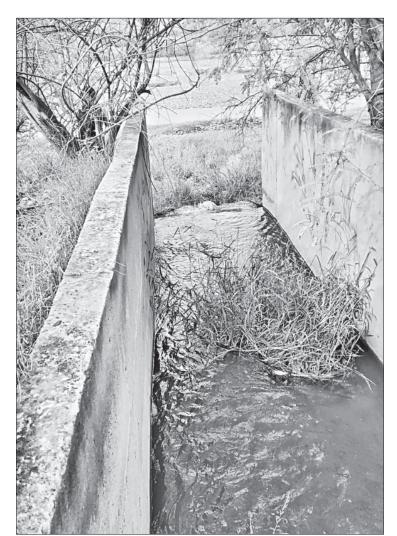

▲ Aspecto de un canal contaminado por los desechos que genera la planta termoeléctrica Guadalupe Victoria, que conecta con el río Nazas, en Durango. Foto *La Jornada* 



Trabajos de ampliación "violan decreto expropiatorio de 1989", aseguran



## Exigen presentar con vida a 7 comuneros de Aquila desaparecidos en agosto

Reclaman condiciones de seguridad para el retorno de 251 habitantes

ERNESTO M. ELORRIAGA

CORRESPONSAL MORELIA, MICH.

Habitantes del poblado de El Coire, municipio de Aquila, demandaron a las autoridades federales y estatales la presentación con vida de siete comuneros víctimas de desaparición forzada, y establecer condiciones para que 251 habitantes, la mayoría niños y adolescentes, puedan regresar a sus hogares.

Entre el 18 y 19 de agosto pasados, luego de la irrupción de al menos 30 integrantes del cártel Jalisco *Nueva Generación (CJNG)*, a la comunidad nahua de El Coire, se encuentran desaparecidos el menor Israel Ángel Martínez; los hermanos Miguel, Antonio y Filiberto Orcino Oliveros, así como Teódulo Álvarez y Rodrigo René Mares.

Otra demanda de los habitantes de esta localidad enclavada en la Sierra, a 30 kilómetros del océano Pacífico, es la atención inmediata del gobierno de Michoacán y de la Federación para proveer de seguridad efectiva y garantizar los derechos humanos de los 5 mil habitantes de la tenencia de El Coire y sus pequeñas comunidades como Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y El Salitre.

Urgieron a instalar tres bases de operaciones interinstitucionales, coordinadas por el Ejército Mexicano en la zona limítrofe de los municipios de Chinicuila y Aquila, en los puntos señalados desde febrero pasado por la población indígena de Ostula, ubicada en esa misma zona.

Pidieron también que las fuerzas de seguridad pública actúen conforme a derecho y respetando los derechos humanos para garantizar la seguridad en la región.

A la Fiscalía General del Estado de Michoacán le exigieron investigar los hechos delictivos y presentar avances en las indagatorias a fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.

La solicitud del pueblo El Coire va dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como a funcionarios de seguridad de la Federación y del estado.

Desde el comienzo de este año, las autoridades comunales de la región Sierra-Costa, en los límites con Colima, pidieron a las fuerzas de seguridad frenar las agresiones contra habitantes de los pueblos originarios de Ostula y El Coire municipio de Aquila; El Camalote y El Amatique, pertenecientes a Coahuayana, y pueblos nahuas de Chinicuila como Hui-

▲ Pobladores desplazados de El Coire, municipio de Aquila, Michoacán, exigieron a las autoridades estatales atender la situación de violencia generada por grupos criminales. Foto La Jornada

zontla, Coahuayula y El Salitre de Estiolpila.

Las comunidades de la tenencia de El Coire, como Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y El Salitre, actualmente permanecen despobladas, no sólo por los desplazados sino también porque hay familias que optaron por dejar sus viviendas en espera de que pase la crisis de violencia e inseguridad.

La violencia empezó en 2013, cuando se integró un gobierno comunal electo por usos y costumbres a través de asamblea general, el cual obtuvo mil 350 votos a favor y ninguno en contra.

Sin embargo, hay un grupo que está en contra, lo que ha provocado conflictos, aunado a los avances territoriales del *CJNG* y la presencia de células delictivas locales de toda esa área.

Según autoridades comunales, el *CJNG* está asentado Ciudad Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, y de ahí avanzan hacia la zona nahua hasta el municipio de Coalcomán, por donde se ha acercado al municipio de Aguililla.

En el caso de las localidades de Aquila, desde hace más de cuatro décadas su territorio y recursos naturales como minería, maderas preciosas, son asediados por grupos criminales que además buscan nuevas rutas para el trasiego de drogas.

#### Dejan su hogar 90 familias de La Rastra, Sinaloa, por balaceras entre criminales

IRENE SÁNCHEZ

CORRESPONSAL MAZATLÁN, SIN.

Unas 90 familias de la comunidad serrana La Rastra, municipio de El Rosario, se desplazaron a otras localidades por enfrentamientos entre dos grupos rivales del crimen organizado, durante los cuales fue incendiado un camión de pasajeros para bloquear la entrada al poblado.

María Inés Pérez Corrales, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) estatal—acompañada por autoridades militares y representantes de la Secretaría de Educación Pública sinaloense—, se reunió con familias que se quedaron en La Rastra a fin de entregarles despensas, ventiladores, catres, cobijas, colchonetas, paquetes de limpieza y agua, que también fueron otorgados a habitantes de los pobalados Colomo y Plomosas.

La funcionaria anunció que se levantará un censo para saber a cuántas familias más visitarán brigadas del gobierno estatal, pues se desconoce el número exacto de personas que salieron de La Rastra y de rancherías.

Explicó que recibió un reporte de la presidenta municipal de El Rosario, Claudia Valdez Aguilar, quien le indicó que 65 familias dejaron la localidad, pero después le dijo que posiblemente habría otras 30 familias desplazadas por temor a la violencia.

#### Piden restablecer el orden

En su encuentro con Pérez Corrales, familias exigieron que se restablezca la seguridad en las comunidades, se realicen fumigaciones contra el dengue, que se instale un consultorio médico en el cual se proporcionen medicinas, alumbrado público, agua potable entregada con regularidad y se restablezca la ruta de camión que visitaba La Rastra.

La titular de la Sebides y sus acompañantes visitaron previamente el museo Lola Beltrán, de El Rosario, donde se refugiaron algunas familias.

#### El día 2 estalló la violencia

La madrugada del 2 de septiembre, residentes de La Rastra y pueblos circunvecinos dedicados a la minería escucharon detonaciones de armas de alto calibre durante casi cuatro horas.

Alrededor de las 3 de la tarde, el camión que cubría la ruta El Rosario-La Rastra –la única que va de La Rastra a la cabecera municipal— fue interceptado por un grupo armado antes de que la unidad llegara a su destino. Delincuentes obligaron a cuatro hombres, dos mujeres, un niño y al chofer a bajar de la unidad, que atravesaron para cerrar el camino y la incendiaron.

Se reportó lo sucedido al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) de Sinaloa, pero después de las 21 horas llegaron efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como de las policías estatal y municipal, que despejaron el camino. Los uniformados se quedaron en La Rastra y al día siguiente implementaron un operativo de reconocimiento.

Parte de los desplazados de La Rastra y rancherías circundantes huyeron y se refugiaron en El Rosario, otros fueron con parientes y unos más se trasladaron a Mazatlán, informó una persona que sostuvo que salieron al menos 450 personas.

#### Falleció mujer tsotsil de Chenalhó tras enfermarse en refugio de desplazados

ELIO HENRÍQUEZ

CORRESPONSAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Una indígena tsotsil de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, quien junto con más de 250 personas fue desplazada hace dos años por disputas agrarias, murió luego de enfermarse en el campamento de la localidad de Polhó, informaron familiares.

Agregaron que Lucía, de 40 años, padecía diabetes y su situación se agravó, por lo que fue trasladada a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, donde falleció antier en la mañana.

Explicaron que las condiciones

del desplazamiento y la destrucción de su vivienda en Santa Martha "provocaron que se agravara su estado de salud y después de dos años perdiera la vida".

responsables del desplazamiento se encuentran Juan Álvarez y Miguel Gómez, por lo que también son responsables del deceso de Lucía", reprocharon.

"Debido a la falta de condiciones para trasladarla a Santa Martha, la mujer fue velada en un templo presbiteriano ubicado en San Cristóbal de Las Casas, y ayer en la tarde fue inhumada en el oriente de esta ciudad. Por falta de justicia falleció y tuvo que ser sepultada en otro lugar", lamentaron sus parientes.



## Familiares de joven asesinado en Oaxaca exigen arrestar a más policías cómplices

JORGE A. PÉREZ ALFONSO CORRESPONSAL

OAXACA, OAX.

La familia del joven Diego Ignacio Paz, quien falleció el 31 de agosto presuntamente víctima de una *ejecución* extrajudicial en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la capital de Oaxaca, considera insuficiente que dos elementos policiacos involucrados en el homicidio estén detenidos y bajo proceso, pues fueron más los uniformados participantes en hechos que concluyeron con el crimen del estudiante universitario, incluida una comandante de nombre Gilda.

Parientes de Diego marcharon el sábado en la noche, movilización que comenzó en el Arco Norte de Seguridad ubicado en Santa Lucía. La manifestación se realizó en silencio y avanzó hacia el sitio en el que Diego y su acompañante, Josué R., fueron atacados por agentes.

Ahí, Daniela Paz, tía de Diego, explicó que en ese lugar su sobrino fue agredido por órdenes de la comandante Gilda N., mientras él intentaba esconderse detrás de un árbol, y en ese momento un grupo de policías comenzó a patearlo y golpearlo.

Sostuvo que se perpetraron abusos contra los dos jóvenes, por lo que exigió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGEO) proceder en contra de todos los involucrados, no sólo contra los dos policías ya detenidos, y sobre todo contra Gilda N., quien ordenó darles una golpiza.

Después, los inconformes guardaron un minuto de silencio por Diego Ignacio, y la marcha continuó hasta la alameda de la ciudad de Oaxaca.

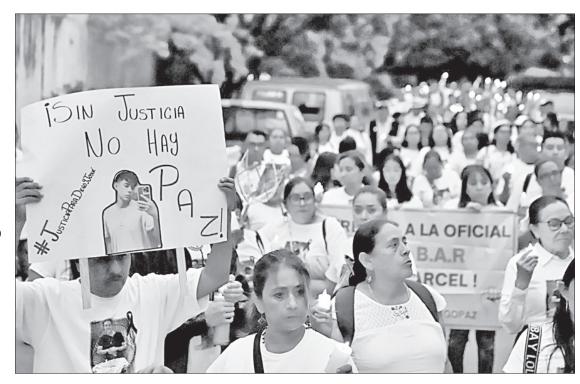

Ahí, los amigos y familiares del estudiante se subieron al templete instalado para las fiestas patrias, desde donde demandaron justicia por el homicidio.

Además, exigieron dejar de manchar el nombre de Diego, pues según el Informe Policial Homologado que presentaron elementos de Santa Lucía del Camino a la FGEO, "al tratar de evadir un operativo alcoholímetro Diego y sus acompañantes atropellaron a un agente". Los manifestantes aseguraron que recorrieron

todos los hospitales de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados en busca del agente herido, y a la fecha no han encontrado a nadie.

Acusaron al edil de Santa Lucía, el morenista Juan Carlos García Márquez, de tener vínculos cercanos con su correligionario, el gobernador Salomón Jara Cruz, y de promover una campaña contra Diego y Josué, para justificar el ataque contra los estudiantes y las acciones de los policías.

A la fecha, la Fiscalía General del

▲ Parientes y amigos de Diego Ignacio Paz, asesinado el pasado fin de semana por policías de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, marcharon ayer para exigir justicia. Foto cortesía Estación

Estado ha detenido a dos efectivos municipales a quienes acusa del delito de *ejecución* extrajudicial, y están a la espera de la audiencia de vinculación en la que se definirán sus situación jurídica.

#### Advierten de cultivos en riesgo por escasez de agua en zona rural de Acapulco

HÉCTOR BRISEÑO

CORRESPONSAL ACAPULCO, GRO.

Productores de los bienes comunales de Cacahuatepec aseguraron que localidades aledañas al río
Papagayo, en la zona rural de Acapulco, padecen una preocupante
escasez de agua que, prevén, perjudique las cosechas de maíz, frijol
y calabaza, entre otros cultivos.

En asamblea en el pueblo El Cantón de los bienes comunales de Cacahuatepec, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, acusó que el derecho humano al agua no se respeta en la zona.

Destacó que muchos comuneros de la región se esfuerzan en proteger la tierra utilizando técnicas agroecológicas en sus sembradíos, pero es necesario que las autoridades también intervengan.

Puso de ejemplo a Policarpo Hernández, de El Cantón, cuya parcela dará, si acaso, 10 por ciento de la producción esperada, y en la cual sembró maíz criollo, frijol y calabaza, a los que aplicó fertilizante orgánico a base de abono elaborado de manera natural. Sin embargo, por falta de sistemas de riego efectivos o distribución de agua en poblados,

esas siembras podrían perderse.

Mujeres que habitan localidades alejadas, como Apalani y Cruces de Cacahuatepec, aseguraron que deben acarrear su agua en tambos.

Además de la escasez del fluido, las fuentes de agua están contaminadas, según el Cecop e integrantes de la agrupación Cooperación Comunitaria. Informaron que recolectaron muestras en puntos distintos del río Papagayo y poblaciones aledañas, para dar seguimiento a estudios realizados en junio pasado, en los que se detectaron altos niveles de heces fecales y urea procedente de agroquímicos, pero que ahora analizará un laboratorio diferente, para constatar los resultados.

#### "2023 fue un año terrible para el maíz y la jamaica"

Suástegui subrayó: "tenemos una crisis fuerte de agua, no ha llovido y estamos a punto de perder el maíz". Recordó que "2023 fue un año terrible para el maíz y la jamaica".

Isadora Hastings, de Cooperación Comunitaria, señaló que el grupo analiza cómo fluyen los arroyos a través de comunidades como Apalani, Cruces, El Cantón, Salsipuedes, Parotas y el punto conocido como El Fraile. Enfatizó que además de la suciedad del agua, el suelo ha sido contaminado por un tiradero de

# ENCABEZA RUTILIO ESCANDÓN ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



▲ El mandatario de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, informó que, gracias a la optimización de los recursos públicos, en su gobierno se ha fortalecido la labor de las corporaciones policiales, a nivel estatal y municipal, con la distribución de 656 patrullas y paquetes de uniformes, así como la implementación del sistema de videovigilancia C5. Durante la entrega de equipamiento y dignificación de las institucio-

nes de seguridad pública municipal 2024, el gobernante externó su satisfacción de confirmar una vez más que con dichas acciones se dignifica la labor de los guardianes de la seguridad en todos los municipios, a fin de que sigan cumpliendo con su misión de enfrentar a la delincuencia de forma profesional y con respeto a los derechos humanos y la igualdad de género.

De la Redacción

vidrio ubicado en días recientes, al igual que debido a botes de plástico y otros desechos que el río arrastra.

Cooperación Comunitaria comenzó un diagnóstico en localidades de Cacahuatepec tras el paso del huracán *Otis* el 25 de octubre anterior, y aplicó programas de construcción regenerativa con materiales de la región, cultivos con técnicas agroecológicas y análisis del agua, entre otros. Ayer por la mañana, unas 80

personas oriundas de diversas localidades participaron en talleres de cultivo ecológico, mejoramiento y rescate de semilla, así como de construcción de viviendas con material de la región. SE DESENTIENDE DE DAÑOS A EDIFICIO CONTIGUO

# Permite la Miguel Hidalgo ocupación irregular de desarrollo en la Escandón

Ninguna denuncia ante la FGJ se ha judicializado // Empresa violó las colindancias // Causó filtraciones, fisuras y grietas

#### **LAURA GÓMEZ FLORES**

Sin constancia de terminación de obra y sin autorización de uso y ocupación fue habitado el desarrollo inmobiliario de Llave.Mx ubicado en General Francisco Murguía 86, colonia Escandón, en la demarcación territorial Miguel Hidalgo, cuya construcción dañó los departamentos del edificio aledaño, los cuales presentan filtraciones, fisuras y grietas.

Vecinos del número 88 señalaron que a cinco años de iniciar su "lucha contra ese edificio del cártel inmobiliario", ninguna de las denuncias por daño a la propiedad y contra servidores públicos presentadas ante la Fiscalía General de Justicia se ha judicializado.

Tampoco prosperaron las quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y el Tribunal de Justicia Administrativa sólo inhabilitó por un año al ex director de Jurídico Mauricio Garrido, quien "retiró los sellos de suspensión impuestos para que continuara la obra".

Dicho funcionario fue encontrado "administrativamente responsable de la falta abuso de funciones", de acuerdo con el fallo de la sala superior del tribunal, pero continúa laborando y puede impugnar, comentaron. Mientras, "nuestras viviendas presentan riesgo estructural, con base en un dictamen emitido por el Instituto de Seguridad de las Construcciones, al violarse las colindancias establecidas en el Reglamento de Construcciones".

Además, las obras de excavación en lo que fue un estacionamiento ocasionó una fuga del manto freáti-

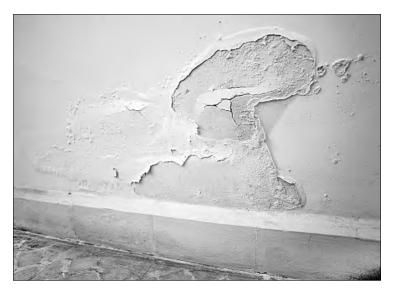



co, provocando "fuertes filtraciones a nuestros departamentos, fisuras, grietas y una fuerte presencia de humedad, que ha dañado nuestra salud", denunciaron.

La fiscalía, dijeron, "busca arreglar las cosas con una indemnización de 35 mil pesos, mientras funcionarios de la alcaldía nos intimidaron, provocando que vivamos una guerra de terror por exigir que se cumpla la ley, se castigue a quienes protegieron esa obra ilegal y se nos indemnice".

El edificio de Francisco Murguía 88 tiene más de 60 años de haber sido edificado y 12 departamentos, de los cuales los de la planta baja "son los más afectados por la falta de supervisión de las autoridades a esa obra", indicaron.

La corrupción inmobiliaria, sin embargo, permitió que se retiraran los sellos de suspensión de actividades, que no contaban con ningún folio, y se terminara el desarrollo de cinco pisos, 15 departamentos y 27 cajones de estacionamiento, manifestaron.

El arquitecto y dueño era Víctor Stolkin Krupinsky, quien es contador público, pero "ahora resulta que el propietario es el director responsable de obra Nicolás Arturo Iris Aguilar, irregularidades que también deben investigar las autoridades", señalaron.

▲ Una residente del inmueble en General Francisco Murguía 88, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, muestra los daños que causó la construcción de un desarrollo de cinco pisos, 15 departamentos y 27 cajones de estacionamiento en el número 86. Fotos María Luisa Severiano

#### LAURA GÓMEZ FLORES Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac exigieron a las autoridades capitalinas retirar los cargos a los cinco detenidos el jueves pasado durante "la agresión estatal" contra habitantes de Xochimilco.

Además, responsabilizaron por estos hechos a la alcaldesa, Juana Onésima Delgado,; al director de Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana, y al coordinador de Seguridad Ciudadana, Darío Corrales González, quienes "responden a las órdenes del ex edil y actual diputado José Carlos Acosta".

El "grupo de choque" que agredió a los pobladores fue enviado y actuó coordinadamente con la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de desvirtuar su demanda de "retirar la acusación de despojo

# Exige frente retirar cargos a sus cinco integrantes detenidos durante agresión en Xochimilco

Grupo de choque actuó bajo las órdenes de la alcaldía y la SSC // Lamenta que Batres exculpe a responsables

contra la activista Hortensia Telésforo", aseguraron.

Lamentaron que el jefe de Gobierno, Martí Batres, "exculpe a los verdaderos responsables de los atroces actos cometidos y mantenga un régimen de impunidad", y exigieron que el Estado se haga cargo de la reparación integral del daño de todos los lesionados.

Por separado, el titular del Eje-

cutivo local afirmó que la alcaldía Xochimilco se ha negado a que un inmueble de San Gregorio Atlapulco sea gestionado por un grupo de habitantes del poblado, quienes *tomaron* ese espacio y una de sus dirigentes, Hortensia Telésforo, fue denunciada por despojo, lo que dio pie a la protesta del jueves pasado.

Reconoció que hace año y medio se firmó una minuta en la que se

acordó que los pobladores se hicieran cargo del lugar, a lo que la alcaldía después se negó porque asegura que tiene la posesión del predio y ya había invertido en transformar la biblioteca que existía en el lugar en un museo.

Batres dijo que su gobierno no tiene ningún inconveniente de que los habitantes tengan la gestión de ese espacio, por lo que intercederán para que el conflicto se resuelva por la vía política y el diálogo.

#### Con diálogo y política

Aseguró que la Secretaría de Gobierno buscó a los dirigentes de los diversos grupos que se manifestaron para establecer contacto y se hicieron las comunicaciones necesarias con la fiscalía capitalina, con el propósito de que se liberara a las personas que habían sido detenidas.

"Todas fueron liberadas ese día por la noche y estamos insistiendo en que se vean los temas por la vía del diálogo, por la vía política", reiteró.

El jueves pasado, un grupo de habitantes de San Gregorio fueron agredidos por un grupo de 30 personas cuando realizaban una protesta pacífica en la explanada de la alcaldía Xochimilco, lo que derivó en la detención de cinco manifestantes y ningún agresor.



# Alista El Taquito su renacimiento tras más de un siglo de historia

Ambulantaje y cierres de calles lo obligaron a mudarse tras caer 90 por ciento las ventas // Empezó en 1917 afuera de una recaudería

A tres semanas de que cerró en la calle Del Carmen número 69, colonia Centro, el restaurante taurino El Taquito se alista para renacer y seguir deleitando paladares. Mil 800 cuadros emblemáticos con personajes de la política, de la época de oro del cine mexicano, de la tauromaquia y leyendas del futbol, entre otros, que ha atesorado a lo largo de más de un siglo, esperan en cajas de plástico o en el piso ser trasladados a su nuevo hogar en la colonia San José Insurgentes.

Entre bancos y sillas, figuras alusivas a las corridas de toros y algunas botellas de vino colocadas en un soporte de madera, Marcos Guillén, copropietario del restaurante, narra que entre sus recuerdos más memorables está haber conocido a Xavier López Chabelo cuando era un niño, y que fue el encargado de atender personalmente al rey Carlos III de Inglaterra cuando vino a jugar polo a México.

El negocio, que empezó en 1917 afuera de una recaudería a pie de

calle, "donde se hacían las carnitas y se vendían los tacos", después fue creciendo hasta llegar a ser uno de los restaurantes más representativos de la capital en las décadas de los 40,50 y 60, principalmente, que tiempo más tarde, debido al desbordamiento del comercio informal y los cierres de calles hacia el Zócalo, ocasionaron que la clientela bajara hasta 90 por ciento, ante lo cual "tuvimos que mudarnos de nuestro barrio querido Del Carmen, que nos permitió brindar amistad y servicio como restaurante".

El espacio contaba con distintos salones, como el Jacobo Zabludovsky, en honor al periodista, uno de sus clientes más asiduos, y el Santiago, nombrado así por el velador que trabajó por muchos años en el lugar, en los que ser servían platillos como sopa de médula o de nopales, mole poblano, criadillas y lengua de res, y machitos de carnero. También había rockola y televisor.

Hoy de su fachada apenas quedan algunos rastros: un azulejo con el





nombre del negocio, acompañado de la imagen de un toro y las huellas de las letras que anunciaban el comercio a sus comensales, las cuales fueron removidas, al igual que sus desangelados balcones, donde actrices, como María Félix, acostumbraban saludar a sus seguidores. Su cortina abajo marca el fin de 107 años de trabajo en ese lugar.

Llegar a la zona es tarea complicada, pues se tienen que sortear

▲ El comercio informal y el cierre de vialidades en el Centro Histórico obligaron a restaurantes legendarios, como El Taquito, a cerrar sus puertas y buscar otras zonas en la ciudad. Fotos Nayelli Ramírez Bautista

desde puestos semifijos instalados en las banquetas; diableros, quienes con sus gritos de "ahí va el golpe" invaden aceras; vendedores de comida con carritos de supermercado en los que llevan alimentos con aceite hirviendo, aunado a los motociclistas que pasan a toda velocidad, y los ríos de gente en el arroyo vehicular.

Lo anterior, señala Guillén, nos obliga a iniciar una nueva historia el próximo 18 de septiembre en un nuevo espacio de la calle Miguel Noreña número 25, colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez.

Nayelli Ramírez Bautista

# Impedirá SSC uso, ingreso y venta de material piroténico durante las Fiestas Patrias

DE LA REDACCIÓN

Con motivo de las Fiestas Patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 9 mil 630 elementos como parte del operativo Cometa 2024, a fin de prevenir la venta y uso de pirotecnia en la Ciudad de México.

Los uniformados estarán apoyados con mil 188 vehículos, 10 motopatrullas, cinco grúas, 15 ambulancias y 10 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); además, hay un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, informó el gobierno capitalino.

Señaló que la policía capitalina emitió recomendaciones para prevenir accidentes, como evitar el uso de pirotecnia, principalmente en menores de edad sin supervisión; no alterar ni mezclar artefactos explosivos; denunciar la venta y almacenamiento ilegal de pirotecnia al 911 o desde la aplicación Mi Policía, así como buscar ayuda médica en caso de quemaduras.

También hay un operativo en los puntos de acceso a la capital para inhibir el ingreso de artículos pirotécnicos, el cual se mantendrá hasta el 16 de septiembre.

Adicionalmente, añadió, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activará a partir de este día el dispositivo Cero Pirotecnia para reforzar la vigilancia en los puntos de mayor compraventa, como las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Indios Verdes, Cuatro Caminos, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Salto del Agua.

Este operativo contempla acciones de seguridad preventivas, recorridos de vigilancia y reforzamiento en el control de accesos en las 12 líneas para impedir que los usuarios transporten cualquier tipo de artefactos explosivos.

#### Prevé Fadlala Akabani que festejos de septiembre dejarán una derrama económica de \$8 mil 420 millones

Es 9.1% superior a la obtenida en 2023 // Agotados, cuartos de hotel en el Zócalo

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Los festejos patrios dejarán una derrama de 8 mil 420 millones de pesos, lo que significa un incremento de 9.1 por ciento, es decir, 623 millones de pesos adicionales a los obtenidos el año pasado.

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, aseguró que todos los lugares de los hoteles alrededor del Zócalo, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la última ceremonia del Grito de Independencia de su gobierno, ya están

agotados, pues las reservaciones se hicieron con anticipación, sobre todo, de gente que viene de provincia.

Detalló que 107 mil negocios del Centro Histórico y de las principales plazas públicas de las 16 alcaldías se verán beneficiados el próximo fin de semana, entre ellos restaurantes, bares, hoteles, cantinas y fondas, en beneficio de 700 mil personas que laboran en ellos.

Al hacer un recuento de las derramas económicas que han dejado los días festivos en la actual administración, señaló que se ha tenido un acumulado de 50 mil 675 millones de pesos, lo que ha beneficiado a 529 mil 504 unidades económicas y a más de 3 millones y medio de trabajadores.

También destacó que a lo largo del sexenio, de 2019 a agosto de 2024, se abrieron 99 mil 612 negocios de bajo impacto, la mayoría relacionados con los giros de alimentos, belleza y abarrotes, lo que permitió la creación de 982 mil 123 empleos.

#### Crecen apoyos del Fondeso

Por otra parte, compartió que el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) ha asignado 276 mil 439 créditos y más de 2 mil millones de pesos para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas, con tasas de interés de cero y hasta 6 por ciento.

Aseguró que se trata de una cantidad superior a todos los apoyos de este tipo otorgados desde 2003, año en que se creó el fondo, hasta 2018, periodo en el que se otorgaron 63 mil 740 créditos por un monto de 612 millones de pesos, con tasas de interés de hasta 24 por cierto, es decir, más altas que las de los bancos.



#### LA JORNADA Lunes 9 de septiembre de 2024

#### **CIUDAD PERDIDA**

#### PJF, en defensa de sus privilegios

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

S INEXPLICABLE: ¿QUÉ se defiende?, ¿la democracia?, ¿el estado de derecho? o ¿los negocios de muy alto rendimiento, esos que se niegan a compartir, vía los impuestos, sus ganancias, algunas excesivas y otras simplemente injustas, con una población que las necesita?, ¿eso es lo que se defiende?

**DESDE EL INICIO** de este muy largo episodio se exhortó al Poder Judicial a algo muy simple: ser justo. Por más que la población en general repudiaba a todos los jueces, principalmente por corruptos, los miembros de ese organismo ni se inmutaban.

INTOCABLES, SE SENTÍAN -ahora ya no- el poder de los poderes. Inatacables, impunes, interpretan la ley, no la cumplen y dictan sentencias a su arbitrio siempre, o casi, para favorecer cualquier interés que no se acerque a la justicia.

A PARTIR DE eso, los jueces de toda índole actúan conforme mejor les place. Un estudio del organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ahora los defiende, publicó no hace mucho tiempo un estudio -que se entregó al Consejo de la Judicatura y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- que ofrece datos de cómo se ha corrompido ese poder.

**DENUNCIA EL DOCUMENTO** el nepotismo hallado en el Poder Judicial de la Federación. Los datos son abrumadores: al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a "esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta

EL HECHO SE califica como "red clientelar" que se extiende a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en su nómina. Eso, ¿quién dice que no?, es lo que en el fondo de defiende, pero que resulta vergonzoso cuando menos aceptar.

POR ESO, CUANDO se dice que el Poder Judicial se tiene que limpiar a fondo, se trata de eso y de ninguna otra cosa. Y esos, los familiares y hasta las suegras, son los y las que han parado

las actividades, nunca expeditas de la justicia del país.

AÚN ESTÁN EN la memoria las palabras del ministro Luis María Aguilar Morales en alguna visita de los miembros de la diputación constituyente de la Ciudad de México a su oficina, cuando éste fungía como presidente de la Suprema Corte. En aquella ocasión, el tipo advirtió que a él y a los miembros de la judicatura no les importaba lo que dijera la prensa porque estaban muy lejos de su

ALTANERO, EL PRESIDENTE de la Corte hacía gala de su poder y de lo muy separado que estaba de los pobladores del país. Aunque no lo dijo de esa manera, pretendió que se entendiera que ellos, los ministros, viven en la Suprema como si estuvieran montados en el monte Olimpo, donde los mortales no llegan.

EN 2022, UN estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal estableció que hasta 65 miembros de una misma familia trabajaban en el Poder Judicial. Esto, le llamen como le llamen, es de todas formas una mafia, es decir, un grupo -familiares las más de las veces- que se organiza para proteger sus intereses. Bien podría llamarse, en lugar de Suprema Corte de Justicia, la gran famiglia, y así se entendería mejor qué es lo que defienden.

**ES INCREÍBLE, UNA** parte de la lucha por la reforma al Poder Judicial nada tiene que ver con llevar justicia a la gente, sino la guerra entre partidos. Todos están de acuerdo con la reforma, pero no como la propone la Presidencia, y a lo más que se ha llegado por parte de la oposición es a proponer una piña que ofrece Piña y que sólo revuelca lo de hoy para mantener y preservar los privilegios y la debilidad frente a los poderes económicos extranjeros. Por eso la reforma va.

#### De pasadita

EL ZÓCALO DEL próximo domingo 15 estará más que lleno. No hay lugar en los hoteles ni en los restaurantes. La gente quiere despedir a quien ha seguido su mandato y que rompió con el modelo de gobierno cupular para entregarlo a la gente. El grito, después de mucho tiempo, será popular.

cd\_perdida@jornada.com.mx

#### **HACIENDO PATRIA**



Un artesano ofrece en los alrededores de la Cámara de Diputados los tradicionales

sombreros de temporada para lucir en los festejos de Independencia. Foto Luis Castillo

# Líneas 1 y 9 del Metro y 3 del Cablebús reabrirán antes del fin del sexenio

**ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO** 

Antes de que concluya la actual administración se tiene contemplado reabrir la línea 9, en el tramo de Velódromo a Pantitlán, y las estaciones Salto del Agua y Balderas de la línea 1 del Metro, así como la línea 3 del Cablebús en Chapultepec, aseguraron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Explicaron que la obra de renivelación de vías en Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva –la cual lleva un atraso de cuatro meses-, ha sido compleja, pues una parte de la plataforma ya existente no tenía la solidez necesaria para engarzar las nuevas trabes que se colocaron, por lo que se renovó una parte que no estaba contemplada, lo que alargó los tiempos de entrega.

Aseguraron que la obra civil ya concluyó y está por terminarse la parte electromecánica, pero aún falta la conexión de 12 mil puntos de contacto informáticos, eléctricos y tecnológicos.

Respecto de la línea 1, señalaron que en los próximos días se abrirá hasta la estación Balderas, mientras continúan los trabajos hacia la terminal Observatorio, pues se trata de un transbordo de mucha afluencia de pasajeros.

"Una parte que nos complica y nos obliga a irnos por tramo es que Observatorio tiene otras características complejas por varias razones, una es que está más elevada la línea en esa zona; otra, es que se une con las obras del Tren Interurbano y de extensión de la línea 12 del Metro".

#### Agilitan trabajos

Las autoridades afirmaron que también se tiene prevista la inauguración de la línea 3 del Cablebús, por lo que se están acelerando los trabajos, pues se enlaza con el proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura. "Va a permitir que la gente que vive en las zonas muy populares de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón puedan acceder más fácilmente a Chapultepec, no sólo a las dos secciones históricas, la primera y la segunda, sino a la tercera y a la cuarta secciones", expresaron.

Por otra parte, comentaron que será el equipo del gobierno entrante el encargado de diseñar y elaborar el paquete presupuestal para 2025, por lo que ya hay un trabajo conjunto con el área de Finanzas para apoyarlos con todos los elementos técnicos y los antecedentes.

#### Cierres constantes de calles del Centro afectan a visitantes y ventas

Son injustificados y sin sentido: dirigente de ConComercio, Gerardo Cleto López

#### **BERTHA TERESA RAMÍREZ**

Transportistas y comerciantes del pequeño comercio establecido reportaron afectaciones a usuarios y ventas, respectivamente, debido a los constantes cierres viales.

Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) pidió aplicar medidas que permitan evitar que se perjudique a los pasajeros o se libere la vía del transporte público exclusivo.

"A final de cuentas, es el usuario el que se ve afectado", indicó en entrevista.

Señaló que "lamentablemente no se puede hacer el rembolso del pasaje", ya que el pago se hace vía tarjeta electrónica; sin embargo, consideró que "lo que hemos visto es que son los menos los casos donde se presenta una situación así".

En este caso se pregunta: ¿qué es primero, el derecho de manifestación o el derecho de tránsito".

Consideró más viable que se establezcan horarios e itinerarios de marchas y plantones y se permitan nuevos recorridos para el transporte público, como el Metrobús.

#### Alargan cortes

Al respecto, el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar (ConComercio) dijo que muchos "de los cortes y desvíos viales en el primer cuadro carecen de justificación y sentido".

La organización pidió el apoyo de la policía de tránsito, pues, afirmó, "una constante en la zona son las vallas o patrullas atravesadas en las vialidades, después de cinco o seis horas que terminaron las protestas o manifestaciones"

Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercio, detalló que los clientes llegan a tardar hasta hora y media en sortear los cierres de vialidades, como Eje Central, Paseo de la Reforma y avenida Juárez, entre las importantes para acceder al primer cuadro.

Incluso, para salir del Centro también "te puedes hacer 45 minutos, cuando podría ser en 15; por ejemplo, si vas sobre la calle Tacuba y quieres cruzar Lázaro Cárdenas, te toma hasta 15 minutos", apuntó.



#### Nuevo desfile de toreros sin hambre, ahora ante reses de Palma del Río

#### **LEONARDO PÁEZ**

¿Será deliberada falta de voluntad o sólo impotencia de subdesarrollo taurino?

¿Cómo empezar un intento de crónica sobre un evento en el que no ocurrió prácticamente nada, o lo ocurrido fue de una intrascendencia total?

"Tú no haces crónica, tú editorializas", observó un conocido al salir de la plaza. Hay razón, pero no mucha, pues en una corrida o en una novillada siempre tiene que pasar algo especial, diferente, perturbador, y si lo único que aparece es el tedio, el desalmado aburrimiento a cargo de los actores -toros y toreros–, la crónica se debilita al tener que narrar versiones del bostezo o pormenorizar gestos de hastío.

Si a ello se añaden los elevados precios de las bebidas y la peregrinación de vendedores de palomitas, pizzas, alitas de pollo y otras delicatessen, más los gritos más o menos ocurrentes y las mentadas de la gente de sol, inventarse emociones y dramáticas acciones se vuelve cuento chino, adicional impostura.

#### SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

#### AVISO NOTARIAL 2/2

Por escritura pública número 7652, de fecha 06 seis de agosto del año 2024, ante mí: las señoras MARÍA TERESA y EMILIA MARÍA HERRERA ARROYO reconocieron la validez del testamento otorgado por el se-ñor ILDEFONSO HERRERA MURILLO y aceptaron la herencia, así como el señor ILDEFONSO HERRERA ARROYO el cargo de Albacea Testamentario conferido, a través de su apoderada jurídica; manifestando ésta que en su oportunidad procederá a formular el inventario y avalúo correspondientes. Con fundamento en el artículo 160, de la Ley del Nota-riado del Estado de Michoacán.

La Piedad, Michoacán, a 06 de agosto de 2024

LIC. MAURICIO MONTOYA MANZO R.F.C. MOMM710913-D2A

Notario Público Nº 169 del Estado de Michoacán

#### SEGUNDO AVISO NOTARIAL

la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor JOSE LUIS CHAVEZ HERNANDEZ, a solicitud de la señora Dora María Molina Rodríguez en su carácter de cón-yuge supérstite y los señores Luis Gibran, Saori Lizze y Leslie Zailet, todos de apellidos Chávez Molina er su carácter de descendientes en primer grado del "de cujus", instrumento en el que se hizo constar el reco-nocimiento de derechos hereditarios, la aceptación de herencia y aceptación del cargo de albacea conferido a favor de la señora Dora María Molina Rodríguez, quien se comprometió a la elaboración de un inventa io y valuación de los bienes hereditarios.

ATENTAMENTE Lic. Yunuén Niño de Rivera Leal. Notario 54 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario
Federal.

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 18 de julio de 2024.

#### **SEGUNDO AVISO NOTARIAL**

° de agosto del 2024 se hizo constar la Suce sión Testamentaria a bienes del señor PEDRO CARMONA AMADOR a solicitud de la señora Beatriz Gómez Sánchez también conocida como Beatriz Gómez en su carácter de única y universal heredera, instrumento en el que se hizo constar el reconocimiento de la validez del testamento, el reconocimiento de sus de del testamento, el reconocimiento de sus de-rechos hereditarios, la aceptación de herencia y la aceptación del cargo de albacea conferido a favor del señor Christian Salvador Carmona Gómez, quien manifestó que formulará el inven

ATENTAMENTE Lic. Yunuén Niño de Rivera Leal, Notario 54 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal.

Ecatenec de Morelos Estado de México a 1° de agosto del 2024.

Bueno, está bien, pero sobre aviso no hay engaño. Partieron plaza tres jóvenes de Aguascalientes, cantera inagotable de toreros buenos, regulares y malos: Emilio Ricaud, de 23 años, que tan buena impresión causó el domingo anterior ante un magnífico astado de Campo Hermoso y que sustituía a Angel Gabriel, que debió ser operado de un hombro; Jaime Navarrete, de 20 años, y Mario Rangel, de 21.

Los tres pasaron -de noche- por la Academia Taurina Municipal de Aguascalientes y mostraron, al unísono, un abanico de dudas, ineptitudes, carencias y, lo más grave en un novillero, falta total de hambre, de entrega frente a una novillada que si bien no fue un despliegue de transmisión, cumplió en varas y permitió estar y realizar el toreo de salón con toro que tanto gusta hoy día.

Los aficionados se preguntaban dónde se quedó el Emilio Ricaud de hace ocho días, que con decisión y temple estructuró una maciza faena malograda con el acero.

Ayer volvió a escuchar un aviso en cada toro, pero anduvo precavido, desconcertado y sin decir.

#### **SEGUNDO AVISO NOTARIAL**

julio del 2024, se hizo constar la tramitación Notarial de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora HERMILA OROZCO RAMIREZ también conocida como Hermila Orozco de F y Hermila Orozco de Fernández a solicitud de los señores Blanca Estela. Jaime, Yolanda v Rafael todos de apellidos Fernández Orozco en su carácter de descendientes en primer grado de la "de cujus"; instrumento en el que se hizo constar el reconocimiento de sus derechos hereditarios, la aceptación de herencia y aceptación del cargo de albacea conferido a favor del señor Jaime Fernán-dez Orozco, quien se comprometió a la elaboración de un inventario y valuación de los bienes hereditarios.

ATENTAMENTE Lic. Yunuén Niño de Rivera Leal, Notario 54 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal.

ec de Morelos. Estado de México, a 10 de julio del 2024

#### **SEGUNDO AVISO NOTARIAL**

iulio del 2024, se hizo constar la tramitación Notarial Julio de 2024, 3e indo Consaria la tranimación Notaria de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora LAURA ALCANTARA CASTILLO, a solicitud del señor Salvador Campuzano González, en su carácter de cónyuge supérstite y Linda Fabiola y Kenji Osvaldo ambos de apellidos Campuzano Alcántara, en su carácter de descendientes en primer grado de la "de cujus"; instrumento en el que se hizo constar el reco-nocimiento de derechos hereditarios, la aceptación de herencia y aceptación del cargo de albacea conferido a favor de la señorita Linda Fabiola Campuzano Alcántara, quien se comprometió a la elaboración de un inventario y valuación de los bienes hereditarios

ATENTAMENTE Lic. Yunuén Niño de Rivera Leal, Notario 54 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 12 de

julio de 2024.

#### JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

Por este edicto se ordena notificar a MA. ANGÉLICA PÉREZ DE SANTIAGO, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de JOSÉ LUIS VALDIVIA FLORES, dentro del expediente 1994/2021 del indice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Estado, para indice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Estado, para que dentro del término de treinta días se apersone al presente juicio E.JECUTIVO MERCANTIL, radicado bajo el número 2065/2018 y que es promovido por SACRO-SA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de JOSÉ LUIS VALDIVIA FLORES y NUEVA HIDRÓPOLIS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a efecto de la contra de JOSÉ LUIS VALDIVIA FLORES y NUEVA HIDRÓPOLIS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a efecto CIEDAD ANUNIMA DE CAPTIAL VAHIABLE, à efecto de estar en condiciones de continuar con la secueila procesal, bajo apercibirmiento que de no comparecer, cesarán los efectos de la interrupción del proceso que nos ocupa, con fundamento en los numerales 1079 fracción VI del Código de Comercio, 1706 fracción VII del Código Civil Federal, 369, 370 del Código Federal de Decisiones de Control de Codigo Federal de Codigo Civil Federal de Codigo Codigo Federal de Codigo Civil Federal de Codig de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al

AGUASCALIENTES, AGS., A 12 DE JULIO DE 2024.-LA SECRETARIA LIC. LESLIE VIRIDIANA DOMINGUEZ HERRERA

#### **EDICTO DE EMPLAZAMIENTO**

SAUL DANIEL REBOLLO BAZO SANDRA VILLAGRAN MONDRAGON

Devolvió la buena impresión de la

lote, permitió ver las bondades de

su primero, pobre de cabeza, al que

Fernando García dejó un espléndi-

do cuarteo esperando mucho y cua-

drando en la cara. Navarrete logró

templados muletazos por ambos

lados en tanditas de tres y repitió

color con su segundo. Le sonaron

No hizo la diferencia Mario Ran-

gel, que apenas aprovechó la clara

embestida, incluso con son, de su

primero, y dejó ir, por falta de man-

do y colocación a su segundo, en el

**AVISO** 

Tribunal Eclesiástico Metropolitano de

México

Asunto: Nulidad Matrimonial

Sr(a). Angeles González López

Favor de comunicarse con la Notario

Nadia Hernández D.

Tel. 5552083200 o 2960 ext. 1608 o al

siguiente correo electrónico

n.hernandez@arquidiocesismexico.org

AVISO NOTARIAL Licenciado MAURICIO MONTOYA MANZO Notario Público Número 169 del Estado de Michoacán; hago saber para los efectos del Artículo 160 de la Ley del Notariado para el Estado de Michoacán, que en escritura pública número 7,515 de fecha 20 de mayo del

2024, alte III.
1.- Se inició la Tramitación Extrajudicial a bienes de la Sucesión Intestamentaria del señor JOSÉ TRINIDAD AVIÑA GARCÍA.

AVINA GARCIA.

2. La Apoderada Jurídica de la señora ANA GRACIELA VERA TAFOLLA y señorita JACQUELINE AVIÑA
VERA esposa e hija del autor de la sucesión:
a) Me exhibió copia certificada del acta de defunción

del de cujus. b) Acreditó el carácter de esposa e hija legítima de sus

representadas.
c) Acreditó el último domicilio del de cujus, en La Piedad. Michoacán.

dad, Michoacán.

3. Se llevó a cabo la información testimonial de los seriores MARÍA CECILLA RAMÍREZ VERA y LUIS RAMÓN HURTADO ARANA.

4. En virtud de ser la señorita JACQUELINE AVIÑA VERA heredera en la presente sucesión, a través de su Apoderada Jurídica conviene en asumir el cargo de ALBACEA de la misma, manifestando ésta que con tal carácter procederá a la formulación del inventario y avalúo del acervo hereditario.

La Piedad, Michoacán, a 20 de mayo de 2024. LICENCIADO MAUFICIO MONTO YA MANZO Notario Público Número 169 del Estado de Michoacán.

**SEGUNDO AVISO NOTARIAL** 

agosto del 2024 se hizo constar la tramitación Nota-

rial de la Sucesión Intestamentaria a bienes del seño

FERNANDO FEREGRINO GARCIA, a solicitud de

señor RANDALL RASHID CORDOVA FEREGRINO en su carácter de pariente colateral en tercer grado del

"de cujus". Instrumento en el que se hizo constar el re-

conocimiento de derechos hereditarios, la aceptación

de herencia y aceptación del cargo de albacea confe-rido a favor del señor RANDALL RASHID CORDOVA FEREGRINO, quien se comprometió a la elaboración

de un inventario y valuación de los bienes hereditarios

ATENTAMENTE

Lic. Yunuén Niño de Rivera Leal, Notario 54 del

Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario

Federal.

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 9 de

agosto de 2024.

AVISO NOTARIAI

MARIO FERNANDO PEHEZ SALINAS Y HAMINEZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Be-nito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 56 27 1 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.

com.mx, hago saber:

Que por instrumento 45,234 del 26 de agosto del 2024
otorgado ante mí, se hicieron constar los siguientes

actos:

I. - LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, en la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MA. ELENA
CORNEJO ROSILLO, que otorgó el señor ENRIQUE

ARDENAS PEREDA; y LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, en

III- LA ACET MOON DEL CANGO DE ALBACEA, BII LA Sucesión Testamentaria a bienes de la señora MA. ELENA CORNEJO ROSILLO, que otorgó el señor EN-RIQUE CÁRDENAS PEREDA.

ATENTAMENTE. EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ciudad de México, a 26 de agosto de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ.

escritura ante mí número 36,831 de fecha 9 de

un aviso en cada astado.

que escuchó dos avisos.

Jaime Navarrete, con el mejor

vez anterior.

FRESENIE: En virtud de ignorar su domicilio, por este conducto le notifico y emplazo del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, que sobre PAGO DE PESOS, promueve en s contra SUGEHIL MAYUMI RIOU SANCHEZ, bajo el expeque sobre PAGO DE PESOS, promueve en s contra SUGEHIL MAYUMI RIOU SANCHEZ. bajo el expediente 399/2018, quien le demanda en primer término le pago de la cantidad de \$229.520.00 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.); así como las demás prestaciones que se indican en el escrito de demanda y que aquí se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones. Dispone usted de 30 días hábiles para comparecer a juicio, contados a partir del día siguiente de la última publicación del presente, a fin de dar contestación a la demanda instaurada en su contra, on el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por contestada en sentido negativo la derenda que se dejó de contestar y por perdidos los derendas que se dejó de contestar y por perdidos los derendos no ejercitados en tiempo y forma, en la inteligencia que de no señalar domicilio procesal las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por lista, con fundamento en el artículo 1701 del Código de Comercio, quedando a su disposición las copias de traslado debidamente selladas y oclejadas en la Secretaria de este Juzgado para que se imponga de ellas. El presente deberá ser publicado por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado. Santiago de Querétaro, Cro., 12 de enero de 2024.

LIC. ABRAHAM RINCON CAMACHO ECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL

#### AVISO NOTARIAL PRIMERA PUBLICACIÓN uca, Estado de México a 26 de agosto

del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, HAGO CONSTAR. Que por escritura número DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO, otorgada an el mie di da treinta de mayo de dos mil veinticuatro y a solicitud de los señores AMADA PINEDA TORRIES, OMAR AMBROCIO PINEDA y LAURA AMBROCIO PINEDA, parimera de los citados en su carácter de cónyuge supérsitie y los demás en su carácter de descendientes en primer grado (hijos), del autor de la citada sucesión, RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACION EXTRAJUDICIAL, LA SUCE-SIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor RAUL AMBROCIO TOVAR, declarando los solicitantes bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que existan otras personas con derecho a heredar en la presente sucesión.

De lo anterior para su publicación en dos ocasiones con un intervalo de siete días hábiles entre una y otra.

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ NOTARIO PÚBLICO 127 DE ESTADO DE MEXICO.

#### **AVISO NOTARIAL**

Ixtapaluca, Estado de México a 21 de agosto de 2024

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4.79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, hago saber: Que por escritura número DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE, otorgada ante la fe del suscrito notario el día veintiuno de agosto del año dos mil veinticuatro, HICE CONSTAR EL RE-CONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LEGADO, HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA, en la sucesión testamentaria a bienes de la señora CARMEN MEDINA DEGOLLADO a solicitud de los señores JESUS IGNACIO PEREZ MEDINA, MIGUEL ANGEL PEREZ MEDINA, MARIO PEREZ MEDINA, EDUARDO PEREZ MEDINA, GUADALUPE PEREZ MEDINA y OCTAVIO PEREZ MEDINA, en su carácter de coherederos, legatarios y el último citado además albacea de dicha sucesión.

De lo anterior para su publicación en una ocasión

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ NOTARIO PÚBLICO No. 127 DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

#### Ixtapaluca, Estado de México a 23 de agosto de 2024

#### **AVISO NOTARIAL**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4.79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, hago saber: Que por escritura número DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO, otorgada ante la fe del suscrito notario, el dia veintitrés de agosto del año dos mil veinticuatro, HICE CONSTAR: LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA, a solicitud del señor ALFREDO HERNÁNDEZ ROSARIO, en su carácter de único y universal heredero y además albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora MARÍA ROSARIO HERNÁNDEZ.

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ NOTARIO PÚBLICO NO. 127 DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

#### **SEGUNDO AVISO NOTARIAL**

iulio del 2024 se hizo constar la tramitación Notarial de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor JAIME FERNANDEZ PALACIOS también conocido como JAIME FERNANDEZ P a solicitud de los seño-res BLANCA ESTELA, JAIME, YOLANDA y RAFAEL todos de apellidos FERNANDEZ OROZCO en su carácter de descendiente en primer grado del "de cujus"; instrumento en el que se hizo constar el reco-nocimiento de derechos hereditarios, la aceptación nocimiento de derechos hereditarios, la aceptación de herencia y aceptación del cargo de albacea conferido a favor del señor Jaime Fernández Orozco, quien se comprometió a la elaboración de un inventario v valuación de los bienes hereditarios.

ATENTAMENTE Lic. Yunuén Niño de Rivera Leal, Notario 54 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal.

Ecatenec de Morelos Estado de México, a 10 de julio del 2024.

#### **AVISO NOTARIAL**

Licenciado MAURICIO MONTOYA MANZO Notario Público Número 169 del Estado de Michoacán; hago saber para los efectos del Artículo 160 de la Ley del Notariado para el Estado de Michoacán, que en escritura pública número 7,666 de fecha 15 de agosto del 2024 ante mi:

del 2024 ante mí:

1. Se inició la Tramitación Extrajudicial a bienes de la Sucesión Intestamentaria del señor JOSÉ GUADALU-PE MÉNDEZ HERNÁNDEZ.

2.- La señora MA. GUADALUPE MÉNDEZ CORDERO

hija del autor de la sucesión: a) Me exhibió copia certificada del acta de defunción

1) Me canada Jel de cujus. ) Acreditó su carácter de hija legítima. ) Se acreditó el último domicilio del de cujus: Calle José María Cázares, N° 439, Las Colonias, La Piedad,

Michoacán.

3. Se llevó a cabo la información testimonial de MA. SALUD GUTIÉRREZ ORTIZ y MARIA ESTELA ALVA-RADO CALDERÓN.

4. La señora MA. GUADALUPE MÉNDEZ CORDERO se reconoció el carácter de única y universal heredera y expresamente aceptó la herencia que le corresponde y expresamente acepto la nerentora que se corresponde en la Sucessión, por lo que conviene en asumir el cargo de ALBACEA DEFINITIVA de la presente sucessión, manifestando ésta que acepta y protesta el cargo conferido y que con tal carácter procederá a la formulación del inventario y avalúos del acervo hereditario, sin necesidad de caucho cargo manejo por resultar única y

cesidad de calucioria su manojo por cuniversal heredera.

La Piedad, Estado de Michoacán, a 15 de agosto de 2024.

LICENCIADO MAURICIO MONTOYA MANZO

Notario Público Número 169 del Estado de Michoacá

R.F.C. MOMM-710913-D2A.

#### PRIMER **AVISO NOTARIAL**

#### Por escritura número 30,538, de fecha 5 de septiem

AVISO NOTARIAL

Por escritura número 30,538, de fecha 5 de septiembre de 2024, pasada ante la fe del suscrito notario, actuando como asociado en el protocolo de la notaria número 248 de la Ciudad de México, de la que estitular el licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, se hizo constar: 1.- La INFORMACIÓN TESTIMONIAL que otorgaron los señores JOSÉ ELIAS ESCOBEDO TAVARES y JONATHAN ZAMUDIO ZALDIVAR, en su carácter de testigos, y los señores ISABEL BOITES BERNAL, MARIÁ GUADALPIE BOITES BERNAL, JUAN BOITES BERNAL, MARIÁ GUADALPIE BOITES BERNAL, JUAN BOITES BERNAL, MARIÁ GUADALPIE BOITES BERNAL, JUAN BOITES BERNAL, JONGE VALENTE BOITES BERNAL JORGE VALENTE BOITES BERNAL TORTO PERSONAL SERNAL POR SERNAL SENDITES BERNAL POR SERNAL SENDITES BERNAL POR SERNAL SENDITES BERNAL POR SENDITES BERNAL SENDITES SERNAL SENDITES SE

El Albacea procederá a realizar el inventario y avalúc de los bienes de dicha sucesión.

LIC. DANIEL GARCÍA CÓRDOVA TITULAR DE LA NOTARÍA 22 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

#### **PRIMER**

#### AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

Por escritura número 30,536, de fecha 5 de septiembre de 2024, pasada ante la fe del suscrito notario, actuando como asociado en el protocolo de la notaria número 248 de la Ciudad de México, de la que es titular el licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, se hizo constar: I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL que otorgaron los señores JORGE EDUARDO CASTILLO AVALOS y ALBERTO ANDRADE PORTOCARRERO en su carácter de testigos, y los señores FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS (quien también acostumbra usar los nombres de Francisco Javier Santoyo, Francisco SANTOYO VĂRGÁS (quien también acostumbra usar los nombres de Francisco Javier Santoyo, Francisco Santoyo Y, WALTER FRANCISCO SANTOYO SCHMIEDER y la señorita KAREN SANTOYO SCHMIEDER y la señorita KAREN SANTOYO SCHMIEDER en la SUCESIÓN INTESTA-MENTARIA de la señora ETHA NORA SCHMIEDER CASTELLANOS TAPIA (quien también acostumbraba usar los nombres de Etha Nora Schmieder Catellanos Tapia y Etha Nora Schmieder Catellanos Tapia y Etha Nora Schmieder Catellanos NEMERO SANTOYO SCHMIEDER, en La SUCESIÓN INTESTAMENTARIA de la señora ETHA NORA SCHMIEDER CASTELLANOS TAPIA (quien también acostumbraba usar los nombres de Etha Nora Schmieder MIEDER OAS LELANOS JAVA (Quent aliment acos-tumbraba usar los nombres de Etha Nora Schmieder Catellanos Tapia y Etha Nora Schmieder Castellanos); III. - LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA que otorgaron los señores FRANCISCO JAVIER SANTOYO VAR-GAS (quien también acostumbra usar los nombres de GAS (quien tambien acostumora usar los nomores de Francisco Javier Santoyo, Francisco Santoyo y Fran-cisco J. Santoyo V.) y WALTER FRANCISCO SAN-TOYO SCHMIEDER, en la SUCESIÓN INTESTA-MENTARIA de la señora ETHA NORA SCHMIEDER CASTELLANOS TAPIA (quien también acostumbraba usar los nombres de Etha Nora Schmieder Catellanos Tapia y Etha Nora Schmieder Castellanos); y IV.- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBACEA, que otorgaron los señores WALTER FRANCISCO SANTOYO SCHMIEDER y FRANCIS-CO JAVIER SANTOYO VARGAS (quien tambiér acostumbra usar los nombres de Francisco Javier Santoyo, Francisco Santoyo y Francisco J. Santoyo V.), en favor de la señorita KAREN SANTOYO SCH-

El Albacea procederá a realizar el inventario y avalúo de los bienes de dicha sucesión

LIC. DANIEL GARCÍA CÓRDOVA TITULAR DE LA NOTARÍA 22 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

#### Rayuela

Honor a quien honor merece. Clarito se ve el oficio de Rodríguez Zapatero para que hubiera negociación en Venezuela.

# DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

#### www.jornada.com.mx

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### OPINIÓN

| Francisco Colmenares  | 8       |
|-----------------------|---------|
| David Penchyna Grub   | 18      |
| Bernardo Bátiz        | 22      |
| Manuel Pérez Rocha    | 22      |
| Iván Restrepo         | 23      |
| Santiago I. Flores    | 23      |
| León Bendesky         | 27      |
| Hermann Bellinghausen | Cultura |

| COLUMNAS                                               |                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| <b>Nosotros ya no somos lo</b><br>Ortiz Tejeda         | s mismos<br>14 |  |  |  |
| <b>Desde el otro lado</b><br>Arturo Balderas Rodríguez | : 14           |  |  |  |
| México SA<br>Carlos Fernández-Vega                     | 26             |  |  |  |
| Reporte Económico<br>David Márquez Ayala               | 28             |  |  |  |
| American Curios<br>David Brooks                        | 31             |  |  |  |
| Ciudad Perdida<br>Miguel Ángel Velázquez               | 38             |  |  |  |
| Balance de la Jornada Marlene Santos Aleio             | Denortes       |  |  |  |

#### Culminan los Paralímpicos; México, 17 medallas



Tras 11 días de competencia, el Estadio de Francia albergó ayer la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Desfilaron los abanderados de las 168 delegaciones, que tuvo a la de China como la dominadora con 220 preseas en total, seguida de Gran Bretaña (124) y Estados Unidos (105). Para cerrar

la justa, José de Jesús Castillo (en la imagen) dio a México la medalla 17 con el bronce que consiguió en powerlifting. "Después de un ciclo con complicaciones, subir al podio es un enorme logro", declaró el jalisciense. La siguiente cita será en Los Ángeles 2028. Foto Conade **REDACCIÓN** / DEPORTES

# Guerra sucia: curaban a torturados y luego los regresaban al martirio

 El 27 Batallón de Infantería, Guerrero, principal centro: jueza Karla Macías

Desaparecían a los prisioneros tras esos castigos en los años 70 y 80, dice

Debe enjuiciarse a más de 20 mandos y médicos, resuelve en el caso Radilla

Son probables responsables de encubrimiento y omisión, señala

**GUSTAVO CASTILLO / P7** 

#### España sí acordó dar asilo político a ex candidato, afirma Venezuela

- Desmiente a Madrid, que rechazó haber negociado la salida de Edmundo González
- El viaje representa "el final de una comedia": fiscal; el líder opositor, "esperanza para la democracia": EU

A. TEJEDA Y AGENCIAS / P 29



#### **Cumplir con** tareas, pese a

■ Niños estudian junto a un edificio destruido cerca de una tienda de campaña usada como improvisada escuela en Jabaliya. Ayer, el subdirector del servicio de emergencia civil fue asesinado junto con su familia en un ataque aéreo de Israel a esa ciudad. Las víctimas mortales suman casi 41 mil desde octubre. Foto Afp AGENCIAS / P 32